

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL : LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 : AÑO XXIV : 8,636 : PRÉCIÓ 1,90 EUROS : EDICIÓN MADRID

# Cuatro vocales conservadores o escanea el código QR deciden si Sánchez toma el TC

El presidente del Gobierno y ERC dependen de que Carlos Lesmes y otros tres se pasen al bloque de la izquierda

Esta semana se celebra la votación más importante, decisiva, dentro del pulso judicial que el Gobierno de coalición y el PP han sostenido esta legislatura. El jueves hay convocado un Pleno del CGPJ en el que Sánchez espera que elijan a los dos magistrados del TC que le corresponden. Una vez que estén nombrados, y de acuerdo con los perfiles seleccionados, el consejo de ministros hará los nombramientos de los otros dos vocales que son competencia suya. Esto permitirá que PSOE y Podemos, así como sus aliados parlamentarios, consigan el control de este importante órgano constitucional. P. 6-7

### **Encuesta Nc Report**

### La economía determinará el voto de los españoles

¿Cómo cree que afectará la situación económica a las próximas elecciones?

Mucho/ bastante 82,8

Poco/nada 13,5

Ns/nc 3,7

El último sondeo de NC Report para LA RAZÓN confirma que el 82,8% de los encuestados considera que la economía afectará «mucho o bastante» en las próxi-

¿Cree que Sánchez debería mantener sus alianzas con independentistas catalanes y Bildu para afrontar el último año de legislatura? (%) Ns/nc

11.5 36,2

mas elecciones mientras que solo un 13,5% cree que será «poco o nada». La influencia es superior entre los más jóvenes.

### **ENTREVISTA**

### MADRID VIVA

Begoña Villacís Vicealcaldesa de Madrid

«Vamos a ser el único partido que va a empezar a decir verdades incómodas» P.2-3





El Papa Francisco durante la ceremonia de beatificación

# Francisco eleva a los altares al Papa Juan Pablo I «de la sonrisa»

El pontífice argentino considera a Albino Luciani un modelo de «pastor humilde y apacible» así como un referente de su reforma P. 29

### Europa se prepara para racionar la energía este invierno

Reino Unido no descarta apagones y Alemania se prepara para los cortes P. 20-21

Cacería contra las farmacias que no dispensen la píldora del día después P.26-27

### Deportes



Eurobasket: España se lleva un «bofetón» ante Bélgica (73-83) p. 49

Vuelta: Mas y Roglic asedian el liderato de Evenepoel P.44-45



2 OPINIÓN

Lunes. 5 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN

**Apuntes** 

# Desertores de la lucha por la Tierra



Alfredo Semprún

ntre el «piove, ¡governo ladro!» del romano sorprendido por la lluvia al salir de casa y la avalancha de información meteorológica que padecemos debería haber un término medio, porque te anuncian en todas las web la llegada de un huracán procedente del Atlántico y ya estás llamando al puerto para que el marinero de guardia refuerce las amarras del «Pipín», que, el pobre ya tiene 47 años, y resulta que ni siquiera es seguro que la tormenta tropical alcance esa categoría y, mucho menos, tome rumbo al Este. En otros tiempos, ya lejanos, te presentabas, pleno de excitación periodística, al redactor jefe con un teletipo de varios millares de muertos en la India por el monzón y te respondía, despectivo, que los indios no estaban contados y que fueras buscándote una noticia de verdad. Pero hete aquí que la «aldea global» del pesado de McLuhan se ha hecho realidad y te abren un telediario con una torrentera en China que se lleva un centenar de casas, en el mismo lugar donde el río Amari-Ilo se llevó 900.000 vidas en 1887. Con esto, no quiero decir que no estén pasando cosas raras con el clima. Volviendo al «Pipín», que es buen velero, los más viejos entre los pescadores de Nazaré, grandes meteorólogos a fuer de experiencia, se reconocían incapaces de explicar lo que estaba pasando con el tiempo este mes de

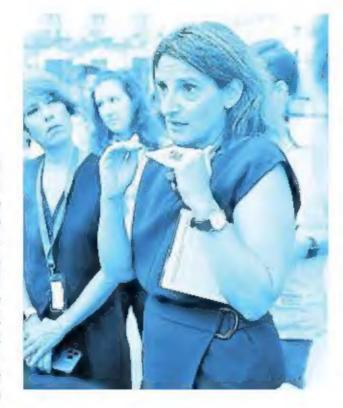

La ministra que declaró la emergencia climática, subvenciona el diésel

agosto, «muita confusao», pero no es que les sorprendiera mucho. El Atlántico no será tan artero como el Mediterráneo, pero también hace de las suyas. El caso es que este tiempo raro, tan propio de los cambios de humor del anticición de las Azores, retroalimenta, como las tormentas, a los profetas de la catástrofe

inminente por el calentamiento global, provocado por la intrínseca maldad humana, y todo, desde la sequía que nos afecta en un país lleno de embalses -que por algo se habrán hecho a lo largo de los últimos siglos-, hasta el exceso de mortalidad que registra Europa tiene en él su explicación. Que hay más medusas, que se incendian los bosques en verano, que en Sevilla te caen 45 grados a la sombra en julio, que en Pakistán te viene un monzón de los de antes... pues ya se sabe: el cambio climático, comodín de todos los peticionarios de subvenciones y regalías oficiales. Pero la cuestión es que si los negacionistas del efecto antropoceno sobre el clima de la tierra estamos equivocados no pasa nada, porque somos pocos, no afectamos al consenso científico, pagamos religiosamente los impuestos verdes que nos piden, no vamos al centro de Madrid, no sea que nos multe Martínez-Almeida, y los que somos ricos ya nos las arreglaremos cuando nos quiten el coche. El problema se presenta cuando los más firmes creyentes, como la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, traicionan a la madre tierra y, a cambio de un puñado de votos, pasan a subvencionar las energías contaminantes y los hidrocarburos, rebajan los impuestos disuasorios y, si nos descuidamos, topan el precio, es decir, el retorno de las inversiones, a las plantas eólicas y solares. Cuando uno cree firmemente en algo hay que actuar en consecuencia y la ministra Ribera, la misma que declaró en el BOE que España estaba en «emergencia climática», no lo está haciendo. Y eso que tiene el podery la legitimidad de las umas para poner ese granito de arena que ayude a salvar el mundo. Aunque, claro, también puede ser que nada de esto tenga la menor importancia. Al tiempo.

### Las caras de la noticia



Patxi López Portavoz socialista

### Contundencia contra el entreguismo de Trujillo.

El portavoz del PSOE ha desautorizado a la ex ministra María Antonia Trujillo de manera contundente al declarar que el Gobierno no solo no comparte en absoluto las opiniones de la ex ministra socialista, sino que en ningún caso pone en duda la españolidad de Ceuta y Melilla.



Fernando Alonso Piloto de Fi

# Otra exhibición en el circuito de Zandvoort.

El piloto asturiano hizo ayer una gran carrera en el Gran Premio de los Países Bajos, con una remontada hecha a base habilidad y coraje, que le llevó desde el puesto número 13 de salida, hasta la sexta plaza, en una pista especialmente complicada para los adelantamientos.

### «De Bellum luce»

### ((Les damos miedo))



Carmen Morodo

l equipo de Feijóo se apoya en el equipo de Ayuso, y viceversa. Viniendo de donde viene el PP, esta afirmación suena dentro del partido casi revolucionaria. Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso podrían haber tomado nota de los errores del pasado y hasta ser capaces de actuar en la puesta en escena de su interesada empatía con tal arte que les hiciera merecedores de entrar en la lista de nominados a los Goya. Pero resulta que cuando se hurga dentro, donde están esas voces que suelen contar lo que no se ve delante

de los focos, las respuestas que se reciben son tan sorprendentes como la afirmación con la que arranca este artículo. «La relación es extraordinaria», dicen en Sol. «Las diferencias se quedan dentro, aquí no se dice nada contra Isa», añaden en Génova.

La razón de esta nueva etapa es dar sentido a una frase que dejó Feijóo en el municipio madrileño de Alcalá de Henares, mano a mano con Ayuso: «Unidos, les damos miedo». La presidenta está en campaña y, a diferencia de lo que ocurrió en la etapa de Casado, no solo tiene autonomía, sino que cuenta con el apoyo del líder popular para que incluso en aquello en lo que no estén de acuerdo no haya ni la más mínima diferencia en público. A diferencia de lo que sucedió con Casado, los equipos de ella y de él están instruidos para no dejarse llevar por las rivalidades, egos y celos que por tradición han separado siempre a Sol de Génova.

Por cierto, en su entrevista en Onda Cero. con Carlos Alsina, la presidenta madrileña no dijo solo una cosa sobre el aborto, dijo cuatro: que el aborto no puede ser un anticonceptivo, tiene que ser seguro y poco frecuente; que hay que incidir en las campañas de concienciación para evitar embarazos, que los padres tienen que estar informados y que no se debe tomar en familia una decisión contraria al deseo de la joven. Yo no puedo estar más de acuerdo. Sometidos a una política en la que nadie dice lo que de verdad piensa, no vaya a ser que el rival lo vuelva en su contra, consuela que Díaz Ayuso sea sincera y hable sin ajustarse a ningún argumentario electoral. Supongo que todas esas políticas de Vox, que se llevan las manos a la cabeza, obligarían a sus hijas menores a cargar toda la vida con el error... Mira que luego de puertas adentro, uno siempre se lleva la sorpresa.



Alberto Fernández Presidente de Argentina

### Torpezas que alimentan teorías conspiratorias.

El hecho de que la
Policía haya formateado
involuntariamente
el teléfono móvil del
frustrado asesino de
Cristina Fernández,
perdiéndose pruebas,
puede responder a
simple torpeza, pero
levanta sospechas en
una Argentina ya de por
sí muy polarizada.

OPINIÓN 3 LA RAZÓN \* Lunes. 5 de septiembre de 2022

Lly/byneonss

### **Editorial**

# Sánchez, economía y lastre nacionalista

n 35 por ciento de los ciudadanos que se declaran votantes del PSOE no cree que Pedro Sánchez deba apoyarse en Bildu y los independentistas catalanes para agotar la legislatura, porcentaje que escala hasta el 50 por ciento, es decir, la mitad de su electorado, cuando se les pregunta si esos mismos partidos deben convertirse en socios permanente del Gobierno. Al menos, así se desprende de la encuesta referida a la percepción que tienen los españoles de la actual situación política, que ha elaborado «NC Report» para LA RAZÓN. Hay otras muestras más sutiles en el estudio demoscópico del disgusto latente entre una parte del electorado socialista con sus actuales dirigentes, como que un 13 por ciento de los encuestados no esté seguro de que Pedro Sánchez pueda agotar su mandato, frente al escueto 3 por ciento de los votantes de Unidas Podemos, en lo que parece una clara expresión de deseos de los simpatizantes del partido morado. Porque nada menos que un 97 por ciento de quienes se declaran seguidores de la izquierda radical considera que el presidente del Ejecutivo agotará la legislatura, unanimidad plebiscitaria difícil de igualar. En cualquier caso, la opinión general de los ciudadanos, sin distinciones de adscripción ideológica, es que el actual presidente del Gobierno se mantendrá en el cargo hasta finalesde 2023, como señala el 81,7 por ciento de los preguntados. Y ello,

pase lo que pase en las próximas elecciones autonómicas y municipales, aunque la mayoría, el 76,5 por ciento, da por seguro que los resultados de esos comícios provocarán cambios políticos. Otra opinión general es que la situación económica será determinante en las próximas elecciones generales, lo que trasluce la preocupación de los españoles ante el devenir de la economía. La evidencia de que Bildu y los separatistas catalanes son un lastre para las expectativas electorales del PSOE se constata en absolutamente todos los sondeos de opinión pública que vienen publicándose y toma mayor amplitud cuando se toman decisiones como el acercamiento, para facilitar el tercer grado penitenciario, de los peores criminales en serie de Eta. Es una realidad muy complicada de cambiar, más si se considera, como es el caso, que la estrategia social emprendida por el Gobierno acabará por imponerse a los vientos de crisis, lo que no solo es dudoso, dada la incertidumbre que aqueja a los mercados internacionales, sino que deja un peligroso flanco abierto al ejecutivo de coalición. Porque, a medida que se acerquen las citas electorales, los socios de la mayoría de la investidura plantearán mayores exigencias al Gobierno, aunque solo sea porque también tienen una clientela a la que atender. Así, las tribulaciones de ERC con la Diada, son un ejemplo de loque advertimos. Tal vez, no rompan la cuerda, pero van a estirarla, y mucho.



### El submarino «Perejil» Buxadé

Todo lo relacionado con la «espantá» -y posible retorno- de Macarena Olona sigue convulsionado el interior de Vox, que atraviesa uno de sus momentos más críticos desde el «pelotazo» de las andaluzas de 2018. Y en ese caldo se cuece el vicesecretario de Acción Política, Jorge Buxadé, al que algunos señalan como uno de los factores de la salida de Olona. No sería la primera vez que Buxadé anda en un embrollo a cuenta de sus ansias de control, como bien saben por el grupo AHI ENCUENTRASde Vox en el Parlamento Europeo, donde chocó de https://bit.ly/byneonssente.com Mazaly Aguilar for los asesores.

### **Puntazos**

### El modelo alemán parece eficaz

Es de suponer que los técnicos que asesoran al Gobierno español en materia de políticas energéticas habrán tomado nota de la estrategia que está llevando a cabo Berlín para aliviar la carga de los hogares más vulnerables, sin dañar en lo posible al sistema productivo del país. Ayer, el canciller Olaf Scholz, anunció un nuevo programa de ayudas de 65.000 millones de euros, destinado a pensionistas, estudiantes y hogares con un consumo básico de electricidad, lo que evita incursiones disruptivas en el mercado eléctrico, que, luego hay que pagar a base de impuestos. Es decir, lo contrario de lo que pretende nuestro Ejecutivo. Además, Alemania ha aprovechado los meses de verano para hacer sus deberes y ya dispone del 85 por ciento de reservas de gas, hito que estaba previsto alcanzar en octubre, pero que han conseguido adelantarlo un mes.



**EL ENLACE** 

### **Fact-checking**

Horacio
Rodríguez
Larreta
Alcalde de
Buenos Aires

La información

El autor del intento de asesinato de la vicepresidenta argentina trabaja para el gobernador de Buenos Aires, el opositor al peronismo Martínez Larreta.

La prueba de que Fernando Sabag Montiel, el hombre que atentó contra Cristina Fernández de Kirchner, trabajaba para el gobernador bonaerense se encuentra en una resolución oficial, que atribuye el uso de un vehículo público a Sabag, y que está siendo difundido por las redes sociales, junto con declaraciones de testigos que afirman que está en la nómina del Ayuntamiento.

### La investigación

El documento en cuestión no es más que una notificación municipal de apremio para que Fernando Sabag, junto con otros denunciados, retire su vehículo de la vía pública, por impago de más de 30 sanciones impuestas por Tráfico entre los años 2017 y 2022. El documento ha sido manipulado groseramente. Tampoco hay rastro del atacante en las distintas nóminas de empleados de la Alcaldía de Buenos Aires, que dirige el opositor Martínez Larreta desde 2015.

### El veredicto



FALSO. Se trata de otro montaje más que alimenta la consabida campaña de bulos de los peronistas argentinos para tratar de involucrar a la derecha en el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández.

### Letras líquidas

# Gorbachov, Vuitton y el fin de la abundancia



Alejandra Clements

onversaba hace pocos días con unos colegas sobre la importancia de los buenos finales en la ficción. En una novela, en una película o en una serie. Las conclusiones deben resultar lo suficientemente verosimiles y convincentes para cerrar con claridad y contundencia cualquier trama. O sea, lo contrario de lo que suele ocurrir en la realidad. Muchos de los desenlaces a los que nos enfrentamos en lo cotidiano resultan muy poco creíbles o no aciertan a poner el punto final y uno no es muy consciente de cuando ha terminado una etapa o un ciclo o un periodo. Y en esas estamos ahora, en este casi cuarto del siglo XXI, que nos ha cogido desprevenidos por su impetu, con la incertidumbre de no saber muy bien en qué se está convirtiendo el mundo que conocimos y que tan asentado heredamos de la centuria anterior. Lo que si sabernos, en cambio, es que nos precipitamos hacia un nuevo tiempo de la historia.

En la concatenación de acontecimientos que se nos acumulan a velocidad de vértigo la muerte de Gorbachov viene a ser una metáfora de lo que nos ocurre. Un recordatorio de que asisti-

mos al fin del fin de la Guerra Fría. De aquel impulso que derribó muros y que diseñó la geopolítica de las últimas décadas, con la que nos hemos explicado y que ya va siendo desplazada. Hay quien apunta que, desde aquel eje bipolar, tras instalarnos durante años en la globalización, nos dirigimos ahora a una estructura más amorfa, con distintos polos de poder y marcada por el ocaso de la interconexión. A las intensas sacudidas políticas (derivadas, directamente, de las bélicas) se añaden las devastadoras implicaciones económicas que cuestionan las dependencias energéticas de países no exactamente alineados con los principios democráticos.

Con la energía como factor determinante de unos cambios cuya dimensión aún no podemos calibrar (pero que se atisban estructurales), Alemania y Francia se afanan en concienciar a sus ciudadanos sobre el alcance de la transformación que ya extienden hasta el invierno próximo. La rotundidad del presidente francés y sus augurios sobre el fin de la abundancia esbozan un adiós a nuestro modo de vida, aunque con un desenlace aún bastante abierto. Y tratando de anticiparlo, precisamente, me acordé de aquella publicidad en la que Gorbachov paseaba en un coche de época junto a algunos restos del Muro de Berlín promocionando los lujos de la Maison Vuitton. Supongo que tuve una especie de «flashback»... por aquello de Macron.

El tripode

# «Se le dejó morir»: El beato Papa de la sonrisa



Jorge Fernández Díaz

Ibino Luciano, Papa Juan Pablo I, es desde ayer, el quinto de la serie de ocho Sumos Pontífices de la Iglesia Católica del pasado siglo, ya elevados a la gloria de los altares. De momento lo es como Beato, y a la espera de que un nuevo milagro le reconozca oficialmente como Santo. De los 266 sucesores de Pedro, su efimero pontificado de 33 días, le sitúa entre uno de los más cortos de la Historia y tal reconocimiento se basa en haber vivido Albino Luciani en grado heroico las virtudes cristianas, tanto cardinales, -prudencia, justicia, fortaleza y templanza- como teologales -fe, esperanza y caridad- a lo largo de su vida, en un exhaustivo proceso como juicio humano, tras el que la Iglesia queda a la espera de un eventual y posterior milagro como signo divino que avale tal reconocimiento. Como decimos, no lo es por tan solo esos 33 días de pontificado que fue tan breve como pródigo de hechos relevantes.

Fue el sucesor del hoy también canonizado San Pablo VI, sucesor a su vez de San Juan XXIII, y quiso como predecesores suyos en la Cátedra de Pedro, adoptar el nombre de Juan Pablo, en homenaje a la memoria de ambos. Le sucedió el inolvidable polaco y cardenal de Cracovia, Karol Wojtyla quien también quiso hacer lo propio con él, eligiendo el nombre de Juan Pablo II como Papa, y evitando así que fuera tan efímera su memoria. Como lo había sido su pontificado.

Recordado como el «Papa de la sonrisa» tras su primera aparición en la Logia vaticana tras ser electo el 26 de agosto de 1978, al igual que Juan XXIII lo fue como «el Papa bueno», quiso hacer de la proximidad a la gente una señal de su programa, y suprimió la silla gestatoria y la ceremonia de coronación, así como acabar con la tradición de que el personal del Vaticano hiciese la genuflexión a su presencia. Su repentina muerte la noche del 28 de septiembre, encontrado sentado en el lecho, dio pie a todo tipo de cábalas acerca de la causa de su fallecimiento. Con las finanzas vaticanas y la presencia de la masonería infiltrada en la Iglesia en el ojo del huracán, y él decidido a actuar, la polémica sigue abierta. Giovanni Vian director emérito de L'Osservatore Romano, ha editado un libro escrito por un equipo multidisciplinar coordinado por él, de título: «El Papa sin corona. Vida y muerte de Juan Pablo I». Él afirma que no fue asesinado, sino que, por negligencia de su entorno, «se le dejó morir». En setenta días, tres Papas se sucedieron en Roma.

### **LARAZON**

O Copyright Audiovirual Española 2000, S.A. Todos (os Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, tratamiento o utilización comercial, total o percial, de los contenidos de seta publicación, por cualquier aisterna o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, incluidos ustilización para hacer reservas, recopilacionas, resúmense o revistas de praesa con fines comerciales a las que el aditor se opone expresamente conferme a los articulos 8 y 32.1 de la LP1. Presidente: Mauricio Casals

Sergio Alonso

Director:

Francisco Marhuenda

Director adjuntos

Subdirectores: Pedro Narváez, Alfredo Semprán

Adjunta at director: Carmen Morodo Delegaciones: Andalucia: José Lugo: Castilla y León: Raúl Mata; Cataluña: Marcos Pardeiro Valencia y Murcia; Alicia Martí y Mari Cruz Guillot Jefes de redección: C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón

Secciones: I. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, I. M. Martín, E. Montalbán, E. Sieteiglesias, P. Gómez, I. Dorta Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera Directeres: Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Noemí Herraruela (Distribución) y Miguel Ángel Martínez (Financiero). TRIBUNA 5



# George Washington y el milagro americano



Javier Sierra

amino entre las onduladas colinas del Valle Forge, a casi dos horas de Filadelfia, sobre el campo en el que George Washington y su ejército dirimieron una de los combates decisivos por la independencia del país. Aquello sucedió en el invierno de 1777. Me ha traído hasta aquí una estampa colgada en el George Washington Masonic Memorial de Alexandria -una suerte de faro desde el que se domina todo el Potomac-, en la que se representa al general en una actitud insólita. Tiene una rodilla clavada en el suelo, la mirada perdida en el horizonte y su mano derecha sobre el corazón. Justo detrás suyo se asoma un individuo tocado por un sombrero. Lo contempla estupefacto. Parece preguntarse qué diablos está haciendo allí el máximo responsable de las fuerzas revolucionarias, aislado y meditabundo. Un párrafo impreso bajo la imagen desvela el enigma. Asegura que en junio de 1778, poco antes de abandonar el Valle Forge, Washington fue sorprendido por un cuáquero llamado Potts. Estaba en trance, implorando en voz alta al Padre Eterno para que lo protegiera en su misión. Aquel gigante de casi dos metros de alzada, semblante serio y mirada azul, se encomendaba tembloroso a la voluntad divina, musitando entre dientes que la verdadera libertad es un don del Altísimo.

La estampa, por rara, encaja como un guante con otra historia de la que había oído hablaraños atrás. En aquel mismo lugar, una mujer se coló en su cabaña mientras redactaba un despacho. Washington estaba solo. Era tarde. La mujer se situó frente a él sin ar-

ticular palabra, desoyendo las tres veces que el sorprendido general le pidió que se identificara. Lejos de parecerle una amenaza, aquella intrusa, aureolada de luz, bajó el rostro hacia él y le dijo: «Hijo de la República, mira y aprende». Entonces, flotando en el aire, contempló la figura de un ángel que derramaba desgracias sobre América y Europa. Pero vio también cómo América se reponía de las suyas y empezaban a surgir pueblos y ciudades por doquier. Observó incluso la llegada de africanos a sus tierras. Oteó guerras y dolor. Y una palabra esculpida en letras de oro que lo dominaba todo: Unión. «Mira y aprende», insistió la mujer. Y Washington, deslumbrado, atísbó entonces su propia victoria sobre el enemigo.

Me decepciona comprobar que el Valle Forge – hoy un parque histórico que se recorre en coche- no guarda cicatriz alguna de esas dos historias. Lo recorro con interés, deteniéndome en los barracones del ejército rebelde y en la casa-cuartel que el general levantó hacia el final de su campaña. Nada. Solo unas citas suyas sobre imanes y camisetas, en la tienda de recuerdos, me dan alguna pista. «Estoy convencido de que nunca hubo un pueblo con más razones para admitir la intervención de Dios en sus asuntos que el de los Estados Unidos de América». Es una frase de su primer mandato como presidente del nuevo país.

Días después, consultando este asunto en la Biblioteca del Congreso, tropiezo con historias que dan contexto a esas dos visiones, pero tampoco terminan de confirmarlas. Cuando los ingleses se rindieron definitivamente en Yorktown, en el otoño de 1781, el Congreso recomendó oficialmente un día de «acción de gracias y oración pública» (sic). Tras aquello, las jornadas de «plegarias y humillación» colectivas fueron comunes durante la presidencia de Washington. El país se levantó sobre una ética extraída de la Biblia, y no fueron infrecuentes los discursos

-y los sermones, que también los hubo- de George Washington en los que atribuía el éxito en sus batallas a «la asombrosa intervención de la Providencia».

El general tenía buenos motivos para pensar así. En los años previos a Valle Forge salvó la vida «de milagro» en varias ocasiones. En 1748 ardió el granero en el que dormía. Su cama de paja no prendió. Burló a la viruela en Barbados, con mucha más suerte que sus hombres. En 1753, durante la guerra contra Francia y las tríbus nativas, un indio le disparó a quemarropa en Ohio sin hacerle ni un rasguño. E incluso se salvó de morir congelado al caerse a un río con témpanos de hielo. «Son actos de Dios», repetía una y otra vez.

Pero, ¿y sus visiones? ¿Era cierto que vio el futuro de América en el Valle Forge?

Washington es una especie de superhéroe allí. Por eso, con tiento, deslizo mi pregunta a una de las rangers que cuidan del lugar. «Oh, esol», sonríe. «Ni seimagina cuántas personas preguntan por ese tema». La mujer se lleva una mano a su sombrero de ala ancha, y se dispone a sacarme de dudas. «Según lo que sabemos, tanto la historia de la oración de Washington como su visión del futuro se escribieron más de cien años después de sucedidas. La de la profecía se publicó en 1861, meses después de estallar nuestra Guerra Civil, y fue muy popular entre los soldados del Norte. Imaginese: se trata de un alegato a favor de la Unión como mandato divino. Quizá un texto de propaganda». Entonces, ¿no ocurrió?, indago. «¡Y qué importa eso, señor!», me dice. «Washington fue un hombre religioso, llevaba siempre un ejemplar de los Salmos en el bolsillo. Oraba atodas horas. Y mireahora su obra: América está en pie gracias a él... Desde luego, parece cosa de la Providencia, ¿no cree?».

Y yo, atónito, asiento. América es, con fe o sin ella, todo un milagro.

Javier Sierra es escritor y Premio Planeta de novela.

\_\_\_\_\_

# Bonus Track Pompas



Ángela Vallvey

a concluida turné del pre-

sidente Sánchez por Latinoamérica al menos ha servido para admirar los trajes uniformados, de vivos colores, con que adornan las galas presidenciales unos gobernantes que estaban ayunos de prosopopeya, pompa y circunstancia, y parece que se están desquitando. Reniegan de lo monárquico, pero lucen más airones, copetes y remates que Luis XIV. Penachos de rozagante amarillo independentista, rojos sanguinolentos esplendorosos cubriendo la testa de postillones engalanados cual pavo en Pascua protestante, faetones conducidos por aurigas con más plumas que Locomía... Deducción: el bolivarianismo está exhibiendo gozoso unos imaginarios ropajes litúrgicos, e inventa en cada uno de los países donde impera nuevos disfraces de aire decimonónico, completamente disparatados, cuyo dislate, más que añadir solemnidad a las ceremonias, las convierte en un desfile solo apto para mentes psicodélicas. Al bolivarianismo, que aspira a convertirse en dinastía perpetua, le faltaba un toque reaccionario cuqui/kitsch y lo está encontrando, según se ve en sus ceremonias imperiales. Pero se le está y endo un poco la mano... Con sus postizos y boatos «fakes», induce al entusiasmo hilarante, obliga al público a aplaudir como alegres creaturas, algo incompatible con cuadrarse y cantar «La internacional» con gesto de soviético sargento camino de Chemóbil. Lo siento, pero ésta que lo es se pierde entre los recién creados misterios y oficios de la nueva mayoría de progreso plurinacional neocastrista latinoamericanay/o españolaza. Hay tanto sombrero y esponjoso chirimbolo, que una descamina el sentido del escalafón. En Honduras (¿qué se le habrá perdido a Sánchez en Honduras...?), recibieron al presidente de la autoexhortativa «República independiente y popular de España» entre soldaditos arreglados con penachos tono de colorante alimentario. Y luego está aquello de la espada de Bolívar, en Colombia... En fin, reflexiono que por todo eso no serviría yo para la política: porque preferiría la espada de Darth Vader a la de Bolívar. Total, las dos serían igual de falsas, yya puestos me gusta más una láser. Pues confio en el modernuqui láser mucho más que en una arcaica navaja. (Sobre todo, para la depilación definitiva).

Carmen Morodo, MADRID

sta semana se celebra la votación más importante, decisiva, dentro del pulso judicial que el Gobierno de coalición y el PP han sostenido en esta Legislatura. El jueves hay convocado un Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPI) en el que el Gobierno espera que elijan a los dos magistrados que es de su competencia renovar. Una vez que estén nombrados, y de acuerdo con los perfiles seleccionados, el Ejecutivo hará los nombramientos de los otros dos vocales que son competencia suya.

Por primera vez en la historia no hay ningún pacto. Ni entre PP y PSOE ni entre el sector conservador y progresista en el CGPJ. Y para que el Gobierno se salga con la suya, al menos cuatro vocales elegidos por el PP se han de pasar al lado de los elegidos por el PSOE yvotar a los candidatos. El sector conservador del CGPJ no va a proponer nombres. Pero Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, «está trabajando con el ministro de la Presidencia para hacer una propuesta de un conservador y un progresista, para que el CGPJ elija y el proceso no se bloquee». «Y está intentando transfuguismo de vocales conservadores hacia esa propuesta», según fuentes jurídicas.

La decisión que tiene que tomar el CGPJ se produce en un ambiente muy revuelto. Ante la falta de acuerdo para la renovación del Poder Judicial el Gobierno de coalición promovió una reforma exprés para limitar la capacidad de nombramiento del Consejo en tanto esté en funciones.

Como sigue sin haber acuerdo, el PSOE presentó otra proposición de ley para que el Consejo del Poder Judicial si pueda nombrar a estos dos magistrados del TC, aun estando en funciones, y revirtiendo así la modificación que el Ejecutivo impulsó en 2021. El objetivo es ejecutar una renovación del TC de la que depende que se imponga la mayoría progresista.

La situación por el choque entre Gobierno y PP es de excepcionalidad absoluta, y desde algunos sectores hay ahora movimientos para evitar una renovación, «en un contexto tan singular» -dicen-, y con la justificación de que «supondría que el Gobierno de coalición tendría una mayoría «histórica» en el mayor garante del respeto a la Carta Magna.

Votación en el Poder Judicial para renovar el TC. Sin pacto en el Consejo. Sánchez y ERC dependen de que cuatro vocales conservadores se pasen a su bloque

# Cuatro vocales conservadores deciden si Sánchez toma el TC

Control para el presidente Pedro Sánchez, pero en medios jurídicos se advierte también sobre las consecuencias «de la entrada de ERC en el órgano que tiene la competencia de ser el que vele por la estricta aplicación de la Constitución en Cataluña». Hablan de una mayoría histórica porque, tradicionalmente, con los cambios de Gobierno lo normal es que la proporción en el TC sea siempre de 7-5 a favor del partido que llega a Moncloa. Si se ejecuta la renovación del TC en estas circunstancias, el equilibrio de fuerzas se quedará en 7-4 por la renuncia de uno de los magistrados del sector conservador del órgano de garantías, Alfredo Montoya, debido a motivos de salud.



El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, inaugurará de nuevo este miércoles el curso judicial

LA RAZÓN \* Lunes. 5 de septiembre de 2022

Montoya fue nombrado por el Senado a propuesta del PP en 2017, por lo que no forma parte de la renovación prevista para este mes de septiembre. No obstante, desde el PP sostienen que no puede renovarse el TC hasta que no esté pactado el sustituto de Montoya, a lo que el PSOE se opone.

En este marco, la decisión del próximo jueves puede propiciar que haya un TC con un reparto de 7-4 a favor de la coalición, y dentro del bloque progresista con un magistrado afín a ERC, para lo que suena el nombre de Marc Carrillo, catedrático de Constitucional.

Otro de los nombres que se barajan en la cuota del Gobierno es el del juez José Ricardo de Prada, perfil de consenso entre el PSOE y Unidas Podemos.

La candidatura de De Prada ha estado encima de la mesa en otras negociaciones fallidas con el PP, y los populares siempre se han mostrado contrarios a aceptarlo porque fue el redactor de la sentencia de la Gürtel. El PP lo vincula con la principal causa de la moción de censura que terminó con el Gobierno de Mariano Raioy.

El malestar que hay en el Consejo General Judicial con el Gobierno podría llevarse por delante el giro en las mayorías del TC: el PSOE necesita que cuatro vocales del sector conservador se pasen a su bloque en el Pleno del próximo jueves. Contando con el

El sector conservador no propone nombres porque se opone a la entrada de ERC

Lesmes, presidente, negocia para hacer una propuesta de un conservador y un progresista

presidente Carlos Lesmes, el reparto entre conservadores y progresistas queda en 11-8. La mayoría está en 12. El Gobierno, ante esta circumstancia, tampoco podría sacar adelante la elección de sus candidatos.

No pasa por alto que en medios socialistas catalanes, y, sobre todo, independentistas, esta renovación se ve como una oportunidad para «hacer» una mayoría que contribuya a revisar la doctrina del TC ante el soberanismo, de tal manera que crezca el bloque más sensible hacia los postulados del mismo. De arranque, por ejemplo, en relación al autogobierno y a una mayor flexibilidad en la interpretación de la Constitución en todas las causas que afectan a la Generalitat y al independentismo.

Un Constitucional de carácter progresista decidirá sobre las leyes ideológicas y de más trascendencia política para el Gobierno 
como la Ley de Memoría Histórica, la Ley Celáa, la ley de plazos, 
la ley del derecho a morir (eutanasia) o hasta la posible suspensión del ingreso en la cárcel del ex 
presidente socialista de Andalucía José Manuel Griñan, condenado por malversación.

Análisis

# Lesmes inclinará la balanza

Irene Dorta

omienza el «sprint» en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para las conversaciones sobre los nombramientos al Tribunal Constitucional (TC). La semana decisiva se inicia hoyy el aperitivo del día grande -el pleno agendado para este jueves- se antoja intenso. Los vocales de un lado y de otro han convocado reuniones previas para poner candidatos y opiniones en común después de un agosto de pocos contactos. Los progresistas, que sí tienen claro que seguirán la línea marcada por el Gobierno para designar a los dos magistrados que les tocan, se verán hoy para comenzar a perfilar el listado definitivo. Los conservadores, mañana con una incógnita anterior: votar o plantarse ante lo que consideran una maniobra del Ejecutivo para hacerse con el órgano que vela por la Constitución. Y, mientras, todas las miradas para decantar la balanza están puestas en el presidente del CGPJ, Carlos

Los números son claros. Doce candidatos deben estar a favor de elegir a dos miembros que, unidos a los otros dos que por turno toca designar al Ejecutivo, sustituirán al actual presidente del TC, Pedro González-Trevijano, al vicepresidente Juan Antonio Xiol y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. Un tercio del tribunal de garantías

que, de renovarse, deberá decidír sobre asuntos tan importantes como el aborto, la educación o la eutanasia. Si sale la suma el Tribunal Constitucional completará una mayoría progresista de gran interés para los partidos del Gobierno, incluido Unidas Podemos que ha pedido tener sucuota decidiendo sobre alguno de los candidatos, y de muy poco para el PP.

Existe un núcleo de unos seis vocales asentados en el no y que estos días se concentran en convencer a sus compañeros de que no deben acceder al ultimátum que el Ejecutivo les ha dado de plazo hasta el día 13 para que escriban sus nombres. Las fuentes consultadas en este sector creen que no se pueden exigir acuerdos en el CGPJ toda vez que PP y PSOE no son capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera para pactar el relevo de Alfredo Montoya en el TC, que renunció el pasado mes de julio por enfermedad. Y tampoco, dicen, es aceptable que los socialistas y los morados hayan modificado la Ley para cambiar el Constitucional y beneficiarse así de la entrada de magistrados de su cuerda, mientras mantienen suspendidas las funciones del Poder Judicial de nombrar a los jueces en las cúpulas del resto de órganos que acumulan ya 62 vacantes.

En esta senda del no transitan los vocales que ya se opusieron a la designación del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Se trata de José Antonio Ballesteros, Gerardo Martínez, Carmen Llombart, José María Macías, Mª Ángeles Carmona y José Manuel Fernández. Sin embargo, algunos como Nuria Díaz, que también votó de forma discrepante a la designación del jefe de la Fiscalía, ha transmitido que es favorable a renovar el TC. «Por encima de todo ella considera que hay que cumplir la Ley», dicen fuentes del órgano. En la duda están también Vicente Guilarte, Juan Martínez Moya y Wenceslao Olea y serán estos, los dudosos, los que decanten la partida. Si se unen a los ocho vocales progresistas las cuentas salen, pero de lo contrario el bloqueo puede imponerse y en este caso las consecuencias son desconocidas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha transmitido su intención de nombrar sí o sí a sus dos magistrados. Un escenario que pondría en un compromiso sin antecedentes al propio Constitucional que debe revalidar a sus compañeros.

Y en todo este nudo Lesmes sostiene una gran responsabilidad. «Harán lo que diga el presidente», dice una fuente interna sobre los vocales indecisos. El presidente del CGPJ ha votado con los progresistas en algunos de los últimos informes de leyes aprobadas así como en la designación del fiscal García Ortiz. Algo que fuentes del PP y algunos vocales consideran una «traición», mientras que otros entienden la actitud del presidente busca favorecer sus propios intereses. Estos, según dichas fuentes, pasan por terminar ocupando una silla del Constitucional cuando termine su mandato.

Si los vocales consiguieran pasar este primer estadio y llegar al jueves con un acuerdo, las listas de nombres estarán afinadas. Del lado conservador está costando encontrar a candidatos porque algunos como Antonio del Moral o Ignacio Sancho han

Los indecisos «harán

lo que el presidente

diga», señalan

La vocal conservadora

Nuria Diaz

es partidaria de votar

rechazado la oferta. «Nadie quiere ser recordado como el candidato que sucumbió a la treta de los socialistas», dice un vocal en relación a los rechazos. Estas semanas atrás se han producido llamadas de aspirantes dispuestos a ocupar un puesto en el tribunal de garantías como Diego Córdoba (magistrado de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo),

Eduardo Espín (magistrado del Supremo que fue letrado del Tribunal Constitucional) o Paco Marín (magistrado de la Sala Primera del Supremo).

En el sector progresista aunque se escucha el nombre de algún varón como José Manuel Bandrés (magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativa) están buscando incrementar la representación femenina en el Constitucional que solo tiene tres mujeres Una opción que valoran como positiva es la de la presidenta de la Sala Cuarta del Supremo, María Luisa Segoviano, cuya jubilación está prevista en unos meses y, por tanto, no añadiría una vacante extra al órgano (porque va a producirse igualmente) que ya tiene suficientes plazas desocupadas. Otro nombre que gusta mucho a los consultados es el de Ángeles Huet, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Si la renovación se pactara como quiere el Gobierno, la semana que viene se iniciarían las quinielas para ver quién será entonces el nuevo presidente del TC y la magistrada María Luisa Balaguer parece querer disputarla la que todo el mundo asumía era la presidencia de Cándido Conde-Pumpido. Pero eso ya es un juego de tronos del futuro.





12,2



6,1

¿Cómo cree que afectará la situación económica a las próximas elecciones? (%)



Segmentación por electorados (%)

| 1     | PSOE | PP   | VOX  | UP   |
|-------|------|------|------|------|
| Mucho | 76,0 | 90,6 | 90,5 | 85,4 |
| Poda  | 21,2 | 9,4  | 9,5  | 12,2 |
| Ns/nc | 2,9  | 0,0  | 0,0  | 2,4  |

### ¿Considera que el resultado de las autonómicas y municipales influirá en la politica nacional? (%)





¿Se producirá un pacto entre Gobierno y PP para renovar el CGPJ? (%



Segmentación por electorados (%)

|       | PSOE | pp   | I VOX I | UP   |
|-------|------|------|---------|------|
| Si    | 37,5 | 38,5 | 31,0    | 48,8 |
| No.   | 41,3 | 42,7 | 57,1    | 41,5 |
| Ns/nc | 21,2 | 18,8 | 11,9    | 9,8  |
|       |      |      |         |      |

### ¿Ve viables pactos de Estado entre el Gabierno y el PP? (%)



| Segme | rtación po | or electora | dos (%) |      |
|-------|------------|-------------|---------|------|
| -5,   | PSOE       | PP          | VOX     | UP   |
| Sī    | 30,8       | 28,1        | 21,4    | 19,5 |
| No    | 59,6       | 64,6        | 76,2    | 70,7 |
| Ns/nc | 9,6        | 7,3         | 2,4     | 9,8  |

¿Cree que Sánchez debería mantener sus alianzas con independentistas catalanes y Bildu para afrontar el último año de legislatura? (%)



|       | PSOE | pp   | VOX  | UP   |
|-------|------|------|------|------|
| Si    | 52,9 | 20,8 | 21,4 | 65,9 |
| No    | 35,6 | 76,0 | 78,6 | 14,6 |
| Ns/nc | 11,5 | 3,1  | 0,0  | 19,5 |

### ¿Considera que mejorarian el clima politico? (%)



Segmentación por electorados (%)

| Selime | ILDICACIONI DA | N CHECKNO | rand (se) |      |
|--------|----------------|-----------|-----------|------|
|        | PSOE           | PP :      | VOX I     | UP   |
| Si     | 51,9           | 49,0      | 23,8      | 39,0 |
| No     | 42,3           | 42,7      | 73,8      | 53,7 |
| Ns/nc  | 5.8            | 8.3       | 2.4       | 7.3  |

¿Ve bien que estos partidos sean socios permanentes del Ejecutivo socialista? (%)



Segmentación por electorados (%)

|       | PSOE | pp   | VOX  | UP   |
|-------|------|------|------|------|
| Si    | 40,4 | 4,2  | 9,5  | 48,8 |
| No    | 50,0 | 90,6 | 90,5 | 39,0 |
| Ns/nc | 9,6  | 5,2  | 0,0  | 12,2 |

# La economía determinará el voto de los españoles

▶Sondeo. Un 82,8% de los encuestados considera que afectará «mucho o bastante» en las próximas elecciones generales, previstas para finales de 2023

Javier Gallego, MADRID

Tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo son conscientes de que la variable que previsiblemente decante el resultado de las elecciones generales de diciembre de 2023 (cuando está previsto que se celebren) sea la economía. Lejos parecen quedar ya otras variables, como el «procés» o la corrupción. El último sondeo de NC Report para LA RAZÓN así lo confirma: el

82,8% de los encuestados considera que la economía afectará «mucho o bastante» en las próximas elecciones. Tan solo un 13,5% cree que afectará «poco a nada».

Además, es una opinión muy transversal, aunque algo más extendida entre los votantes de unos partidos que otros: el 90% de los electores del PPy Vox si consideran que la economía afectará «mucho o bastante», mientras que entre los votantes de Podemos cae al 85% y entre los del PSOE al 76%. También

esunaopinión más extendida entre los más jóvenes (entre 18 y 34 años es un 90%) que entre los mayores de 55 años (78%), según la encuesta, realizada entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre con 1.000 entrevistas. Con el estudio demoscópico en la mano y la delicada situación que atraviesa nuestro país, con una inflación disparada (sí que escierto que lejos de los niveles de paro de la anterior crisis y todavía hay crecimiento del PIB), tanto el presidente del Gobierno como el líder

La influencia de la situación financiera en los comicios es superior entre los más jóvenes

del PP se están volcando en el ámbito económico. En este sentido, los populares cuentan con una clara ventaja en este terreno porque han conseguido mucha credibilidad durantesus años de gobierno (tanto con los años de crecimiento de José María Aznar como con la salida de la crisis con Mariano Rajoy), mientras los socialistas, todo lo contrario: muchos españoles tienen en la retina el hundimiento de la economía con el PSOE en la Moncloa en 2008.

Tanto Feijóo como Sánchez llevan tiempo marcando su agenda económica: el líder popular, que nadamás llegar a Génova, envió un programa de 41 páginas con medidas para afrontar la actual situación (para reducir el gasto burocrático, reduciralgunos impuestos, rediseñar los fondos europeos e impulsar reformas estructurales), y algunas de ellas las ha acabado asumiendo Moncloa (la rebaja del IVA en el gas y la luz); mientras, el líder socialista busca lavar la imagen del PSOE en

Opinión

Quedada en el Senado

### Antonio Martin Beaumont

uienes hablan con Pedro Sánchez cuentan que está ilusionado porque aspira a recuperar aliento en su cara a cara el martes en Senado con Alberto Núñez Feijóo. Considera que sus gestiones internacionales y el «liderazgo» del que presume en Europa son argumentos suficientes para deshilachar laimagen de político moderado y eficaz de la que goza el líder del PP, que es su obsesión. «Va a hacer una comparecencia pro-

positiva», apuntan asesores monclovitas, «poniendo en evidencia el obstruccionismo de la derecha». Pero la carestía de la vida, la pobreza energética, el guirigay gubernamental, la sumisión a ERC y sus inmorales trapicheos con Otegi, excarcelando sanguinarios etarras, suponen bazas inagotables para los de Génova: «Por mucha propaganda que despliegue -reiteran-, este Gobierno está alejado de la gente».

Agosto nos dejó la cicatriz de 400.000 cotizantes menos en la Seguridad Social. Sin embargo, el ministro del ramo, José Luis Escrivá, cuenta a los españoles que ha sido «un buen mes para el empleo». ¿Nos toman el pelo? Como en la pandemia, cuando se dijo que, de no haber sido por las medidas del Consejo de Ministros, y pese a ser uno de los países con mayor porcentaje de muertes, habría habido 150.000 fallecidos más, O conla inflación: lleva tres meses por encima del 10%, pero debemos alabar al presidente porque sin sus «eficaces» recetas los precios estarían más altos. Congratulémonos por tener el «Gobierno de la gente», como lo presentó en un alarde de originalidad Pilar Alegría, ministra de Educación y nueva portavoz del PSOE.

ESPAÑA 9

¿Cree que Yolanda Díaz seguirá en el Gobierno? (%)



Segmentación por electorados (%)

|       | PSOE | bb : | VOX  | UP   |
|-------|------|------|------|------|
| Si    | 55,8 | 33,3 | 38,1 | 73,2 |
| No    | 21,2 | 47,9 | 52,4 | 19,5 |
| Ns/nc | 23,1 | 18,8 | 9,5  | 7,3  |

Universo: Ciudadanos españoles de 18 y más años. Número de entrevistas 1.000 Margen de error: 3,17% para los datos globales y un nivel de confianza del 95,5% dos sigma y p/q = 50/50. Muestrea: Selección aleatoria proporcional de los entrevistados por tablas de números aleatorios y cuotas. Metodología de las entrevistas: 50% telefónica, mix fijos y móviles (CATI) y 50% Internet (CAWI). Fecha del trabajo de campo: 30 de agosto al 2 de septiembre de 2022. Empresa: NC Report



Uno de los plenos en el Congreso el pasado curso político

el ámbito económico empuñando la bandera de hacer políticas sociales con responsabilidad fiscal (aunque desde que entró a gobernar en 2018 ha aumentado la deuda pública en 300.000 euros), demonizando al PP y cómo se salió de la crisis de 2008 frente a cómo está actuando él ahora con la pandemia y la guerra de Ucrania y «podemizando» su discurso con una cruzada contra determinados sectores económicos.

La economía, por tanto, se va a convertir en un elemento determinante para los españoles. Más que las elecciones municipales y autonómicas de mayo, aunque también parece que pueden marcar el sentido del voto de los electores: según la encuesta, un 76% de los entrevistados consideran que los resultados sí influirán en la situación política. Tan solo un 17% cree que no. En cualquier caso, lo que sí parece que tienen claro los españoles es que el calendario electoral parece inamovible y todo apunta a que las

generales serán en diciembre de 2023, tal y como corresponde: un 77% de los encuestados descarta que Sánchez vaya a adelantar elecciones. Por tanto, quedan casi 15 meses por delante de pugna entre Sánchez y Feijóo por vencer en las elecciones. De momento, ha tomado la delantera el líder del PP, a quien todas las encuestas dan como ganador. Su talante moderado y el viraje hacia el centro que ha impuesto en las filas populares ha surtido efecto y está arrebatando también mucho votante a un PSOE más radicalizado, que viene «podemizando» su discurso en los últimos meses (en el enésimo giro de Sánchez)conataquesala «derecha política, económica y mediática» que se ha traducido, de momento, en una declaración de guerra a la banca y a las energéticas con la creación de un impuesto extraordinario. El endurecimiento del tono de Sánchez también ha ido aparejado de un realineamiento con la mayoría de la investidura, de

Un 77% de los encuestados cree que Sánchez agotará la legislatura y no avanzará elecciones

Un 50% de los votantes del PSOE prefería que ERC y Bildu no fueran «socios permanentes»

Solo un 30% y un 28% de los votantes de PSOE y PP ven viables pactos entre Feijóo y Sánchez Esquerra y Bildu. No obstante, según el sondeo, un 50% de los propios votantes del PSOE creen que ninguno de los dos partidos deberían ser «socios permanentes» (un 40% creequesi); sí que es cierto que un 52% de los votantes socialistas sí considera que deberían mantenerse las alianzas con los independentistas durante el último año de legislatura. Yeso, ¿porqué? Porque nilos votantes de PSOE ni de PP ven posibles pactos de Estado entre los dos principales partidos de España: tan solo los ven viable un 30% de los socialistas y un 28% de los populares entrevistados. Bien es cierto que, para el 45% del conjunto de los encuestados, los pactos de Estado mejorarían el clima político. En este sentido, cabe recordar que Feijóo ha planteado basta cinco pactos (sobre economía, seguridad, defensa, una modificación de la Constitución para atender las necesidades de las personas con discapacidadysobreenergia),aunque ninguno ha fructificado.

Además, Feijóo también ha enviado un documento con una propuesta para renovar el Consejo General del Poder Judicial garantizando la independencia de los jueces: no obstante, una mayoría de encuestados (43%) cree que no habrá acuerdo. En cualquier caso, Feijóo y Sánchez se verán cara a caraestemartes en el Senado, donde debatirán sobre las medidas de ahorro energético. Y un 68% de los votantes socialistas ven con buenos ojos que el presidente del Gobierno acuda al debate; en el caso de los votantes del PP, algo más: un 88%.

En la carrera electoral, por ahora, solo hay dos aspirantes con posibilidades de victoria: Sánchez y Feijóo. La incógnita de esa carrera está en ver qué hace Yolanda Díaz: si acaba concurriendo o no y cómo. De momento, casi un 20% de los votantes de Podemos cree que Díaz no seguirá en el Gobierno. Casi tantos como los del PSOE (21%), aunque menos que los de PP (48%) y Vox (52%).

Pensemos el infierno por el que transitaríamos si a los mandos de España estuviese un líder negacionista, insolidario, sin ideas, que bloquea la Constitución y quiere acabar con los servicios públicos, tal como esbozan los ministros a Núñez Feijóo. Por ello en La Monckoa no les entra en la cabeza que en Galicia, Madrid, Castilla y León o Andalucía el sanchismo haya sufrido una debacle en las urnas, ni que todas las encuestas digan que ellos se despeñan mientras los populares suben. Lo que falla es la comunicación, alegan, porque los medios («comprados» por empresarios avaros que ahogan a las clases trabajadoras) ponen sordina a tantísima «obra pía» de Sánchez para que «la gente» llegue holgadamente a fin de mes.

Por eso mismo La Moncloa esconde las decisiones del presidente hasta que él mismo las anuncia. Juega al «factor sorpresa» en su guerra contra «la trama» de los poderosos. Tanto como para coger con el pie cambiado a sus propias filas. Nadie debe escandalizarse de que sus ministros más cercanos, como Félix Bolaños o Isabel Rodríguez, se hayan quedado tapando sus vergüenzas tras el enésimo volantazo del jefe al hacer suya la bajada del IVA del gas que venía reclaman-

do Feijóo desde marzo y que ellos han criticado ferozmente. La confusión es general entre los cuadros socialistas por el personalismo de Sánchez, pero, como dice un barón encogiéndose de hombros, «donde hay patrón no manda marinero». Aunque crezca la zozobra por la imagen de improvisación, chapuza y radicalismo en una crisis económica tan cruel como la que tenemos encima. El patio de la izquierda no está para fiestas. Los sondeos les pintan el rostro sombrío. «Ojalá tuviese más Ayusos en el partido», desliza en privado Feijóo ante los datos que anticipan una mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. La cocina demoscópica dispara las expectativas de teñir de azul PP toda España el 28 de mayo. De ahí el miedo de muchas federaciones del PSOE, que ven cómo los votos se les escapan «a chorros». La alarma ante el desgaste sanchista brama. La tentativa de revertir la situación pasa por reconectar con los ciudadanos. ¿Y quién cree en el presidente? A tal fin, su equipo ha diseñado una agenda de proximidad: mítines por todos los rincones para mostrar cercanía. En Sevilla se estrenó el sábado entre pitos y abucheos. Ya sólo sus subordinados le aplauden. Sánchez no tiene crédito.

10 ESPAÑA

### Irene Dorta, MADRID

El curso que acaba de arrancar -y lo hará especialmente a partir del miércoles con el acto de apertura del año judicial- tiene muchas tareas a medias. Investigaciones con declaraciones pendientes de señalar como las del caso de espionaje al Gobierno Pegasus o sentencias cuyo fallo ya es conocido («los ERE»), pero de las que falta el escrito para desgranar los detalles. La Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el resto de Juzgados de España preparan ya este nuevo inicio asediados por las vacantes y la imposibilidad del Consejo General del Poder Judicial para reponerlas.

### LosERE

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ya hizo público en julio el fallo por el que condenó al expresidente andaluzy expresidente del PSOE José Antonio Griñán a seis años de cárcel. Queda saber qué argumentos recoge la condena y los dos votos de magistrados discrepantes. La publicación, que se espera inminente, abrirá la vía a un incidente de nulidad de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y de una petición de indulto. Todos los caminos con los que Griñán pretende evitar su entrada en prisión.

### «Procés»

También en el Supremo, pero en la Sala de lo Contencioso-Administrativo está el expediente para resolver si los indultos de los condenados por el «procés» se ajustaron a la legalidad. La primera decisión que tiene que tomar el presidente de la Sala, César Tolosa, es si eleva el asunto a Pleno para que lo decidan entre todos los magistrados y unificar así criterios.

### Pegasus

La Audiencia Nacional tiene diversas investigaciones muy mediáticas en marcha empezando por la que afecta al Gobierno tras la infección de los móviles del presidente, Pedro Sánchez, y de varios ministros por el programa espía Pegasus. El instructor José Luis Calama citó antes de marcharse de vacaciones a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ya han adelantado que declararán por escrito.

### Ceuta

No es lo único que afecta a Grande-Marlaska en los tribunales. El Supremo tendrá que valorar si los ceses de los coroneles de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y Manuel Sánchez Corbí correspondieron a la arbitrariedad o a la

# Pegasus y los ERE, claves en el curso judicial

▶El Supremo debe hacer pública la condena a Griñán, mientras Villarejo vuelve a la Audiencia Nacional y Monedero será citado

parcela de discrecionalidad que al ministro le es atribuida en su cargo. Asimismo, este mes de septiembre declaran en un juzgado de Ceuta la delegada del Gobierno allí y la vicepresidenta de la Ciudad Autónoma por las devoluciones de menores a Marruecos en 2021. Los correos que constan en el sumario salpican a Interior que fue quien, en última instancia, dio el ok para la repatriación.

### ETA

El órgano que indaga en las causas de terrorismo ha reabierto en los últimos meses diversas causas para revisar el papel de las cúpulas de ETA en casos que, incluso, ya habían sido juzgados. Se trata, por ejemplo, del asesinato a los concejales Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordoñez, del crimen contra el juez Francisco Querol o del atentado de Santa Pola. Para este último, el ma-

gistrado Manuel García Castellón ha citado a seis exjefes de la banda terrorista el próximo 3 de octubre. Muy importante será la postura que tome la Fiscalía sobre la prescripción de los hechos para que las causas lleguen a juicio o naufraguen. El nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha convocado un cónclave con la cúspide de la carrera para fijar criterio, cuya fecha está todavía por acordar.

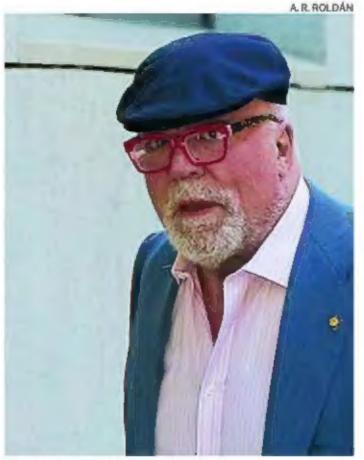

El comisario José Manuel Villarejo

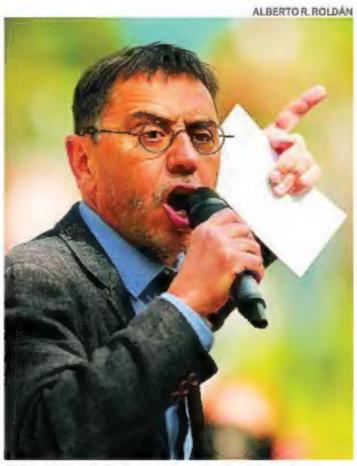

El fundador de Podemos Juan Carlos Monedero



El expresidente andaluz José Antonio Griñán

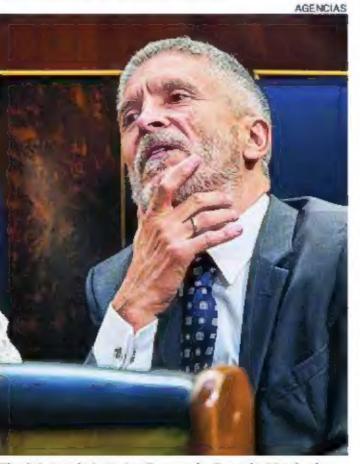

El ministro de Interior Fernando Grande-Mariaska

### «Kitchen»

El macrocaso «Tándem» sobre las actividades del comisario jubilado José Manuel Villarejo seguirá estando en el centro de la información judicial. Primero porque hoy se retoma el juicio en el que la Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de más de 80 años para el policía. Se inicia la fase de conclusiones, si bien la primera sentencia que pueda llevar a Villarejo a prisión tendrá que esperar meses.

Mientras, el juez instructor continúa avanzando en otras líneas de abiertas. Algunas que ya parecían finalizadas como la «Kitchen» está a la espera de un informe de los fiscales que determine si quieren reabrirla. Unos audios de la exsecretaria del PP Mª Dolores de Cospedal hechos públicos reclentemente parecen implicaria directamente en la operación para sustraer información al extesorero del partido Luis Bárcenas. El informe de Anticorrupción se prevé este mes.

### Neurona y Monedero

El «caso Neurona» que afecta a Podemos ha ido adelgazando a medida que avanzaba la instrucción. El titular del Juzgado 42 de Madrid cerró el «caso Niñera» antes de verano y terminó con el tiempo para la investigación sobre la financiación de la campaña electoral de 2019. Solo este último fleco sigue vivo a la espera de un informe pericial para decidir si el juez archiva también o lo envía a juicio. Por otro lado, a miembros de la formación morada se le abren nuevos frentes. El juez de la Audiencia Nacional envió la pasada semana un pedacito del «caso Dina» a los juzgados ordinarios para que revisaran si ella y su pareja cometieron un delito pormentir en estas pesquisas sobre el robo de la tarjeta de su móvil. Allí, en la Audiencia Nacional se ha quedado otra causa, ésta contra Juan Carlos Monedero. El juez García Castellón lo investiga por un presunto delito de blanqueo de dinero vinculado a cuentas con origen o líquido procedente de Venezuela. Lo previsible es que este mes sea citado a declarar.

### Púnica y Aguirre

En «Púnica» sobre la corrupción del Gobierno madrileño del PP, la Fiscalía Anticorrupción presentó un informe antes de verano que exoneraba de toda responsabilidad a la expresidenta Esperanza Aguirre y a casi un centenar de implicados más. Ahora está pendiente que el juez decida en las próximas semanas a quién deja fuera y a quién envían a juicio. Fuentes judiciales avanzan a LA RAZÓN que Aguirre quedará fuera del banquillo.

### Siente la inspiración

# Calendario Sep 2022 - Jun 2023

| Ferias y | Congresos |
|----------|-----------|
|----------|-----------|

### Septiembre

04-08 **WBC World Bulatrics** Congress Madrid 2022

14-18 Mercedes-Benz Fashion

Week Madrid

14-18 Interdift 15-18

**Bisutex** 15-18 Madrid]oya

Momad 18-18

20-22 Digicom 21-25 MECC Madrid Expo Camper

& Caravan

24-25 Japan Weekend Madrid

27-30 **EACMFS Congress** Vida Silver Pte. fechas

Octubre

04-08 Fruit Attraction 04-08 Fresh Food Logistics

06-08 Farmaforum + Biotechforum

+ Cosmeticaforum + Labforum

05-07 Interihotel

13-16 Estampa

18-21 Fiaa

19-20 Composites Madrid

19-20 MetalMadrid

18-20 Robomática Madrid 20-23

**Gran Canaria Swim Week** by Moda Cálida

21-23 Salon Look

26-27 Empack Madrid

Logistics & Automation Madrid 26-27

Madrid Tech Show 26-27

28-30 1001 Bodas

Madrid Games Week Pte. fechas

### Noviembre

03-04 Accountex España 03-04 Salón del Inversor

Inmobiliario

03-08 Biocultura

04-06 Madrid Cómic Pop Up

05-08 Mi bebé y yo Feria

05-08 VidCon Madrid

Feriarte 12-20

15-18 ePower&Building

> Construted Veteco

B≀mexpo Archistone

Matelec

Matelec Industry

15-18 **Smart Doors** 

22-24 Simo Educación 25-27 Retromóvil Madrid

27-29 Sa on Look Santiago de Chile 28-29

XXII Salón Peñín de los Mejores Vinos de España

30-01 dic Helixa Summit

30-01 dic GR-EX

### Diciembre

D6-11 Juvenalia 180x100 Mascota 10-11

18-18 Gamergy

### 2023

Enero

18-22 Fitur

Mercedes-Benz Fashion Pte, fechae

Week Madrid

### Febrero

OT-05 Intergift 02-05 Bisutex 02-05 Madridjoya 03-05 Momad 07-09 **Promogift** 

21-23 Feria Internacional del Juego

21-23 Genera

21-24 Tecnova Piscinas 22-26 ARCOmadrid

Pte. fechae Japan Weekend Madrid

### TAPEO

HIP - Hospitality Innovation 06-08

Planet

Meat Attraction 00-08

07-08 World Olive Oil Exhibition

Orto Medical Care 00-10 14-16 WATM Congress

15-17 Iberzoo + Propet

22-26 Semana de la Educación

> 22-28 Aula

23-24 Expoelearning 23-25 Congreso Red

+ Interdidac

23-25 Postgrado y

Formación Continua

25 School Day

23-28 Cinegética

18-28 Antik Passion Almoneda

Abril

17-20 Sa on Gourmets 21-22 Oral-Tech

Mayo

17-18 Farmaforum + Biotechforum

+ Cosmeticaforum + Labforum

18-20 Expofranguicia

25-28 Sima

> 26-04 jun Salón del Vehiculo de

Ocasión y Seminuevo

27-28 100x100 Mascota

Junio

07-08 Eco Living Iberia

07-08 Organic Food Iberia

23-25 Gamerov

### Conciertos y Espectáculos



Hasta 30 sep WAH Madrid 15 sep-31 dic Malinche el Musical 30 sep-01 oct Madrid Salvaje 06 oct-01 nov Rock Circus

Swedish House Maf'a 14 oct 29 oct Brunch-In Special **O5** nov Do Hardwell 12 nov I Love Reggaeton **18 nov** Conferencia Daniel Habif

01 dic-08 ene Hangar 52 Revolution

Nuestros partners



# Díaz apresura su escucha para llegar a las elecciones generales

Podemos pide concretar su papel en Sumar y avisa de posibles dificultades para negociar una alianza electoral

### Rocio Estaban, MADRID

Yolanda Díaz tiene cuatro meses para finalizar su gira por España para promocionar su proyecto de escucha, extraer conclusiones de las reflexiones que ha captado de la ciudadanía -sus propuestas, inquietudes y necesidades-, establecer un «contrato social» con la ciudadanía y, por último, tomar una decisión que trascenderá y cambiará el tablero político, pero que es «personal», según ella misma comenta cuando se la interpela sobre su futuro para 2023.

La vicepresidenta inició en julio este camino en su intención de diseñar una nueva manera para conectar con la ciudadanía al entender que existía -como reflejan las encuestas- una lejanía entre los partidos políticos y la sociedad, desafección. Un «proceso de escucha» que retrasó en varias ocasiones debido a la situación económica en España por las consecuencias de la guerra en Ucrania y que ahora, ante la proximidad de la fecha en la que quiere tener culminado su proyecto, se ve obligada a acelerar a pasos agigantados. El pasado viernes retomó sus «escuchas» que a partir de ahora se multiplicarán para poderilegar a «todos los rincones del país», como recalcan en su equipo. Por ahora ya ha visitado Madrid, Lugo y el próximo destino como ciudad elegida para «escuchar» será Bilbao.

A la vice presidenta le espera así un maratón de actos de distinto formato; algunos pequeños encuentros con la sociedad civil o tipo mítines electorales con la sociedad civil, como su estreno en el Matadero de Madrid que compaginará con su ocupación institucional dentro del Gobierno de España como ministra de Trabajo y vicepresidenta. Ahora, se adentra en la negociación de la subida del Salario Mínimo Inter profesional en la que se ha posicionado junto a los sindicatos en una campaña contra la patronal, que ha utilizado como pretexto para marcar perfil propio dentro de Moncloa en pleno año preelectoral. Así, Díaz prevé utilizar los fines de semana como espacio

La vicepresidenta ya ha dejado claro que no busca una «sopa de siglas» en Sumar v «va más allá»

de máxima dedicación para su

JESUS G. FER A La vicepresidenta segunda del Goblerno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

Los morados se refuerzan para todos los escenarios posibles

En Podemos, fuentes de la dirección. explican que no hay duda de que «Yolanda es nuestra candidata» pero piden a la vicepresidenta más información sobre cómo quiere articular ese «proyecto de país» y la manera en la que los partidos la acompañarán. Quieren, dicen fuentes de la dirección, saber el «rol» que jugará Podemos en la próxima alianza electoral, donde Podemos espera negociar de tú a tú con Díaz como «principal aliada» de cara a los comicios. A pesar de respetar sus tiempos, como repite la líder de Podemos, Ione Belarra o su numero dos, Irene Montero, ya

trabajan para reforzar Podemos para todos los escenarios posibles ante la decisión final que tome la vicepresidenta. Ahora, de cara a las elecciones municipales y autonómicas, los de Belarra han diseñado un comité electoral con el objetivo de reforzar la marca morada en todos los territorios

buscando que Podemos siga siendo la fuerza principal a la izquierda del PSOE, un trabajo destinado a lograr entrar en los parlamentos autonómicos y municipales y fortalecer la marca a la hora de negociar con la vicepresidenta. Las próximas semanas irán desvelando incógnitas.

atenderá en los dias lectivos a sus obligaciones institucionales. En esta construcción de su proyecto político que la vicepresidenta busca liderar en solitario deberá, más tarde o más temprano atendera las solicitudes que llegan

plataforma Sumar, al tiempo que

cada día desde los partidos hermanos, destinados a «sumar fuerzas» con su proyecto. En el espacio confederal, por ejemplo, creen que la vicepresidenta «debería ir más rápido» para que, a la par, el partido pueda trabajar en su rear-

me a la vez que Díaz construye su proyecto y en el mismo sentido.

Ante este retraso en los tiempos, fuentes cercanas a la dirección ya temen que puede que la vicepresidenta «no llegue a las elecciones». Tienen esta sensa ción al argumentar que, sin conocer detalles sobre su proyecto, a la hora de negociar con el resto de fuerzas de izquierda pueden «encontrarse problemas a la hora de pactar hojas de ruta, posiciones y, sobre todo, cargos y puestos de salida» de cara a las listas electorales. Además, la vicepresidenta ya ha dejado claro que no busca una «sopa de siglas» en Sumar, es decir, una coalición electoral. Según fuentes de su equipo, el proyecto de Díaz es un «movimiento ciudadano» y va «más allá» de la influencia de los partidos.

La incógnita se encuentra precisamente en este punto, en cómo determinará el papel que deben jugar los partidos políticos en su plataforma, qué formación tendrá más peso... Díaz viene poniendo límites desde hace tiempo a los partidos que quieren acompañarla, como Podemos, que aspira a ser la nave nodriza de Sumar. Ella, alejada de los partidos, les ha pedido que no traten de controlar su proyecto y esperar al año que viene para abordar la negociación política para articular un movimiento consolidado para ganar las próximas elecciones generales. Y a pesar de ser la líder de Unidas Podemos en el Gobierno, en el espacio confederal ya critican su «escasa intensidad» a la hora de abanderar ese espacio y la falta de información sobre los pasos que quiere dar como líder de la izquierda.

LA RAZÓN \* Lunes. 5 de septiembre de 2022

### ...y más



El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López

### Polémica

# El PSOE repudia las palabras de Trujillo sobre Ceuta y Melilla

No dudamos de la españolidad» de ambas ciudades, puntualiza el Gobierno

B. G. MADRID

Una nueva polémica salpica a um PSOE en horas bajas como indican los sondeos electorales-y a quien el peso de la crisis económica golpea de forma insistente, haciendo cundir el pesimismo en Ferraz. En este escenario, la exministra socialista de Vivienda María Antonia Trujillo afirmó el sábado en una conferencia en la ciudad marroquí de Tetuán distante unos 40 kilómetros de la frontera española- que Ceuta y Melilla «supo» nen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos» y «son vestigios del pasado que interfieren» en sus relaciones con España, declaraciones que han provocado rechazo en su propio partido. Intentando remediar semejante desliz, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, señaló que el Gobierno no está de acuerdo con la exministra y que los socialistas no dudan «en absoluto» de «la españolidad» de ambas ciudades. Desde Bilbao, López aseguró que no comparte unas palabras que atribuyó a una «opinión particular» de Trujillo.

La protagonista de la polémica, que en mayo fue destituida al frente de la Consejería de Educación de España en Rabat, intervino en el I Congreso Internacional «Relaciones hispano-marroquies: presente y fu turo», organizado por la Escuela Normal Superior de Tetuán en colaboración con la Universidad Abdelmalek Essaadi y el Centro Marroquí de Estudios e Investigaciones en Economía y Desarrollo Sostenible. En el plantel de ponentes invitados también estaba el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El presidente de Melilla, Eduardo de Castro, calificó como «impresentables» las afir maciones de Trujillo. A pregunta de los periodistas, De Castro manifestó que «me parece que la exministra ha sido desleal con su cargo y con el Gobierno de España, y fundamentalmente ha sido injusta».

Para el jefe de gobierno de coalición que integran CPM, PSOE y Grupo Mixto, «esta señora, independientemente de su estatus familiar o social, que no se olvide que tiene nacionalidad española, y que precisamente el día 17 de septiembre Mehilla hace 525 años de españolidad, y eso no se puede olvidar y no se puede romper con

Patxi López dice que el Ejecutivo no comparte «en absoluto» la postura de Trujillo unas declaraciones extemporáneas, fuera de lugar y creo que bastante impresentables».

Porsuparte, el PSOE de Ceuta mostró su «rechazo» a las manífestaciones de la exministra y apuntó que la españolidad de Ceuta «no admite discusión», según el secretario general de los socialistas ceuties, Juan Gutiérrez. Al mismo tiempo, desde el PSOE de Melilla calificaron como «falsas e inaceptables» las declaraciones de María Antonia Trujillo, y dejaron claro que, para los socialistas, la españolidad de ambas ciudades autónomas es «incuestionable». La opinión de Trujillo provocó además numerosas reacciones en las redes sociales en Melilla, entre ellas las del PSOE local, que en su perfil de Twitter puntualizó que se trata de «opiniones personales».

También el PP de Melilla, principal partido de la Asamblea de Melilla con 10 de sus 25 diputados, expresó su rechazo a las declaraciones de Trujillo a través de su presidente en funciones, Juan José Imbroda, que, además, es senador popular por Melilla y fue presidente de la Ciudad Autónoma entre 2000 y 2019. Imbroda tachó de «deleznables» las palabras de la exministra, y dijo sospechar que «el amor con un marroquí y supongo que algo más material la lleva a ir contra España».

### Cs, PP y Vox denuncian que Cataluña pagó al Comité de la ONU

R.N. MADRID

Cs, PP y Vox han denunciado que Cataluña financió en los últimos años con hasta 1,3 millones de euros al Comité de Derechos Humanos de la ONU, razón a la que atribuyen su dictamen a favor de los líderes independentistas, si bien este organismo también habría recibido aportaciones millonarias del Gobierno de España.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó el miér coles que España «violó los derechos políticos de exmiembros del Gobierno y el Parlamento de Cataluña» al suspender de sus funciones públicas a encausados en el «procés» antes de que fueran condenados en 2019, tras el referéndum secesionista de 2017.

El dictamen de este órgano asesor de la ONU, cuyas decisiones no tienen carácter vinculante, dio la razón a una denuncia presentada en 2018 por el exvice-presidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros Raid Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, quienes alegaron que la suspensión de sus funciones sin existir una condena previa violaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Pero desde Ciudadanos, PP y Vox se ha denunciado que la Generalitat ha financiado al Comité de Derechos Humanos, aludiendo a una información de El Confidencial, según la cual este organismo ha recibido cerca de 1,3 millones en «aportaciones voluntarias» del Govern en los últimos años.

Si bien el Gobierno español ha bría concedido a la oficina apenas 12.000 euros en 2022, la noticia apunta que en 2021 el Ejecutivo central aportó hasta 2,57 millones de euros, por 2,08 millones en 2020 y 1,33 millones en 2019.

Desde Cs, el líder del partido en el Parlamento catalán, Carlos Carrizosa, aludió en Twitter a esos 1,3 millones aportados por la Generalitat, denunciando que «así elabora sus bulos el separatismo oficial: pagando dinero a los chiringuitos internacionales para que digan lo que le interesa. El Gobierno de Sánchez por supuesto que lo sabe, pero calla para no molestar a sus socios».

▶ Referéndum constitucional El voto obligatorio impulsa la participación en el plebiscito sobre la nueva Carta Magna chilena de corte izquierdista

# Boric aboga por la unidad tras la polarización del 4-S

Diana Garay G. SANTIAGO (CHILE)

uy temprano empezaron a llegar los chile-nos alos locales de votación. Y es que con el voto obligatorio se sabía que la afluencia de ciudada nos sería mayor. En algunas zonas de la capital las filas eran extensas, pero el proceso se desarrolló de manera expedita. Muchos adultos

mayores y familias completas se dieron cita en los centros que desde ayer se encontraban resguardados por las fuerzas militares.

En el aire se respira la incertidumbre de un resultado ajustado entre quienes aceptan la propuesta de nueva Carta Magna y aquellos que no. «Apruebo» y «rechazo» enfrentados, una vez más en las umas. Hay que recordar que este proceso culmina un largo trayecto en el que los chilenos primero votaron por si querían o no «dar de baja» la Constitución de 1980 que tiene su origen bajo la dictadura de Augusto Pinochety quienes no querían una nueva. En dicha oportunidad ganó por amplia mayoría la opción de eliminar la antigua Constitución. Luego, una Asamblea de 155 constituyentes, quienes también fueron elegidos democráticamente, trabajaron en esta nueva propuesta que hoy verá o no la luz. Para el ex diputado y político del Partido Por La Democracia (PPD) y ex embajador de Chile en Arabia Saudí y China, Jor

15
miliones de chilenos estaban llamados a participar en el referéndum de ayer

ge Tarud, quien habló con LA RA-ZÓN, era muy difícil que hubiera sorpresas ya que las encuestas han arrojado durante meses que la opción «rechazo» es mayoritaria. Para Tarud este es un momento crítico para el país y es responsabilidad del Gobierno y el presidente Gabriel Boric poder encausar el proceso post elecciones.

«Él deberá ser el presidente de todas y todos los chilenos y conducir un proceso que nos lleve a tener una nueva Convención. El rol del Gobierno es esencial para ponerse de acuerdo con las fuerzas políticas del Congreso y así elaborar el contexto general. Quizás los republicanos no participen de ello, pero la inmensa mayoría de las fuerzas políticas si están dispuestas a hacerlo», aseguró Tarud. En un punto de prensa fuera de su centro de votación el ex presidente de la República, Ricardo Lagos, llamó a los chilenos a unirse en este proceso democrático, «gane la opción que gane, tenemos que ser capaces de tener convergencia y unidad, por



El presidente Gabriel Boric se dirige a los medios de comunicación tras votar ayer a primera hora de la mañana

que el estado de odiosidad en el que vivimos no es viable en una sociedad civilizada». Para la diputada del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, quien también habló con los medios de comunicación tras dar su voto, era un día histórico donde, además de cumplirse 70 años desde que las mujeres chilenas pudieron votar en el país, se reivindica la conquista de derechos en esta nueva Constitución que esperaba que fuese aprobada por los ciudadanos. «Han sido muchos años de trabajo y lucha. Este plebiscito nos va a permitir de una vez por todas tener una nueva Constitución. Confio en las personas, confio en el pueblo de Chile».

Pero no todo es blanco y negro. Aún ayer había indecisos. Es el caso de Ximena Campos, 69 años, jubilada, quien asegura que todavía no había decidido su voto porque siente que, si bien quiere un Chile más igualitario en cuanto a educación y salud, cree que el proceso se hapolitizado demasiado, lo cual no le da confianza, «Quiero que en Chile haya más igualdad, pero no me gusta que en esta propuesta se le haya dado tanta importancia y poder a los pueblos indígenas, por ejemplo». En la vereda del «apruebo» está Gabriela Aranda de 40 años, quien tiene su voto definido desdesiempre porque cree fervientemente que este proceso «releva a Chile como una nación que crece, avanza y evoluciona hacia un Estado social y democrático de derecho. Es clave avanzar, progresar y generar un cambio concreto que deje atrás el pasado de 30 años en que nuestra sociedad ha estado estancada en torno a un texto constitucional que no la representa. Además, hoy Chile es otro, ya pesar de que la nueva propuesta no es perfecta y se pueden hacer refor mas en el camino, en su esencia tiene el espíritu de una Constitución de todos, que pone en el centro la equidad de género, que en la actual no existe, un desarrollo inclusivo y derechos sociales garantizados, entre otros», afirma.

Si bien Guido Zietzke nació en Argentina, vive hace 30 años en el país y dice que ha visto el proceso como un chileno más. «He visto como Chile ha crecido y también he visto como Argentina y otros países han retrocedido votando por la gente equivocada. En 30 años hevisto cómo ha surgido mi familia yotros inmigrantes buscando estabilidadeconómica. En Chile la institucionalidad funciona y se respeta, y sí, hay muchas cosas que cambiar, pero rechazo esta nueva Constitución porque no me representa. Creo que no se trabajó con seriedad».



Argentinos en México se manifiestan este sábado a favor de la vicepresidenta argentina tras su intento de asesinato

# El agresor de Kirchner no cargó bien la pistola

Los investigadores concluyen que el arma funciona, pero que no pudo o no quiso activarla

Javier Villaverde, C. DE MÉ XICO

El informe pericial de la Policía Federal Argentina ha concluido que la pistola Bersa calibre 32 con la que un hombre de 35 años nacido en Brasil de nacionalidad argentina, Fernando Andrés Sabag, apuntó al rostro de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández Kirchner, y apretó dos veces el gatillo la noche del jueves a las puertas de su domicilio funcionaba perfectamente, había sido disparada anteriormente y estaba lista para matar. Sin embargo, el equipo de Balística y el Laboratorio Químico de la policía argentina han concluido que el arma no se disparó porque Sabag no accionó la corredera manual,

o no quiso hacerlo, para que las cinco balas con las que cargó el arma, un modelo con 40 años de antigüedad, pudiesen subir del cartucho al cañón de la pistola.

El equipo de Balística y el Laboratorio Químico de la Policía ar gentina han confirmado que, si el atacante hubiese activado este mecanismo antes de sacar su arma y apretar el gatillo en dos ocasiones, el arma se hubiese disparado mientras Sabag, tatuado con simbología nazi, apuntaba a la cara de Kirchner: «Se probaron 50 disparos. Todos salieron bien. Hasta que se probó con los cartuchos que tenía en el cargador», reveló a infobae un investigador del caso. El móvil que Sabag llevaba durante el atentado fallido contra Kirchner se ha bloqueado cuando los investigadores trataban de extraer información. Las pruebas en el móvil de Sabag, claves para la reconstrucción de los hechos, corren el riesgo de perderse, según ha confirmado fuentes policiales. Los técnicos sospechan que el móvil ha podido ser formateado para tratar de evitar

que la Policía acceda a la información. Los investigadores tratan de reconstruir lo ocurrido la noche del jueves a través del relato de 20 testigos, las imágenes de los móviles, las cámaras de seguridad, las pruebas pericíales del móvil del atacante, la revisión de sus redes sociales y las evidencias halladas en el registro de su casa. Las pesquisas apuntan a la teoría del «lobo solitario», según ha declarado este sábado el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi.

Kirchner declaró el viernes ante la jueza que no se dio cuenta, hasta que llegó a casa y le enseñaron imágenes del atacante, no se dio cuenta que Sabag apretó el gatillo dos veces apuntando a su cara, pero el arma no se disparó. Tras

«Se probaron 50 disparos. Todos salieron bien», asegura un perito sobre la pistola el doble disparo fallido, la ex presidenta argentina aclaró que se agachó para recoger un libro. Kir chner siguió saludando a sus se guidores seis minutos más a las puertas de su casa en Recoleta, un barrio pudiente y antikirchnerista de Buenos Aires. El atacante se negó a declarar ante la jueza. Sa bag solicitó ser asistido por un oftalmólogo alegando que ha recibido un golpe en el ojo en el momento en el que fue reducido por los manifestantes, antes de ser detenido por la policía.

Varias publicaciones circulan en las redes sociales en las que se afirma que la web del canal de televisión de Argentina C5N publicó la nota sobre el intento de asesinato de Kirchner tres horas antes de que ocurriera el atentado. Sin embargo, es falso. La web de C5N publicó la noticia sobre el intento de asesinato después de que se produjese. Los bulos han provocado que se acuse a Kirchner de organizar un auto-atentado para mejorar su imagen ante la petición de 12 años de cárcel acusada de corrupción.

Centenares de simpatizantes de Kirchner han organizado vigilias cada noche frente a su casa desde que la Fiscalía pidiese de 12 años de cárcel contra Kirchner el pasado 22 de agosto por una red de corrupción.



# Truss, favorita para gestionar el difícil legado de Johnson

Solo el 0,3% del electorado británico elegirá hoy al nuevo inquilino de Downing Street con una crisis en ciernes

### Celia Maza. LONDRES

Siempre se ha dicho que los britá nicos tienen una implicación más directa con la clase política que otros países europeos. Los diputados - que no se eligen por listas elaboradas por la dirección del partido-tienen que rendir cuentas con el electorado de su distrito, con el que se reúne una vez por semana para entender las preocupaciones locales. Si es necesario, con algunas cuestiones votan en contra de lo que diga su formación si así se lo pide su circunscripción de cuyo apoyo, al fin y al cabo, depende su escaño. Sin embargo, Reino Unido se enfrenta ahora a un escenario bastanteinusual, yaqueei próximo



inquilino de Downing Street será elegido tan solo por el 0,3% del electorado. Esto es lo que representan los alrededor de 160.000 afiliados del Partido Conservador, Tras la forzada dimisión de Boris Johnson, son las bases quienes deben elegir ahora en las primarias al nuevo lí der entre los dos candidatos seleccionados previamente por los diputados. Y el ganador, que se conoceráel5 deseptiembre, se convertirá automáticamente en el próximo primer ministro. En circunstancias normales, se suelen convocar luego elecciones anticipadas para dar autoridad de alguna manera a su mandaio. Sin embargo, ahora que la inflación podría llegar al 18% y la oposición laborista saca entre diezy doce puntos de ventaja es muy probable que se agote la actual legislatura y se espere a 2024 para sacar de nuevo las urnas.

Con la idea de transmitir el mensaje de descentralización, en 1998 los «tories» cambiaron las reglas para dar más peso a sus bases. El partido no publica datos demográficos detallados sobre sus miembros. Pero desde 2015, la Universidad Queen Mary de Londres y la Universidad de Sussex, han ido supervisando los perfiles con la ayuda de una de las principales agencias de sondeos, YouGov. Y no se trata precisamente de un sector representativo de la sociedad británica. Según su última investigación, el 68 % tienen más de 50 años; el 96% son blancos; el 21% son socios de las ONGs National Trust o English Heritage; el 66% son hombres. Las mujeres son manifiestamente una minoría y cuando se les pregunta por su opinión prefieren que sus maridos actúen como portavoz ante las preguntas.

Durante todas las votaciones eliminatorias que celebraron los par lamentarios «tories» para elegir a los dos finalistas, fue Rishi Sunak, ex titular del Tesoro, quien se proclamó como gran vencedor. La ministra de Exteriores, Liz Truss, arropada por el núcleo duro, tan solo se coló en el último momento en la carrera. Pero ahora es ella quien se proclama como la gran favorita entre las bases.

El hecho de que la elección de los afiliados no coincida con la de los diputados no es algo exclusivo de los conservadores. Con el Partido Laborista fueron las bases quienes,

Casi la mitad de los afiliados «tories» prefieren al actual «premier» frente a los dos finalistas

de manera inesperada, eligieron en 2015 como líder a Jeremy Corbyn y las filas nunca llegaron a aceptar por completo al bautizado en su dia como el «Pablo Iglesias británico».

Pero volviendo a las primarias conservadoras, Truss saca ahora hasta 32 puntos de ventaja a surival, el ex titular del Tesoro Rishi Sunak. Su victoria parece tan obvia que no son pocos los que consideran que alargar el proceso es una absurda pérdida de tiempo. Pero no se quiererepetirlo que ocurrió en 2016 con la elección de Theresa May. En la recta final, surival Andrea Leadsom tiró la toalla y May se mudó directamente al Número 10 sin conocerse la opinión que las bases tenían de ella. Y aquello no salió especialmente bien. De ahí que ahora se quieran completar todas las fases, aligual que ocurrió en 2019 cuando era obvio que Boris Johnson era el gran favorito frente a Jeremy Hunt.

Con elescándalo del «Partygate», la popularidad del aún primer ministro en funciones cayó en picado, sus filas forzaron finalmente su salida. Sin embargo, según una reciente encuesta de «The Times», el 49% de los afiliados «tories» creen que el excéntrico político debería seguir en el Número 10, más que el apoyo combinado de Truss y Sunak.

M. Sánchez-Cascado, HONG KONG

El Partido Comunista Chino (PCCh) se prepara para su Congreso, convocado el 16 de octubre, y ya está ultimando los preparativos necesarios para el cónclave político, que se celebra cada cinco años. El presidente y secretario general, Xi Jinping, esperaba recorrer un camino fácil hacia un atípico tercer mandato en el poder, pero acontecimientos inesperados en la segunda economía mundialy en el extranjero han complicado esa trayectoria, para convertirse en una difícil carrera de obstáculos.

Xi se ha convertido en el líder más poderoso de su país desde Mao Zedong. Entró en el panteón del liderazgo en 2012, dos décadas después de irrumpir en la escena como gobernador que luchaba contrala corrupción. El Parlamento del país, con su sello de aprobación, impulsó su extraordinario poder en 2018, cuando aprobó una enmienda constitucional que abolía los límites del mandato presidencial. Esta medida le permite permanecer en el poder todo el tiempo que desee, y es el último broche de oro de un «principado» comunista que está rehaciendo China a su imagen y semejanza.

Durante su mandato se han tomado medidas enérgicas contralos sobornos, se ha reforzado el control en la región noroccidental de Xinjiang, se ha aplastado un movimiento democrático en Hong Kong y se han realizado estrictos cierres en grandes ciudades en nombre de la contención del covid-19.

La celebración de la Asamblea llega en un contexto de problemas que se multiplican: La economía china se ha visto lastrada por las olas de calor que agotan la producción eléctrica, grandes ciudades confinadas por el covid y la crisis inmobiliaria. Las tensiones del país con sus vecinos de la región de





# La consagración de Xi Jinping

▶El Congreso del Partido Comunista del próximo 16 de octubre dará luz verde al tercer mandato del «príncipe rojo» y le elevará como el líder más poderoso de China desde Mao Zedong

Asia-Pacífico incluidos Japón, Corea del Sur, Indía, Filipinas y Australia-siguen además latentes.

El PCCh es una maquinaria excepcional, tanto por su número de miembros—que actualmente son 96,7 millones—como por su opacidad. Muestra de ello es que las votaciones son secretas y no hay transparencia en cuanto a la selección. El líder supremo puede presidir el país más poblado del mundo, encabezar la organización política más influyente del mundo ypresidir una comisión militar con un presupuesto de más de 200.000 millones de euros, pero no tiene portavoz y nunca ha dado una sola rueda de prensa desde que llegó al poder en otoño de 2012.

Con todo, lo que es menos probable es que tras el simposio cambie el rumbo geopolítico hacia el que Xi ha dirigido al país durante su mandato. China ha posicionado a EEUU como su principal rival en medio de lo que considera el declive terminal de Occidente. En particular, el mandatario chino se ha mostrado dispuesto a exhibir sus músculos militares en relación con Taiwán, organizando simulacros sin precedentes alrededor de la isla tras la visita de la presidenta de Estados Unidos, Nancy Pelosi, territorio que Pekín considera propio a pesar de sus 70 años de autogobierno de facto.

El equilibrio de poder en el PCCh -y las futuras orientaciones políticas- dependen en gran medida de la orientación de las facciones de los miembros de tres órganos que serán refrendados por los cerca de 2.300 diputados Una niña juega frente ir umi umornut bandera del Partido Comunista en Pekín

que asistirán al congreso de una semana de duración. El Comité Central cuenta con unos 205 miembros titulares y 170 supientes (es decir, sin derecho a voto). Tras su «elección», los miembros titulares del Comité Central elegirán entre ellos el Politburó, compuesto por unos 25 integrantes. A su vez, los afiliados al Politburó elegirán a los siete hombres más poderosos del país que componen el Comité Permanente del Politburó. La llamada votación de los diputados, sin embargo, es a todos los efectos ceremonial, ya que las listas de nombres para los tres comités del alto escalafón habrán sido determinadas de anternano por los actuales miembros del PBSC y del Politburó, teniendo en cuenta las opíniones de los lideres de las facciones y de los antiguos miembros.

El actual Politburó, que se formó en el XIX Congreso del Partido en 2017, ya está dominado por la facción de Xi. Entre estos leales a la figura se encuentran el director de la Oficina General del Comité Centraly jefe de la Oficina de Xi Jinping, Ding Xuexiang (nacido en 1962); el jefe del Departamento de Organización del Partido, Chen Xi (1953); el jefe de Propaganda, Huang Kunming (1956); los dos vicepresidentes de la Comisión Militar Central, los generales Zhang Youxia (1950) y Xu Qiliang (1950); y el director de la Comisión Política y Legal Central, Guo Shengkun (1954). También forman parte de la estructura representantes de las provincias y de las principales ciudades, como los secretarios del Partido de Pekín, Shanghai, Chongqing, Tianjin y Guangdong, respectivamente Cai Qi (1955), Li Qiang (1957), Chen Min'er(1960), Li Hongzhong (1956) y Li Xì (1956).



### Día 194 de la Guerra en Europa





Un soldado ucraniano agarra una sandia mientras se lanza un misil en la región oriental de Donetak

# «Las banderas están regresando a su lugar»

Zelenski confirma avances en la contraofensiva de Jersón

Rostyslav Averchuk LEÓPOLIS (UCRANIA) SERVICIOESPECIAL



El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, al igual que otras autoridades ucranianas no da detalles sobre las operaciones del Ejército sobre el terreno y se limita a confirmar que se están produciendo intensos combates en una situación volátily dinámica propia de una guerra. No obstante las observaciones de los expertos militares sugieren que Ucrania ha podido hacer progresos en la contraofensiva en Jersón, pero no se espera un avance rápido y fácil, ya que es probable que las bajas sean altas en los ambos ejércitos. Este domingo se publicó en las redes sociales una fotografía, confirmada por geolocalizador, en la que se puede a ver asoldados ucranianos izando la bandera nacional en Vy sokopollia, en la región de Jersón. En otra publicación de video, efec-

tivos de varias unidades militares ucranianas afirman que han liberado la aldea de Ozeme cerca de Lyman en el oblast de Donetsk, lo que demuestra que la ofensiva ucraniana puede no estar limitada a las áreas del sur.

Las estimaciones de las pérdi das rusas, publicadas por el Estado Mayor del Ejército ucraniano, apuntan numerosas bajas entre el Ejército ruso en los últimos días. Según estas fuentes, 450 soldados rusos murieron en un día, con el número total de muertos de 50.000 desde el comienzo de la invasión en febrero. Un día antes, Ucrania informó que había destruído 45 tanques rusos, unos números de

destrucción que no se veian desde las primeras semanas de la invasión. La falta de transparencia o opacidad del del Ejército ucraniano puede estar relacionada con

la situación dinámica en la línea del frente con Rusia que aún tiene superioridad en artillería, aviación y cantidad de equipo militar. El alcance de las pérdidas entre el Ejército ruso se confirma con las publicaciones en redes sociales de militares rusos, como Igor Strelkov, ex soldado y paramilitar, que participó en la primera invasión rusa de Donbás en 2014. Strelkov asegura que Ucrania pudo establecer paridad en la potencia de fuego de sus múltiples lanzacohetes mientras Rusia carecía de in fantería para poder iniciar una contraofensiva. El experto ucraniano Mykola Bielieskov subraya que la contraofensiva ucraniana ocurre sin que el Gobierno de Kyiv tenga suficientes armas pesadas. Sin embargo, señala que el Ejército se ha estado preparando el tiempo suficiente para lanzar la ofensiva y que probablemente Estados Unidos le proporcionó una cantidad adicional de municiones de anternano.

Según fuentes militares ucranianas, Rusia llevó a cabo 14 ataques con misiles y 15 ataques aéreos contra Ucrania este domingo. El número total de misiles de larga distancia rusos lanzados en más de 6 meses de la invasión ha llegado a 3.500. En la actualidad, la defensa aérea ucraniana es capaz de

Trece barcos con

cereales parten

de los puertos de

Mar Negro con

200.000 toneladas

derribar del 50 al 70% de los misiles, lo que sería un logro puesto que sus sistemas de defensa aérea están relativamente viejos. Si bien son efectivos contra la aviación de Rusia,

no son tan buenos para interceptar misiles modernos que pueden cambiar sus trayectorias varias veces o viajar muybajo para evitar ser detectados por los radares.

Por otra parte, trece barcos con cereales ucranianos partieron ayer de los tres puertos ucranianos del Mar Negro que participan en lainiciativa respaldada por la ONU para garantizar que los productos agrícolas lleguen a los mercados mundiales de alimentos. Según Ucrania, los barcos tienen más de 220.000 toneladas de grano a bor do y se dirigen a ocho países. En general, 86 barcos ya partieron hacia 19 países.

### **Análisis**

# Los drones en la guerra

### Marina Miron

### ¿Está siendo la guerra de drones crucial en este conflicto?

El uso de drones, y más concretamente del Bayraktar TB2 turco, ha acaparado una gran atención mediática durante los primeros meses de la guerra. Sin embargo, el papel que han desempeñado y siguen desempeñando los drones en la guerra es mucho más matizado de lo que sugieren todas las alabanzas. Antes de examinar casos concretos de uso de drones, es importante aclarar qué seentiende por drones y, más concretamente, qué drones están utilizando hasta ahora los bandos ucraniano y ruso. Los drones o vehículos aéreos no tripulados pueden sub-

dividirse en varias clases; los drones que pertenecen a cada una de ellas varían en cuanto a peso, tamaño (envergadura), altitud, modo de control, alcance y resistencia y capacidad de transportar cargas útiles. Por lo tanto, cuando hablamos de drones, debemos entender que hay diferencias sustanciales entre las distintas clases y que cada una de ellas está diseñada para una tarea específica. Tanto Ucrania como Rusia han utilizado diferentes clases de drones. Mientras que los Bayraktars han ganado mucha exposición mediática, los tipos de drones utilizados por las fuerzas ucranianas inclu yen Beregynia, Spectator M, Leleka 100, por nombrar solo algunos. La parte rusa ha utilizado los Kub, Orlan y Orion. Sin embargo,

hay que destacar que los drones se utilizaron junto con otros sistemas de armas. Para nínguno de los dos bandos, puede decirse que los drones fueron decisivos. Del mismo modo, el Bayraktar TB2 fue indudablemente útil, pero no fue una superarma, como a menudo se cree.

### ¿Qué habilidades tienen los drones sobre el terreno?

Las diferentes clases de drones tienen diferentes capacidades, es decir, pueden ser cruciales en operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), ataques de precisión (de diferente alcance según el tipo) o ser un señuelo para confundir las defensas aéreas del adversario. Por ejemplo, los pequeños drones «kamikadze», llamados Switchblade, proporcionados por Estados Unidos, fueron utilizados para destruir búnkeres rusos por la 53ª brigada mecanizada del Ejército de Ucrania, según fuentes

ucranianas. Estos aviones no tripulados llevan sus propias ojivas y explotan al estrellarse contra su objetivo. Los drones más pesados con capacidad de ataque, en concreto los Bayraktar TB2, se utilizaron para atacar objetivos militares rusos, por ejemplo, en la región de Jersón. Según fuentes ucranianas, los TB2 ayudaron a destruir mucho equipo militar ruso, incluido el sistema de defensa aérea Pantsir de Rusia en los alrededores de Sumy. Estos drones, a diferencia de los pequeños Switchblade, están diseñados para cumplir su misión y regresar a su base. A pesar de su utilidad cinética, las fuerzas ucranianas no disponían de suficientes TB2 y muchos de los disponibles fueron, de hecho, derribados por las defensas aéreas rusas o atascados.

M. Mirón es investigadora en el Departamento de Estudios de Defensa en el King's College de Londres





SIN GASTOS DE CANCELACIÓN



RESERVA DESDE SOLO 15€



PAGO EN 3 MESES



990€ PC

SORTEO **DE UN VIAJE EN CRUCERO** 



**DESCUENTO 20%** EN SELECCIÓN DE MALETAS EN EL CORTE INGLÉS

### ISLAS

### Tenerife

Hotel Alúa Tenerife 4°

8 dias i 7 noches incluye: tasas aéreas, maleta facturada, traslados y seguro

Producto Club de Vacaciones

### NACIONAL

### Súbete al tren... Benidorm

Hotel 3\*

8 dias | 7 noches

incluye: traslados, agua y vino en almuerzos y cenas y seguro de viaje

Producto Club de Vacaciones

### Cádiz, rincones con encanto

Hotel 4"

congline MP median

7 dias | 6 noches

Incluye, traslados, 17 servicios alimenticios (agua y vino en almuerzos y cenas), guía acompañante en destino y para todas las excursiones, excursiones y visitas y seguro de viaje Producto Ciub de Vacaciones

### INTERNACIONAL

### Alemania a su alcance

Hotel 3"/4"

8 dias i 7 noches

Incluye: 7 visitas. Producto Panavisión Tours

### Italia

Hoteles 4"

8 dias , 7 noches

incluye: asistencia en el aeropuerto hasta puerta de embarque, tasas aéreas, traslados, guia acompafiante en destino, visitas con auriculares, entradas y seguro de viaje Producto Club de Vacaciones

CRUCEROS

### Italia y Francia desde Barcelona

Costa Smeralda | Costa Cruceros 8 dias 7 noches

Salidas de septiembre a marzo

descuento Jávenes +60

### Capitales de Centroeuropa

Hoteles 4"

de viaje

8 dias | 7 noches

incluye: asistencia en el aeropuerto hasta puerta de embarque, tasas aéreas, traslados, guía acompañante en destino, visitas con auriculares, entradas, city tax y seguro

Producto Ckib de Vacaciones

### Noruega al Completo

Hoteles 3"/4" 8 días | 7 noches

incluye: guía acompañante durante todo el viaje y 7 visitas. Producto Panavisión Tours

Incluye: tasas de embarque, cuota de servicio y 3%

### Emiratos Árabes desde Dubái

Costa Toscana | Costa Cruceros

8 dias , 7 noches Salidas de diciembre a marzo

Incluye: tasas de embarque, cuota de servicio y 3% descuento Jóvenes +60



Consulta las ventajas del programa Tu viaje, con total tranquilidad

91 330 72 63 viajeselcorteingles.es





Una sonrisa de ida y vuelta

Eldato

17%

han crecido los créditos «revolving»

El saldo vivo de los créditos con pago aplazado y tarjetas «revolving» se situó en 11.374 millones de euros en julio, lo que supone un aumento del 17,6% en comparación con la misma fecha de un año antes. 18% es el tipo de



La empresa



Seat ha trasladado a los sindicatos de la empresa su intención de aplicar en la planta de Martorell (Barcelona) otro Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) desde este mes hasta el 23 de diciembre.

### La balanza



Mientras el euro se hunde a sus mínimos en veinte años y la inflación en la eurozona sigue creclendo, Croacía sigue dando pasos para adoptar la moneda única el próximo 1 de enero, en un ambiente de creciente pesimismo entre la población.



La operativa con críptomonedas y otros activos virtuales es cada vez más habitual, lo que ha animado a la Agencia Tributaria a reforzar el seguimiento de su tributación con unas nuevas declaraciones informativas anuales a partir ya de este año.

Reino Unido no descarta apagones y Alemania se prepara para los cortes mientras Rusia mete miedo con un nuevo y sospechoso parón del suministro de gas

# El racionamiento energético sobrevuela Europa este invierno

R. L. Vargas, MADRID

ásque al botón nuclear, que son palabras mayores, Eu ropa tiene más temor al día en que, más pronto quetarde, Vladimir Putin cierre de forma definitiva el suministro de gas a través de la tubería Nord Stream 1. Una posibilidad mucho más real que la de un conflicto nuclear, que ha provocado que Europa lleve todo el verano temblando en plena ola de calor. El primer ensayo es la sospechosa fuga que mantiene cerrado el gasoducto entre Rusia y Alemania, que debía haber reanudado el suministro el pasado sábado tras unas labores de mantenimiento. En muchos países -no en el caso de España, según ha asegurado el Gobierno de Pedro Sánchez-no se descarta que haya que racionar la energía en invierno. O en varios inviernos, como ha alertado esta misma semana Ben van Beurdenel, consejero delegado de Shell, la mayor petrolera europea.

Algunas administraciones parecen verlo más cerca que otras. Reino Unido no descarta en el esceRusia amenaza: «Con el frío empeorará más»

Rusia sigue defendiéndose de las críticas en la Unión Europea por el corte de gas ruso a través del gasoducto Nord Stream, all afirmar que esta medida tiene su origen en las sanciones y las acciones occidentales, al tiempo que advirtió de que los precios del hidrocarburo pueden subir aun más. En el programa «Moscú. Kremlin.Putin» de la cadena de televisión publica Rossia-1, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que son los «desafortunados políticos (europeos) los que ahora están obligando a sus ciudadanos a morir de derrames cerebrales cuando ven las facturas de electricidad. Y ahora, cuando haga más frio, la situación empeorará aun más».

nario más pesimista que maneja el Gobierno que el déficit de sumi nistro eléctrico pueda alcanzar una sexta parte del total de la eventual demanda, incluso reactivando las plantas de carbón. Si se dieses tal situación, Downing Street ya contempla entre sus planes con activar medidas de emergencia en enero que le obligarían a imponer un racionamiento con cortes programados.

Si el invierno es muy frío, el país dependería aún más de los envíos de energía desde Europa continental, un suministro que se ve afectado por la reducción de flujos desde Rusia, que ha ido recortando el suministro con el paso de los meses tras invadir Ucrania. Además, y a diferencia de otros países, Reino Unido no tiene gran capacidad de almacenamiento y ha enviado excedentes a otros países, que espera le sean devueltos en un momento de necesidad.

Llenar los tanques de gas se ha convertido en prioritario para todos los gobiernos europeos. La semana pasada, el comisario de 
Mercado Interior de la UE, Thierry 
Breton, aseguró que los planes 
para contar con una reserva míni 
ma de gas en la Unión para el 
próximo otoño van por buen ca-

mino. Las reservas conjuntas se elevan ya al 77%, dijo Breton. En países como Alemania ya rozan el 80%, que es el objetivo que se ha marcado Europa. Pero ni ese gas podría ser suficiente. La cantidad almacenada es el equivalente al 16% del consumo anual germano.

Francia se enfrenta a un difícil escenario por los problemas que arrastran sus centrales nucleares

Y en un reciente análisis, el banco

neerlandés Rabobank advierte de que «la situación parece bastante sombría. Es bastante improbable que Alemania pueda evitar la escasez y el racionamiento sin recor tes drásticos de la demanda de gas». En las últimas semanas, el canciller Olaf Scholz está presionando para que Francia acceda a construir el gasoducto de los Pirineos (MidCat) que considera hásico para que Europa diversifique sus fuentes de suministro de gas y pueda también reducir su precio, que será de 1.000 MW/hora en 2023 en al caso alemán, frente a los 90 de hace un año. También ha adquirido cuatro regasificadoras



LA RAZÓN \* Lunes. 5 de septiembre de 2022

### **Opinión**

# No eres tú, soy yo

Victor Fermosel

ola Empresa. Este es el mensa je encubierto que te lanzan las Administraciones Públicas: el problema eres tú y lo que gastas, no los impuestos que recaudamos. No es broma: la solución pasará por gastar menos y estructurar las empresas y los métodos de trabajos i se quiere resistir a las inclemen-

cias económicas creadas de contrario. Las Administraciones Públicas no esconden ya siquiera el fracaso de todas sus medidas correctoras, que no fueron, en ningún caso, para solucionar ni la subida del IPC y de la inflación, ni tampoco para solventar el escaso crecimiento de nuestra economía (estos SI que son auténticos NINIS). Nadie vendrá a ayudamos esta vez, pero hay SO-LUCIONES: reestructurar las organizaciones y ajustar los gastos es clave para seguir hacia adelante; la austeridad y crecimiento volverán. Somos todos conscientes del panorama que a finales del último trimestre de este año 2022 afrontaremos, tanto en las empresas como en nuestros hogares, y debemos preparamos actualizando los presupuestos de estas estructuras, en su mayoría, sobredimensionadas (máxime con el fin de la moratoría concursal).

Muchas de las consecuencias ya están aquí en forma de un aumento de la morosidad y de una inflación subyacente totalmente descontrolada. A lo que empieza a sumarse la penosa situación de concursos familiares y empresariales. Sin embargo, el Estado recauda cifras récord... está claroque algo falla de manera estrepitosa en la ecuación. Tenemos unos magnificos funcionarios, unos excelentes empresarios y unos extraordinarios trabajadores y emprendedores... parece claro lo que falla. El gran

problema, que no es otro que la falta de confianza en el mercado, la incertidumbre, a la que se unen medidas pavorosas que no fomentan nada, salvo más inseguridad en los mercados. El gran problema se puede solventar, pero no hay intención ni voluntad de acometerio, ya que los organismos públicos están recaudando cifras históricas, mientras el resto de la población lucha, agónicamente, para llegar a un final de mes que cada vez tiene más días. La suma de TODOS es la única receta para salir de esta situación, y no limosnas indeseables.

V. Fermosel es profesor de EAE Business Schoo.



flotantes para proveerse con gas natural licuado (GNL) y busca nuevos suministradores de este material como Canadá.

Pero almacenar no es el único problema que tiene Europa. En su análisis, Rabobank advierte de que aunque los países almacenen gas, «la falta de infraestructuras no permite redistribuir fácilmente el gas entre todos los países europeos». Y añade que aunque los depósitos de almacenamiento se han llenado bastante en los últimos meses, «no hay garantía de que los países puedan seguir al macenando». Entre estos países que, como ha apuntado también

en un depósito de gas a las afueras de Kyiv (Ucrania)

recientemente la ministra para la Transición Energética y Reto Demográfica, Teresa Ribera, tal vez tengan que recurrir a cartillas de racionamiento energético está Austria. Sus reservas están ahora mismo al 62% de su capacidad y es de los que, como apunta Rabobank, lucha a contrarreloj para llenarlas y sobrevivir al invierno sin el fundamental gas ruso, del que havivido hasta ahora y del que todavía depende alrededor de un 50% de su suministro tras haberlo reducido en 30 puntos los últimos meses. El Gobierno austríaco es moderadamente optimista respecto a la posibilidad de evitar los racionamientos puesto que, según sus cálculos, el gas que tiene alma cenado es el equivalente a dos tercios de su consumo anual.

El temor a los posibles racionamientos llega incluso a países con una dependencia mucho más reducida del gas ruso como Francia. La primera ministra, Élisabeth Borne, ha pedido a las empresas que preparen planes de ahorro para no tener que llegar a plantear restricciones o cortes, un escenario en el que ha trabajado su Gobierno y que no afectaría a las familias, sino a las empresas, las grandes consumidoras. Una circunstancia que afectaría a la mar cha de su economía.

Borne advirtió de que en caso de que Rusia cortara totalmente el suministro de gas a Europa, no habría una «alternativa inmedia ta» para compensar esa pérdida y Francia, aunque tiene una dependencia menor que otros países de las importaciones de Rusia también estaría en riesgo. Y es que aunque el 70% de la energía francesa proviene de su parque nuclear, la situación del mismo es muy delicada, ya que 32 de sus 56 reactores están en parón por labores de mantenimiento o por problemas de corrosión en sus sistemas de refrigeración.

# Alemania dará un cheque de 300 euros a los pensionistas

Aprueba un nuevo paquete de ayudas de 65.000 millones de euros para paliar la crisis energética

R. E. BERLÍN

El canciller alemán, Olaf Scholz, aseguró este domingo que Rusia no es un «proveedor de energía fiable», después de que el Gobierno haya acordado un nuevo paquete de ayuda de más de 65.000 millones de euros para paliar la crisis energética. En este sentido, el canciller alemán resaltó que «la Rusia de Putin no cumple con el contrato» de suministro desde hace tiempo. «El detonante de esta situación tan, tan dificil es la invasión de Rusia a Ucranía», dijo, añadiendo que, a pesar de todo, podrán superar el invierno.

«Se trata de conducir a nuestro paíscon seguridad a través de esta crisis», explicó Scholz, agregando que, en vistas a las preocupaciones de los ciudadanos por la subi da del precio de la luz, se están tomando «en serio» la situación. Las conversaciones en Berlín entre el Partido Socialdemócrata alemán (SPD), los Verdes y el Partido Democrático Libre (FDP) ter minaron ayer por la mañana con un acuerdo de coalición que permitirá aliviar la presión de los hogares alemanes.

Los pensionistas recibirán el 1 de diciembre una ayuda única para compensar el precio de la energía de 300 euros, que será de 200 euros en el caso de los estudiantes universitarios. Asimismo, habrá un precio reducido para un determinado consumo básico de electricidad. Para el consumo adi cional por encima de ese valor, el precio no estará limitado.

El Gobierno también prevé introducir un nuevo abono reducido para el transporte regional en todo el país, con un precio que rondará entre los 49 y 69 euros al mes. La financiación de este subsidio tiene que ser aprobada todavía por los gobiernos regionales.

### Clerre indefinido

El Gobierno de Alemania aseguró el viernes que el suministro de gas está plenamente garantizado, a pesar de un «tenso» contexto que sumó un nuevo capítulo con el anuncio del cierre indefinido del gasoducto Nord Stream 1. El gigante ruso Gazprom anunció que el cierre, que en principio iba a ser temporal -de tres días, hasta este sábado-, será indefinido, después de que se haya detectado una fuga de aceite durante las labores de mantenimiento de la única turbi na que seguía activa.

A Gazprom, que controla la infraestructura que conecta Rusia con Alemania por debajo del mar Báltico, poco le importó que la Unión Europea tachara de «falacia» el argumento esgrimido para justificar el corte. Tampoco que la empresa alemana Siemens Energy, fabricante de la turbina afectada por la supuesta fuga, dijera que eso no era un motivo para detener el suministro. APPLUS NORCONTROL, S.L.U. (Sociedad Absorbente)

INGENIERA ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, (Sociedad Absorbida)

### ANIIVOU ER FORDIN

De conformidad con el artículo 43 de la sey 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Extructurales de las Sociedades Mercanilles, se hace público el acuerdo adoctado el pasado día 30 de agosto de 2022, por el socio único de "APPLUS NORCONTROL, S.L.U.", para la fusión de dicha sociedad con "INGENIERIA ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.U." mediante la absorción de esta última por la primera, con la consiguiente extinción de la misma, la cual traspasará todo su patrimonio a título de sucesión universal a "APPLUS NORCONTROL, S.L.U.", quién quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones de aquélia. Todo conforme al proyecto común de fusión que fue redactado y suscrito por los administradores participantes en la fusión en fecha 30 de junio de 2022, el cual no fue necesaria su inscripción en el Registro Mercantil ni en el BORME, siendo titular la sociedad absorbente de todas las participaciones en las que se divide el capital de la sociedad absorbida, ha resultado de aplicación en el diseño de la operación jo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 3/2009,

Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto Integro de los acuerdos adoptados y los Baiances de Fusión en el domicilio social. Se informa igualmente a los acreedores de su derecho a oponerse a la fusión en el plazo y términos previstos en el artículo 44 de la Ley 3/2009, de 3 de abril.

Modrid 30 de agasto de 2022.

DON JULIAN MAYOR BALVIS, 20 Stl condicion de Persono físico representante de RINGAL NVEST, S.L.U. Administrador tinko de APPLUS NORCONTROL S.L.U

DON JULIAN MAYOR BALVIS, en SIL condición de Persona fisica representante de APPILIS ENERGY, S.L.U. Administrador Unico de INGENIERIA ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, SALU-

### "Oakhiji Living S.L. En fiquidación" CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL **GROINARIA DE SOCIOS**

D. José María Esquerdo Varaona, como Liquidador Solidario de la compañía **ONICHILI** LIVING S.L. "En Liquidación", con CIF B-93312692 y con domicilo social en 29660 Nueva Andahrda Marbella (Málaga SPAIN), Urb. EL RODEO ALTO nº 4, procede a la CONVOCATORIA DE <u>AU**NTA GENERAL ORDINARIA**</u> DE SOCIOS de la compania lia cual se celeb ará en la Notaria de D. Manuel Churruca García de Fuerties, Edificio RS21, Calle Ricardo Soriano 21 29601 Marbella (Máiaga), el próximo dia 22 de septiembre de 2022, a las 10,00 horas, para el examen, deliberación y, en so caso aprobación de los Acuerdos correspondientes a los asuntos incluidos en el siguiente

CHIESEN DEL DIS DE AS ANDRE CONSTRUCTION Primero.- Darmen y aprobación, si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2021, la propuesta de oplicación del resultado y la gestión dei organo de administración social durante

Segundo. Ruegos y preguntas. Tercera.- Reducción y lectura del Acta de la sesión, par el Sr. Notario. Motas para la sesión. —

 Derecho de información: Todos los socios tienen derecho a solicitar a la sociedad, a partir le la convocatoria de la Junta General, el ervio de forma inmediata y gratuita, de la información y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Z.- Derecho de Representación. De conformidad con lo establecido en el art. 183 de la Ley de Sociedades de Capital, todo socio, con derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta General por su conyuge ascendiente o descendiente, por otro socio o por persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. La representación deberá conferirse por escrito 51 no constare en documento público, deberá ser especial para la Indicada Junta General, Si la representación se otorga en nombre de un Sodo que sea Persona Jurídica (en calidad de representante o administrador de la misma), deberá acompañarse al otorgamiento de la representación la acreditación de la capacidad para actuar en nombre de la misma.

3. Publicidad de la Convocatoria: La convocatoria cumple los requisitos del art. 173 LSC, publicándose en el BORME y en un diario de máxima difusión.

En Marbella, Málaga, a 29 de agosto de 2022 El Liquidador Solidario Fdo. José Maria Esquerda Varaona "Aloha HIM Dub Resort S.L."
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

D. José María Esquerdo Varaona, como Administrador Único de la compañía "ALONA HILL CLUB RESORT S.L.", con CIF B-93070894 con domiciliti social en 29660 Nueva Andalucia (Marbelta - Málaga - SPAIN), c.c. Alzambra, Oficinas 3-4, procede a la CONVOCATORIA DE <u>JUNTA</u> de la compañía la cual se celebrará, <u>en la Notaria de D. Manuel</u> Churruca Garda de Fuentes, Edificio RS21, Calle Ricardo Soriano 21, 2, 29601 Marbella (Mátaga) el the State of the S horas, para el examen, deliberación y, en su caso. aprobación de los Acuerdos correspondientes a los asuntos incluidos en el siguiente.

ORDEN DE DÍA de la Junta General Ordinaria. Primero. Examen y oprobación, si procede, de las coentas anuales del ejercicio 2020, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del árgano de administración social durante dicho ejerciclo

Segundo. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejerado 2021, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del órgano de administración sacial durante dicho ejercicia.

Tercoro.: Ruegos y preguntas. Cuarto. Redocción y lectura del Acto de la sesión por el Sr. Mataria.

Making paper Dramatifes L <u>Derecho de Información:</u> Todos los socios tlenen derecho a solicitar a la sociedad, a partir de la convocatoria de la Junta General, el envio de forma inmediata y gratulta, de la información y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

 Derecho de Representación. De conformidad con lo establecido en el art. 183 de la Ley de Sociedades de Capital, todo socio, con derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta General por su conyuge, ascendiente o descendiente, por otro socio o por persona que estente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado buviere en territorio nacional la representación deberá conferirse por escrito. Si no constate en documento público, deborá ser especial para la indicada Junta General Si la representación se otorga en nombre de un Sodo que sea Persona Jurídica (en calidad de representante o administrador de la misma), deberá acompañarse al otorgamiento de la representación la acreditación de la capacidad para actuar en nombre de la misma

3.- Publicidad de la Convocatoria: la convocatoria cumple los requesitos del art. 173 LSC, publicándose en el BORME y en un diario de

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.

(Sociedad Absorbente)

ADICORA SERVICIOS DE INTERMEDIACION DE

INGENIERIA, S.L.U.

(Sociedad Absorbida)

AMUNCIO DE FUSIÓN

De conformidad con el artículo 43 de la Ley

1/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones

Estructurales de las Sociedades Mercantiles

se hace público el acuerdo adoptado el día

30 de agosto de 2022, por el socio único de

"APPLUS NORCONTROL, S.L.U.", para la fusión

de dicha Sociedad con "ADICORA SERVICIOS

DE INTERMEDIACION DE INGENIERIA, S.L.U.

mediante la absorción de ésta última por la

primera, con la consiguiente extinción de la

misma, la cual traspasará todo su patrimonio

a titulo de sucesión universal a "APPLUS

subrogada en todos los derechos y obligaciones

de aquélia. Todo conforme al proyecto común

de fusión que fue redactado y suscrito por los

admirástradores participantes en la fusión

en fecha 30 de junio de 2022, el cual no fue

necesaria șu inscripción en el Registro Mercantil

ni en el BORME: siendo titular la sociedad

absorbente de todas las participaciones en las

que se divide el capital de la sociedad absorbida,

ha resultado de aplicación en el diseño de la

operación lo dispuesto en el articulo 49 1 de fa

Asimismo, se hace constar el derecho

que asiste a acreedores de las sociedades

participantes en la fusión a obtener el texto

Integro de los acuerdos adoptados y los

Balances de Fusión en el domicillo social. Se

informa igualmente a los acreedores de su

derecho a oponerse a la fusión en el plazo y

términos previstos en el artículo 44 de la Ley

DON JULIAN MAYOR BALVIS, en su condición

BNYEST, S.L.U. Administrador Única de APPLUS

DON JULIAN MAYOR BALVIS, en su condición de

DE INTERMEDIACION DE INCENIERIA, S.L.U.

Persona física representante de APPLUS ENERGY,

S.L.U. Administrador Unico de ADICORA SERVICIOS

de Persona lisica representante de RINGAL

Madrid 30 de agosto de 2022.

NORCONTROL, S.L.U.

guién quedará

NORCONTROL, S.L.U.",

Ley 3/2009, de 3 de abril.

3/2009 de 3 de abril.

En Marbella, Máiaga, a 29 de agosto de 2022 Fda. José Maria Esquerdo Vargona Sunset Bay Living S.L. "En Liquidación CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDUNARIA DE SOCIOS

José María Esquerdo Varaona, como iquidador Solidario de la compañía SUNISET BAY LIMING S.L. "En Liquidación", con CIF B-93433654 y con domicilio social en 29660 Nueva Andalucia Marbella (Málaga – SPABI), Urb. EL ROOEO ALTO nº 4, procede a la COMMOCATORIA DE KINCA DIMONIL ONDINARIA DE SOCIOS de la compañía, la cual se celebrará, en la Notaria de D. Manuel Churruca Garcia de Fuentes, Edificio RS21, Calle Ricardo Sóriano 21 2, 29601 Marbella (Máiaga), el próximo día 22 de septiembre de 2022, a las 11,00 horas, para el examen, deliberación y, en su caso, aprobación de los Acuerdos correspondientes a los asuntos incluidos en los siguientes,

ORDEN DEL DÍA de la Junta General Ordinaria Primero. - Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales del ejeracio 2021, la propuesto de aplicación del resultado y la gestión del órgano de administración social durante

Segundo. - Ruegos y preguntas Tercero. - Redocción y lectura del Acta de la esión, por el Sr. Notario.

Notas para la sesion. Derecho de Información: Tódos los socios tienen derecho a solicitar a la sociedad, a partir de la convocatoria de la Junta General, el envío, de forma inmediata y gratulta, de la información y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma

Derecho de conformidad con lo establecido en el art. 183 de la Ley de Sociedades de Capital, todo socio, con derecho de asisiencia, podrá fiacerse representar en la Junta General por su cónyuge, ascendiente o descendiente, por otro socio o por persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. La representación deberá conferirse por escrito. Si no constare en documento público, deberá ser especiai para la Indicada Junta General. Si la representación se otorga en nombre de un Socio que sea Persona Jurídica (en calidad de representante o administrador de la misma), deberá acompañarse al otorgamiento de la representación la acreditación de la capacidad para actuar en nombre de la misma.

 3.- Publicidad de la Convocatoria: La convocatoria cumple los regulsitos del art. 173 LSC, publicandose en el BORME y en un diario de májdma difusión

En Marbella, Malaga, a 29 de agosto de 2022 El Uquidador Salidario. Fdo. José Maria Esquerdo Vataona

"Aloha Living S.L."
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

D. José María Esquerdo Varanna, como idministrador Unico de la compañía ALDHA LIVING S.L.", con CIF 8-93350478 y con domicilio social en 29660 Nueva Andalucia (Marbella Malaga - SPAIN), c.c. Altambra, Oficinas 3-4 procede a la CONVOCATORIA DE JUNTA GEMERAL DROMARIA DE SOCIOS de la companta la cual se celebrará en la Notaria de D. Manuel Churrusa Carcla de Fuentes, Edificio RS21 (alle Ricardo Sonano 21, 2, 29601 Marbella (Máiaga), el próximo día 22 de septiembre de 2022, a las 12,00 horas, para el examen, deliberación y, en su caso, aprobación de los Acuerdos correspondientes a los asuntos incluidos en el transceta.

DRDEN DEL DÍA de la Junta General Ordinaria Primero. Examen y aprobación, si procede, de los cuentas anuales del ejercicio 2020, la propuesto de aplicación del resultado y la gestión del árgano de administración social durante dicho

Segundo. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas annales del ejercicio 2021, la propuesto de aplicación del resultado y la gestión del órgano de administración social durante dicho

Tercero.- Ruegos y preguntos. Cuerto.- Reducción y lectura del Acta de la esión, por el Sr. Notorio.

Notas para la sesión, – Derecho de Información: Todos los socios tienen derecho a solicitar a la sociedad, a partir de la convocatoria de la aunta General, el envio de forma inmediata y gratuita, de la información y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Z. Derecho de Representación. De conformidad con lo establecido en el art. 183 de la Ley de Sociedades de Capital, todo socio, con derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta General por su cónyuge, ascendiente o descendiente, por otro socio o por persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonto que el representado funiere en territorio nacional. La representación deberá conferirse por escrito. Si no constare en documento público, deberá ser especial para la indicada Junta General. Si la representación se otorga en nombre de un Socio que sea Persona Jurídica (en cañdad de representante o administrador de la misma), deberá acompañaise al otorgamiento de la representación la acreditación de la capacidad

para actuar en nombre de la misma.

3.- Publicidad de la Convocatona: La convocatoria comple los requisitos del art. 173 LSC, publicándose en el BORME y en un diario de En Manhalla, Milliaga, a 29 de agasto de 2022

El Administrador Unico. Fda. José Maria Esquerdo Varaona



# La «vuelta al cole» más cara: 405 euros por niño

El gasto en libros, material escolar y uniformes ha subido un 5% de media este año

E. Montalbán, MADRID

La cuesta de septiembre viene este año más empinada que de costumbre. No basta con tener que dejar atrás la relajación de las vacaciones veraniegas, sino que este año además las familias españolas tienen que lidiar con un invitado no deseado: la infla ción. Septiembre siempre es un mes complicado para las finanzas de los hogares, que vienen de realizar grandes desembolsos en julio y agosto como consecuencia de las vacaciones. A esto se suma la «vuelta al cole», que impacta en las cuentas de los millones de familias con niños en edad escolar: uniformes, libros, material, etc.

El problema es que este «palo» es este año aún más duro, agravado por la espiral inflacionista que sufre España desde hace ya muchos meses y que ha llevado al IPC a superar la barrera del 10% durante tres meses consecutivos. Según un estudio del

comparador bancario iAhorro, calcula que las familias pagarán este año 405 euros de media por alumno, lo que supone un incremento en el gasto de un 4,7% respecto a lo que abonaron el curso pasado (387 euros). En 2018 esta cifra era de 367 euros.

La partida que más sube este año son los libros de texto, cuyo precio se eleva casi un 5% con respecto al año anterior. El coste medio de los libros de Infantil se encuentra en 101 euros, seguido por los de primaria, con 188 euros, y en tercer lugar están los textos de secundaria, que cuestan de media 260 euros.

No obstante, un informe de Idealo.es apunta a una subida del 12% en los libros y del 8% en el material escolar. Señala que si la educación fuera más digital, las familias podrían llegar a ahorrarse 150 euros en material escolar. No es de extrañar pues que muchos hagan malabares para tratar de ahorrar unos euros. En este sentido, tres de cada cuatro hogares asegura que reutilizará el material de otros años, «Esta vuelta al cole estará marcada por una inflación galopante que preocupa a los ciudadanos y los consumidores harán todo lo posible para ahorrar, buscando gangas y reutilizando», dice Kike Aganzo, responsable de comunicación de Idealo.es.

**ECONOMÍA 23** LA RAZÓN \* Lunes, 5 de septiembre de 2022

### **Agricultura**

**Opinión** 

# Un engañabobos o chotacabras

César Lumbreras

efinición de engañabobos de la Real Academía Española: «despectivo. Cosa que engaña o defrauda con su apariencia». Como sinónimos, apunta «engañanecios» y «chotacabras». Pues bien, estoy en condiciones de adelantar los resultados de la reunión de un llamado comité de seguirniento de la sequía, o algo así, que tendrá lugar hoy por primera vez desde su creación a principios del mes de marzo: ninguno. Insisto: ninguno, porque no se van a adoptar medidas o ayudas para apoyar a los afectados. Y, ¿en qué me baso para realizar en la afirmación tan rotunda? Pues en la propia convocatoria de este encuentro, enviada por Luis Planas y sus «mariachis». Primero, será por videoconferencia, pese a la gravedad de la situación provocada por las altas temperaturas y la sequía. Segundo, estará presidida por un subdirector general del Ministerio de Agricultura, sin ninguna capacidad para adoptar decisiones. Tercero, es un «totum revolutum» (según la RAE es un «revoltijo o conjunto de cosas sin orden») en el que solo falta, por ejemplo, convocar al encargado de abrir las compuertas de algún pantano. Cuarto, en el orden del día solo figura la presentación de informes y en ningún caso se incluyen medidas. En resumen, se trata de una reunión «engañabobos», «engañanecios» y «chotacabras». Mientras, la sequía va a más en casi toda España y el Gobierno, con Planasy Ribera a la cabeza, «pasa» de este problema real.

### La inflación golpea al campo

# Los altos costes disparan los envíos de vacas al matadero

Los sacrificios suben un 23%. Baja la producción de leche, pero el precio se ha incrementado un 40% en un año

### C. Lumbreras, MADRID

Los sacrificios de ganado vacuno se han disparado en el primer semestre del año en relación con el mismo periodo de 2021 como consecuencia de la subida de los costes de producción y también de la sequía. Esta tendencia se registra tanto en el caso de los animales de carne propiamente dichos como de los de aptitud láctea, lo que está provocando a su vez recortes en la producción de leche. Según el Ministerio de Agricultura, en el periodo enero junio se han sacrificado 84.000 bovinos más que el año pasado al pasar de 1,219 millones de cabezas a 1,303, un 6,8% más. En peso ha subido de 342 493 a 367,452 toneladas. Especialmente significativo es el caso de las vacas, ya que su sacríficio se ha disparado un 23,1%: en 2021 se enviaron al matadero 166.126 cabezas con un peso en canal de 49.760 toneladas; en el primer semestre de este año se han sacrificado 204.483 animales con un peso de 61.429 toneladas. También aumentó el número de toros y bueyes sacrificados, aunque en menor medida.

Un porcentaje significativo de esas vacas sacrificadas son de aptitud láctea, aunque todavía no se dispone de cifras concretas. Ello



Vacas pastando en el Parque Natural de Somiedo, en Asturias

se debe a una confluencia de dos factores: el aumento de los costes de producción y precios elevados para este tipo de animales cuando se envían al matadero. Por eso los ganaderos han optado por sacrificar a las vacas con menos rendimiento lácteo, con lo que abaratan sus costes y, por otro lado, obtienen unos ingresos adicionales superiores a los previstos por la carne. Mientras tanto, el precio de la leche de vaca sigue subiendo. La

Ya hay menos de 11.000 ganaderos de leche de vaca en España, tras perderse 830 en el último año

media ponderada en el mes de julio se situó en 46,3 céntimos de euro por kilo, un 6% más que en junio y cerca de un 40% por enci. ma del precio que se registraba hace un año. Se trata de los últimos datos que ha hecho públicos el Ministerio de Agricultura, que constatan otro mes más una caída en la producción de leche. Así, considerando los siete primeros meses del año, la producción ha disminuido el 1,4%. Continúa también a la baja el número de ganaderos o explotaciones que entregan leche de vaca en España. En julio se situaron ya por debajo de los 11.000 y son unos 830 menos que hace un año. En medios del sector se ha alertado de un posible problema de escasez de leche en los próximos meses.

### MEDENFORD, S.A.

Anuncio de Reducción de Capital Social

De acuerdo con lo dispuesto en es artículo 319 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. se hace publico que la Junta universal de accionistas de la entidad Medenford, S.A., con domicilio social en calle velàzquez nº 126 piso 4º Madrid 28005, y provista de CIF A27749803 inscrita en el Registro Mercantil de Madad, al Tomo 36.690, Folio 11 Sección 8º y Hoja PO 50 403, en su reunión de feche 15 de julio de 2022, de conformidad con la Ley y sus Estatutos acciales. adopto por unanimidad el acuerdo social de reducción de capital de la sociedad at objeto de devolver à los accionistas parcialmente sus aporteciones en un importe lotal de 235.471.50 euros, mediante la amortización y anutación de 200 acciones nominativas de 1 000 euros de valor nominal cada una da ellas, quedando portanto el nuevo importe del capital social en la cifra total de 202 000 euros representado por 202 acciones. nominativas de 1 000 euros de valor nominal cada una de ellas y modificandosa consecuentamenta el articulo 4º de sus Estatutos sociales.

El presente acuerdo de reducción de capital, mediante la devolución parcial de las aportaciones será ejecutado en el plazo de un mes desde la finalización del derecho de oposición de los acreedores, previsto en el articulo 336 del texto refundido de la Lay de Sociedades de Capital.

En este sentido, se hace constan expresamente que los acreedores de la socieded podrán oponerse a la citada reducción de capital social en el plazo de un (1) mes a contar desde la feche de publicación del último anuncio de acuerdo de reducción decapital social de la sociedad, en los términos previstos en el articulo 336 del texto refundido de in Ley de Sociedades de Capital.

> Madrid, 22 de agosto de 2022.-El Administrador un co. D. Lais de la Fuente Gercia

Anundo de segregación

PAY RETAILERS, S.L. (sociedad segregada)

PRYRETAILERS TECHNOLOGIES, S.L.U. WITCHES GROW, 13-10

(sociodades beneficiarias de nueva constitución)

En cumplimiento de la prevista en el articulo 43.1, por remisión def articulo 731 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (la "Ley"), se hace público que el dia 1 de septiembre de 2022 la junta general extraordinana y universal de socios de PAY RETALLERS, S.L. ha accordado, por unanimidad de votos a favor, la segregación de una parte de su patrimonio, consistente en dos unidades económicas diferenciadas, relativas a las ramas de actividad de tecnología y de servicios, a favor de cada una de las sociedades beneficiarias (que se constituirán al amparo de la segregación y que adquitirán por sucesión universal los derechos y obligaciones de las referida unidades económicas). Todo ello, de conformidad con lo previsto en el articulo 72 de la Jey.

Assite a los socios y a los acreedores de la sociedad segregada (pues las sociedades beneficiarias son dos sociedades de queva constitucion) el derecho a obtener el texto integro de los acuerdos adoptados y del balance de segregación y a los acreedores de la sociedad segregada, el derecho a oponerse a la segregación, todo ello en los términos de los articulos 43.1 y 44 de la Ley.

Barcelana, 1 de septiembre de 2022. El administrador único de Pay Retailers, S.L. Don Juan Pabla Jutgla March.

# LARAZON

**Financieros Societarios** Agrupados

APPLUS NORCONTROL, S.L.U. (Sociedad Absorbente)

DESCRIPTION OF THE PROPERTY. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.L.U. (Sociedad Name (Name)

### MEMINS OF THEIR

De conformidad con el articulo 43 de la Ley 3/2009 de 3 de abril sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace público el acuerdo adoptado el pasado día 30 de agosto de 2022, por el socio único de "APPLUS MORCONTROL, S.L.J.", para la fusión de dicha Sociedad con "TRAMITES, INFORMES, PROYECTOS, SEGURIDAD Y MEDIC AMBIENTE, S.L.U." mediante la absorción de esta vitima por la primera, con la consiguiente extinción de la misma, la cual traspasará todo su patrimonio a titulo de sucesión universal a "APPLUS NORCONTROL, S.L.U.", quién quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones de aquélia. Todo conforme al proyecto común de fusión que fue redactado y suscrito por los administradores participantes en la fusion en fecha 30 de junio de 2022, el cual no fue necesaria su inscripción en el Registro Mercantil n en el BORME, siendo títula la sociedad absorbente de todas las participaciones en las que se divide el capital de la sociedad absorbida, ha resultado de aplicación en el diseño de la operación lo dispuesto en el articulo 49 1 de la tey 3/2009, de 3 de abril.

Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto integro de los acuerdos adoptados y los Balances de Fusión en el domicillo social. Se informa igualmente a los acreedores de su derecho a oponerse a la fusión en el plazo y términos previstos en el artículo 44 de la Ley 3/2009, de 3 de abril.

Madrid 30 de agasto de 2022.

DON JULIAN MAYOR BALVIS, en su condición de Persona fisica representante de RINGAL INVEST, S.L.U. Administrador Unico de APPIUS NORCONTROL, S.L.U.

DON JUUAN MAYOR BALVIS, en su condición de Persona física representante de APPLUS NORCONTROL, S.L.U. Administrador Unico de TRAMITES, INFORMES, PROYECTOS, SECURDAD Y MEDIO AMBIENTE,

### Motor



El todocamino está disponible en España con un precio que arranca en 21.970 euros

### C. de Miguel, MADRID

Dentro de la gama de SEAT, el Ateca es uno de los coches más interesantes ya que se trata de un SUV de tamaño medio, con mayor capacidad que el Arona y que se dirige al segmento del mercado más numeroso. Para darle un nuevo impulso comercial, la marca de Barcelona ofrece ahora entrega immediata del modelo a los clientes y nuevas opciones de terminación y equipamiento que lo colocan en una posición muy favorable, sobre todo, teniendo en cuenta que está en disponible desde 21.970 euros, inchiyendo ofertas especiales y financiación. Se trata de la versión con motor 1.0 TSI que desarrolla 110 caballos.

Lo de entrega inmediata es un argumento de venta especialmente importante en un momento en el que las marcas no tienen, por lo general, disposición de modelos para responder a las peticiones de compra. En la mayoría de los casos nos encontramos con una demanda embalsada que debe esperar varios meses hasta poder recibir el coche deseado. No es el caso del Ateca de SEAT.

Este SUV compacto está disponible con cuatro niveles de acabados: Reference, Style, X-Perience y

# SEAT Ateca 2023: más equipamiento y tecnología

FR. Cada uno de ellos viene con un paquete integrado de serie, cuyo equipamiento varía en función del acabado. Así por ejemplo, el FR es el que tiene un carácter más deportivo. Pero en todos ellos se incluye elementos de serie como faros LED, frenada automática de emer Su precio ajustado lo sitúa en una posición de ventaja frente a la competencia

gencia, control de crucero, pantalla acolor de 8,2 pulgadas, conexiones con Apple Car Playy Android Auto, climatizador bizona... peropara los que busquen algo más, el siguiente paso, denominado Style, añade el control de crucero adaptativo, el cuadro de mandos Digital Cockpit

tente de cambio involuntario de carril y el asistente de luces de carril y

En el siguiente escalón, con el nombre de X-Perience, la pantalla es mayor y se incluye el reconocimiento de señales de tráfico, selector de modos de conducción y el más deportivo, FRXS, añade detector de ángulo muerto, alerta de tráfico posterior y asistente de precolisión, portón trasero eléctrico con sistema de apertura al pasar el pie hajo el coche, etc...

con pantalla de 10,2 pulgadas, asis-

pie bajo el coche, etc... Con todo ello, el Ateca se coloca entre los modelos que ofrecen una relación calidad precio realmente favorable. Con la ampliación de diferentes acabados pretende poder adaptarse a los deseos de cualquier tipo de perfil de cliente. Colabora a ello el hecho de ofrecer una completa conexión a los servicios y funciones online, tanto dentro como desde fuera del vehículo, niveles mejorados de seguridad y comodidad con la incorporación de los más avanzados asistentes a la conducción y una experiencia de conducción ágil y divertida, ya que está disponible con una amplia gama de motores de gasolina y diésel con potencias entre 110 y 190 caballos. Yademás, unagran capacidad interior.



El interior es amplio, cómodo y dispone de un buen nivel de conectividad

# LARAZON

te regala estos
auriculares
inalámbricos
con manos libres





Este sábado, la cartilla



### MUY FACILES DE USAR

A deposition broadly lists



### CONTROL TÁCTIL

Permite reproducir, pausar, atender Ramadas, sembiar de canción, subir o bajar el volumen.



### TOTAL CONECTIVIDAD

lecnología bluetooth compatible con la practica kotalidad de los teléfonos del mercado (Android, IOS y Microsoft)



### SIN PILAS

Práctico estuche de carga con conector USB C y cable de carga incluido La reforma de la Ley del Aborto ignora la objeción de conciencia de los boticarios y plantea sanciones de entre 90.000 y 1.000.000 de euros a los que no la faciliten

# Cacería contra las farmacias que no dispensen la píldora del día después

Marta de Andrés, MADRID

Aborto, impulsada por Irene Montero y aprobada el pasado martes por el Gobier no, incluye una cláusula que obligará a las farmacias a dar la pildora anticonceptiva de emergencia también conocida como pildora del día después-bajo la amenaza de importantes sanciones a los farmacéuticos que se nieguen a hacerlo, con multas de hasta un millón de euros.

En su artículo 7, el texto señala que «se considerarán adecuadas las existencias de métodos anticonceptivos de urgencia para la prestación del servicio en función de la demanda de cada farmacia», por lo que el farmacéutico no podrá argumentar que no la tiene.

Una obligación que, a todas luces, vulnera la libertad de conciencia profesional, recogida en el artículo 16 de la Constitución. La ministra de Igualdad aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros -celebrado el pasado martes-argumentando que se debe «acabar con los obstáculos que impiden el ejercicio efectivo del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo con la red pública como red de referencia». Con este objetivo, «las mujeres que lo necesiten podrán acceder a la pildora del día después de forma gratuita en los centros de salud y ésta deberá, por supuesto, estar disponible de forma obligatoria en todas las farmacias», apuntó.

Hasta ahora, la pildora anticonceptiva de emergencia se encontraba en farmacias, y se facilitaba sin receta por un precio de 20 euros.

Segun aseguran fuentes del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), «la redacción actual de la futura ley de interrupción voluntaria del embarazo no contempla expresamente la objeción de conciencia para la dispensación de la píldora del día después, aunque está amparada por el Tribunal Constitucional, Creemos que debe evitarse la judicialización y, en el trámite parlamentario, consideramos que el texto de la futura ley debe incluirla para una mayor seguridad jurídica de los farmacéuticos y mayores garantías para los ciudadanos para asegurar siempre su acceso».

«La ley está hecha fatal, en un momento de desesperación política de Unidas Podemos»

Los profesionales negociarán cambios en el texto para lograr una mayor seguridad jurídica

Distinta opinión tienen los propietarios de oficinas de farmacia. «La Ley está fatal hecha porque es una medida electoralista, en un momento de desesperación política de Unidas Podemos», señala Luis de Palacio, presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE). «Sospecho que la vamos a tener que impugnar, porque va en contra de legislaciones que ya están bien establecidas, como la Ley del Medicamento y la regulación sobre la dispensación de la pildora del día después sin receta médica, que existe desde hace 12 años, desde la época de José Luis Rodríguez Zapatero».

### Fármaco de riesgo

La regulación a la que se refiere De Palacio es la que establecía que la pildora anticonceptiva de emergencia se dispensara en farmacias, sin receta médica, pese a ser un fármaco con una concentración de principios activos mucho ma yor que las pildoras anticonceptivas estándar, que requieren prescripción facultativa.

«Sin meterme en el tema de la objeción de conciencia, a lo que nos obligará la ley es un disparate desde el punto de vista de la salud y la seguridad de la paciente. En las farmacias, llevamos más de 10 años haciendo consejo farmacéutico al dispensar este medicamento, dado que no es inocuo. Tienes que asegurarte de que la persona que te lo está pidiendo no es alérgica a ninguno de los componentes ni está tomando otros fármacos -como una simple aspirina- que puede tener contraindicaciones. Vamos, que si se la das así porque si, a cualquiera, por defecto, esa persona puede sufrir un trombo, por ejemplo», destaca.

Respecto a la gratuidad, destaca que ese punto genera un sinfín de dudas. «¿Qué quiere decir?, ¿qué los laboratorios la vanadar de manera gratuita? ¿Es el farmacéutico el que tiene que asumir el coste? ¿La va a financiar la comunidad autónoma? Se trata de un tema peliagudo, no me imagino que la píldora del día después vaya a estar en la tarjeta sanitaria, porque entonces se podría rastrear si una persona la ha pedido 5 veces, o 23», añade.

Respecto a la obligación de te-

nersuficiente cantidad del fármaco—que regula el Real Decreto Legislativo I/2015, que recoge las infracciones en materia de medicamentos y considera como infracción «muy grave» que una botica no disponga de las existencias de medicamentos adecuadas para la normal prestación de sus



LA RAZÓN • Lunes, 5 de septiembre de 2022

# SANDRAR, POVEDA

actividades o servicios—, De Pala cios sostiene que nunca se han producido situaciones de desabastecimiento de la pildora anticonceptiva de emergencia. «Es obligar por obligar, esto ya estaba regulado anteriormente y se podía encontrar en cualquier farmacia», asegura.

Dispenseción en una farmacia de la píldora del día después

# Los cuatro responsables de los contratos covid, apartados de la escena sanitaria

La marcha de la directora de Farmacia se suma a la del director general del Ingesa, el secretario general y el propio ministro Illa



Salvador Illa Ex ministro de Sanidad



Patricia Lacruz Ex directora general de Farmacia



Alfonso J. Palacios Ex director del Ingesa



Faustino Blanco Exsec.gen.de Sanidad

### Sergio Alonso, MADRID

El Ministerio de Sanidad ya no cuenta entre sus filas con ninguno de los cuatro máximos responsables de las compras fallidas de material contra la Covid 19 durante la primera ola de la pandemia, entre febrero y junio de 2020 La semana pasada dejó su puesto la directora general de Cartera Común del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de Farmacia, Patricia Lacruz, tras un mandato convulso en el que, además de protagonizar uno de los mayores escándalos de toda esta crisis, la compra de test defectuosos a una empresa china que hubo que devolver, se granjeó la enemistad de prácticamente toda la industria farmacéutica y de la farmacia comunitaria. Los laboratorios culpan a Lacruz de poner trabas desde bace años en el acce so de los nuevos medicamentos al mercado. Su llegada a España se produce 517 dias de media después de su aprobación en Europa. Un mundo para los enfermos. Los segundos se sienten ninguneados por el Ministerio de Sanidad.

La salida de este alto cargo, vendida por el departamento que dirige Carolina Darias como una «dimisión» decidida «por motivos personales», se suma a la de los otros tres máximos responsables de las compras en ese periodo convulso en el que mascarillas, guantes, batas y otros equipos de protección contra el coronavirus llegaban tarde, lo que llevó a las autonomías a tener que lanzarse por su cuenta a los mercados internacionales para proteger a su población y a los sanitarios.

El anterior alto cargo que abandonó la nave del Ministerio fue un histórico sanitario socialista presente con todos los ministros de Sanidad de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez: Alfonso Jiménez Palacios. Tanto él como Patricia Lacruz están siendo investigados por la Justicia al hilo de una querella in terpuesta por Voxy el pasado mes de abril comparecieron ante el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid para dar cuenta de su actuación. Su titular, Concepción Jerez, indaga en concreto doce contratos firmados por el Ministerio comandado entonces por el catalán Salvador Illa, el máximo responsable de las compras, entre marzo y abril de 2020, y ha incluí do en sus pesquisas a Paloma Rosado, un alto cargo del Ministerio de Hacienda.

Jiménez Palacios dirigía entonces el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), un organismo adscrito a Sanidad envuelto en la polémica por realizarnumerosas adjudicaciones sin concurso bajo la justificación de «urgente» necesidad; otorgar contratos a empresas sin dirección conocida—un error que el Gobierno tuvo que subsanar tras estallar el escándalo—; pagos injustificados de sobreprecios desmesura dos, y compras a empresas desconocidas en el sector sanitario o conobjetos sociales ajenos a los materiales de protección. Sanidad, por ejemplo, llegó a apalabrar la ad quisición de 200 respiradores a una empresa de 3.000 euros de capital social por un importe unitario de 49.610 euros cuando su valor de mercado apenas superaba los 6.400 euros.

La salida del Ministerio de Al fonso Jiménez Palacios se atribuyó a su jubilación. Durante su comparecencia, aseguró ante el juez que el ministro Salvador Illa estaba al tanto de las contrataciones. «Tenía contacto directo con el ministro Illa dos veces al día y le mantenía puntualmente informado de toda la contratación», declaró, según la vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro.

El tercer alto cargo que abandonó Sanidad fue Faustino Blanco, ex consejero de Sanidad de Asturias y secretario general de Sani dad con Illa -su número doscuando estalló la pandemia. Blanco, que nunca compareció ante el Congreso, recaló como director en la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias, cargo que abandonó al poco tiempo tras trascender que su salario duplicaba el de su antecesor. Él e Illa, el cuarto alto cargo en discor dia, eran los máximos responsables de Sanidad cuando Lacruz y Jiménez Palacios acometían las compras. Illa salió de Sanidad en enero de 2021 para encabezar la lista del Partido Socialista Catalán a las elecciones catalanas.

# Un avión privado despega de Jerez y se estrella en el mar Báltico con cuatro personas

Las primeras
hipótesis apuntan
a que podrían
haber quedado
inconscientes por
una fuga de oxígeno

### L. L. Á. MADRID

Un avión privado registrado en Austria se estrelló la tarde noche deayer en elmar Báltico. El jet despegó por la tarde del aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz) y se estrelló poco antes de las 20:00 horas en aguas de Letonia, según la prensa sueca, después de haber volado de forma errática y sín radio unos 3.500 kilómetros desde la ciudad española.

Iban cuatro personas a bordo y el destino inicial era el aeropuerto alemán de Colonia, según recoge Europa Press de medios de comunicación alemanes.

Según el diario «Bild», se trata de un Cessna con el número de vuelo OE-FGR que tras el despegue infor mó de problemas de presión en la cabina. Pocodespués de cruzar la Península Ibérica, ya en Francia, se perdió el contacto con el aparato.

Los protocolos de la OTAN establecen el envío de aviones militares cuando las rutas de los vuelos civiles se cambian sin avisar o cuando hay aviones que sobrevuelan el espacio conjunto sin permiso, por ejemplo. A estas maniobras las denominan «scramble».

Una vez que se perdió el contacto con la aeronave, dos cazas españoles y daneses despegaron desde sus respectivas bases aéreas para comprobarlasituación del aparato privado, al considerar que podia tratarse de una amenaza para el espacio aéreo y también en aras de poder prestar auxilio en la medida que la situación así lo permitiera.

En cualquier caso, nada de esto fue posible porque los pilotos no pudieron distinguir a ninguna persona ni en la cabina ni en el avión, según los medios alemanes.

A bordo, sin embargo, había constancia de que viajaban el piloto, una mujer, un hombre y su hija, informa la web de «Bild». Al parecer se trataría de una familia alema na: un hombre septuagenario, con su mujer de edad similar, su hijo y la mujer de éste. Sería el septuage-

nario quien manejabala aeronave, segun primeras hipótesis.

Lo más probable, creen ahora, es que esa pérdida de oxígeno les provocara en pocos minutos un desvanecimiento, por lo que habrian quedado inconscientes y, por tanto, imposibilitados para pedir ningún tipo de ayuda a través de los mecanismos que hay en todas las aeronaves para este tipo de contratiempos.

La conexión con el avión quedó interrumpida, de hecho, alrededor de las 17:00 horas (15.00 GMT).

Poco después de esahora, al menos un avión de combate Eurofighter despegó de la base aérea de Rostockpara acompañar al Cessna «fantasma» y averiguar qué estaba pasando, pero tampoco pudo obtener información y se desvió después de la isla alemana de Rügen, en el mar Báltico, agrega el diario.

Poco después del despegue ya informaron de problemas de presión en la cabina A continuación, un caza danés F16 se encargó de escoltar el «vuelo fantasma» y los pilotos fueron testigos de cómo el avión entró en barrena y se estrello frene a la costa letona del mar Báltico.

Los guardacostas suecos enviaron al lugar del accidente aviones de rescate, barcos y un helicóptero para poder rescatar a los posibles supervivientes; algo altamente improbable, según los expertos.

Medios marinos y aéreos de Suecia y Letonia participan en las tareas de búsqueda de los restos del avión, que anoche todavía estaban siendo complicadas por la falta de luz en el lugar del siniestro dado la hora del fatal desenlace.

La agencia austríaca APA cita a un experto en seguridad aérea sueco que considera posible que los ocupantes del avión quedaran inconscientes por la falta de oxigeno en la cabina debido a una fuga.

«Lamentablemente, tenemos que confirmar que a primera hora dela tarde una avioneta procedente de España atravesó el espacio aéreo alemán y se estrelló en el Mar Báltico frente Letonia», informaron las Fuerzas Aéreas alemanas, que agregaron que varios Eurofighter alemanes habían escoltado previamente el aparato.

La prensa alemana informaba también de que la familia siniestrada era de este país y que probablemente habian realizado un viaje de ocio a la ciudad andaluza, del que ya no pudieron regresar. El piloto, al parecer, sería un profesional experimentado con muchas horas de vuelo a sus espaldas.

# Opinión Niños subrogados

### Paloma Pedrero

e sacude este post del dramaturgo Igna cio del Moral ensu Facebook: «Me estremece pensar en las madres gestantes que quedaron allí, embarazadas sin desearlo, con un inocente bebé okupa en su vientre, o, en muchos casos ya en sus brazos, aferrado a su pezón, rodeados ambos de horror, ruido y dolor, y sin el dinero que tanto debían de necesitar». Y quiero saber qué ha pasado en Ucrania con esos cientos de madres de alquiler, con sus bebés originarios de padres extranjeros que no han podido viajar a recogerlos por culpa de la guerra, y no encuentro noticias sobre ellos.

Me entero de cómo funcionan las agencias de materni dad subrogada, de cómo se publicitan, de cuánto cobran por un pack completo. Me entero de que a pesar de que en España no es legal, hecha la ley hecha la trampa, Y que de 2010 a 2021 se han realizado 978 inscripciones de críos de Kiev en nuestro país. Me entero de que cuesta más de 40.000 euros hacer un hijo en un vientre de alquiler, pero que la madre gestante no llega a cobrar ni la mitad de lo abonado por los padres infértiles. Me entero de la opacidad de esas clínicas donde las controlan y llevan a parir. Me entero de que algunas de esas mujeres pobres son madres y esposas que lo hacen para pagar necesidades primordiales de su familia. Me entero que en EE UU pueden hacer el contrato parejas hetero, homos y personas solas, que en Ucrania no, pero que, dada la corrupción, también logran su hijo alguno de estos por la mitad del precio de lo que cuesta en Norteamérica.

Me entero de que en marzo había cientos de bebés subrogados en cestitas varados en un sótano bunker contra las bombasy de que el embajador solicita obuses y morteros para luchar contra Rusia. Pero no me entero de qué ha pasado con esas madres y sus bebésokupa. No lo encuentro.

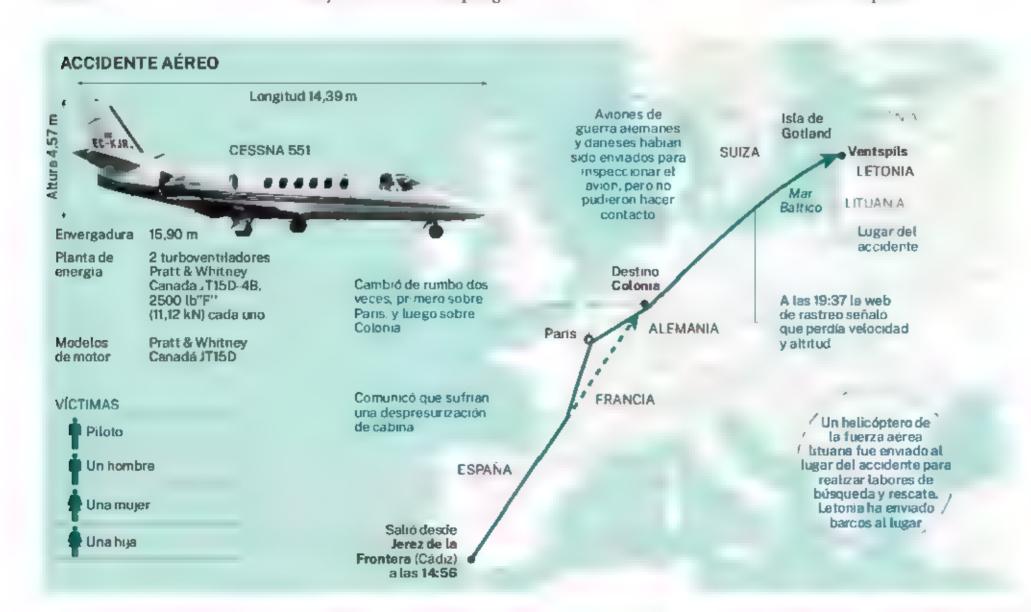



LA INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LA RAZÓN

# El callejón del gato



### M Honrar a los servidores públicos

Una fecha para el recuerdo. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, participan hoy en el acto de homenaje a los diez bomberos fallecidos en el incendio de los Almacenes Arias, que tuvo lugar en 1987. Con ellos, en la plaza de la Villa, cuando se cumplen 25 años de la tragedia, se volverá a hacer patente el agradecimiento de los madrileños a aquellos servidores públicos.





Ciudadano M

y vámonos en el Rastro de Madrid

Rafael Fdez

emasiadas «plagas» para poder articular una respuesta. O sobrevivir. El propietario de un comercio de compra venta de antigüedades y objeto curiosos, en pleno centro de Madrid, busca una salida económica y, hasta cierto punto mental, para sobrevivir a los azotes que en los últimos tiempos han azotado a España... y af mundo, cierto es, aunque con distinta intensidad y resultados.

A los golpes económicos y sociales del cierre provocado por la pandemia de la Covid, que se ha llevado por delante a numerosos empresarios autónomos en España, o les ha obligado a reinventarse, se han sumado los «golpes», estos sí, más certeros y firmes, de los amigos de lo ajeno. En su comercio pusieron el ojo y con él la miseria se abrió paso en la cuenta de resultados. Un hombre al que hay que sumarle el cansancio de la pelea diaria por ganar un jornal. Algo que ya se queda lejano para él, como también para otros, que levantaron su vida,

con esfuerzo, sobre un servicio o una ídea que hoy en día ha quedado orillada, cuando no caduca.

El anuncio es una llamada de auxilio, en cierta forma, con la que muchos se pueden sentir solidarios. Para otros, que por allí pasen, verán el cartelón con cierta envidía... No tanto por aquello de la pandemia, que sin duda a todos ha afectado de una u otra manera, o por los robos y asaltos, a los que quizá están menos expuestos. Ese mirar de reojo llega más bien por la persiana que cae en la tienda para no levantarse más. Por aquello de la jubilación. Un retiro que para tantos se adivina lejano y endia blado. Tanto como las vueltas y revueltas que se da, mes a mes, a las propuestas, comentarios, proposiciones y acuerdos/desacuerdos sobre la reforma inacabada de los planes de jubilación públicos. Ese retiro que se vislumbra lejano. Al menos más inalcanzable y alejado que la espada económica que Putin ha puesto sobre nuestras cabezas en este otoño no deseado. A nuestro desazonado comerciante le faltará espacio en su cartel para escribir, a la vuelta de pocas semanas, otra queja más: la que ya nos ha dejado septiembre con el cierre del gas ruso y la consiguiente vuelta de tuerca. Afortunado él.

Pablo Gómez, MADRID

odo o nada para la vicealcaldesa de la primera ciudad del país. El curso político que acaba de arrancar tendrá en mayo unas elecciones decisivas para Begoña Villacís y para su partido. Elia confía en resistir. Presume de gestión y de una receta que, a su juicio, es buena para la democracia y para Madrid. Ciudadanos, sostiene en esta entrevista con LA RAZÓN, hace mejor al PP y el cóctel liberal-conservador debe tener futuro: «Cuando el PP compite con Ciudadanos es más moder no. Y cuando el PSOE compite con Ciudadanos es un pelín más liberal. Elcentromejora a los otros partidos, que se radicalizan cuando compiten con sus extremos. Y yo no quiero un país radicalizado».

### ¿Conqué balance se sentiría satisfecha en las elecciones de mayo?

Estaría satisfecha con que se reconociese la labor que hemos hecho estos tres años, la primera vez en mucho tiempo en la que un gobierno está compuesto por un partido de centro. Hemos moderado las políticas y hemos conseguido pactos transversales, con políticas modernas y de desbloqueo. Y hemos apostado por las familias. Aunque seavicealcaldesa, nunca dejo deser madre de familia numerosa y soy muy consciente de lo difícil que puede liegar a ser tener una familia, poder trabajar, poder conciliar y vivir en una ciudad como Madrid. Hernos orientado todo a ponérselo fácilalas familias, a que tengan más escuelas infantiles -siete más cuando termine el mandato-ya ampliar las becas. Es un Madrid más de familias, más «vivible». Quiero que se reconozcaesalabor. Prácticamente todas las encuestas dicen que se reconoce la labor que Ciudadanos ha hecho. Vamos a volver a ser decisivos y eso lógicamente para mí es una muy buena noticia.

### Pero a nivel de resultado, ¿ el objetivo es mantener representación en Cibeles?

Es tener presencia en el Ayuntamiento de Madrid y ser decisivos. Es lo más importante, tener poder deinfluencia sobre las políticas que se apliquen en Madrid. Hay partidos que pueden tener muchos votos, pero no son decisivos porque no tienen maniobrabilidad.

### Cuando recorre la ciudad, ¿qué impresión tiene de la opinión de los vecinos sobre su coalición?

Esto puede ser síndrome de político: a mí la gente que se me acerca, en su gran mayoría, es para decirme cosas buenas, pero yo siempre que escucho eso a un político creo que puede ser una visión distorsionada. Más que hablar de lo que me dice la gente a mí, que creo que le caigo bien a la gente que me encuentro, me gusta hablar de datos empíricos y objetivos. En el Obser vatorio de la Ciudad, que es una encuesta real a los ciudadanos, hemos batido récords en casi todas las preguntas sobre cómo gestiona este Gobierno. A mí hay una pregunta que me ha gustado mucho: ¿considera que los impuestos que pagan están justificados por la gestión que se hace en la ciudad? Por primera vez aprobamos.

### ¿Cree que los vecinos pueden discernir lo que hace cada uno de los dos partidos de la coalición de cara, por ejemplo, a las próximas elecciones?

No. La mayor parte de los vecinos de Madrid notienen el tiempo para informarse. A lo mejor no saben que, con los buenos datos de empleo que tiene Madrid, oye, pues las competencias de Empleo las lleva Ciudadanos. O Economía y Urbanismo o las Politicas Sociales, que también las llevamos junto al Deporte, la parte internacional o la parte de innovación. Pero también puedo hablar bien de cosas que lleva el PP, como Movilidad. O de Seguridad, donde yo creo que Inma Sanzestá haciendo un gran trabajo. Pero no creo que el ciudadano tenga toda esa información.

### ¿Le motestó que Almeida dijera que aspira a gobernar en sotitario en el acto en el que celebraban tres años de coatición?

Yo es que creo en el sentido de la oportunidad. A mí me pareció que no era el mejor momento para decirlo. Yo trato de ser sensible en cómo trato a los demás. Entiendo que lo quiera, es normal, yo también quiero gobernar en solitario, le pasa a todo el mundo. También creo que los gobiernos de coalición son mejores. Tener a otra parte ahí, mirándonos unos a otros, limitándonos unos a otros, siemprefuncionan mejor. Y creo en el consenso a nivel vital. Tenemos que negociar con nuestros hijos, con nuestros padres y nuestras parejas, con amigos, en nuestro trabajo. Una coalición implica estar negociando y consensuando constantemente y las medidas que se pactan son más transversales. Gracias a tener un centro fuerte en Madrid hemos podido sacar los presupuestos año tras año. Y eso en otras instancias no se ha conseguido.

Hay mucha gente cabreada con el terra de las terrazas. ¿Notiene

Begoña Villacís Vicealcaldesa de Madrid

# «Vamos a ser el único partido que va a empezar a decir verdades incómodas»

¿Es posible su fichaje por el PP?

«Es una cuestión personal, filosófica.

Yo no me puedo levantar un día

creyendo en todo lo que defiende

un partido que no es el mío»



El objetivo para las municipales es tener presencia enel Ayuntamiento y ser decisivos"

# la sensación de que se les ha ido de las manos?

No. De hecho, se acaban de quitar ahoralas de Ponzano. Siempre que se aprueba una normativa, haycon troversia y con las terrazas la hay todos los veranos. Sólo hayuna cosa con la que estoy de acuerdo con Sánchez, que es que vamos a tener un otoño muy duro. Y una de las necesidades es que la gente tenga empleo y que los autónomos y pequeñas empresas puedan sobrevivir a esta crisis. Es una de las prioridades de este Gobierno, no lo escondo. Hemos hecho todo para apoyar al comercio y a la hostelería

con proyectos de gran envergadura y hemos sido el primer gobierno que lanza avudas para autónomos y empresas. Tengo muy claro qué Madrid quiero: un Madrid de nóminas, no de pagas. Y hay que ayudarles ahora. También hedicho que el descanso de los vecinos no es negociable y antes de la Ordenanza de Terrazas no había ningún mecanismo directo para limitar las situaciones de quejas vecinales. Y ahora lo tenemos, son las zonas saturadas y han ido declarándose y están empezando a surtir efectos, Una de las asociaciones más críticas en Chamberí reconoce que se están empeLA RAZÓN \* Lunes, 5 de septiembre de 2022

MADRID 3

JESUS GFERIA



zando a aplicar, incluso la desaparición de las mesas.

### ¿El problema de la okupación está al alza en la ciudad?

Es complicado porque desde el Gobierno no se están sacando las últimas cifras. No sé si es al alza o no, pero con que exista es suficiente. La respuesta que da muestro ordenamiento deja vendido al propietario. En España no se defiende suficientemente la propiedad privada, es un hecho. Lo que no puede ser es que quien esté pagando la hipoteca de la casa esté en situación de inferioridad con respecto al que le ha pegado una patada en la puerta y está cometiendo un delito. Eso no puede ocurrir. En el Paseo de la Dirección tenemos una planificación, polideportivos y zonas verdes y no puede darse uso porque hay anticapitalistas que se meten en esos sitios y lo privatizan porque solo pueden utilizarlos ellos. Causando molestias a los vecinos y causando olores yruidos. Es inaceptable. Y en Madrid hay tolerancia cero. Mientras que con el anterior equipo de Gobierno se toleraba a «la Dragona», «la Yaya», «la Ingobernable» en espacios ocupados, nosotros les hemos desalojado a todos.



No hay ni un solo caso de corrupción de un gobierno en coalición con Cs. Y no es casualidad" Decarea los elecciones de mayo, queria preguntarle, como coordinadora de Cs en Madrid, si se presentarán a las autonómicas, Sí.

¿Piensa ya en algún candidato?

Tenemos muchos, pero este partido es democrático, tenemos primarias y yo soy una persona de consenso, no soy autoritaria, no me gusta imponer. Hay que consensuario y permitir que los afiliados tengan voz.

Yen las municipales, ¿habrácandidatura de Cs al menos en las grandes ciudades de la región?

Sin lugar a dudas. Además, en Madrid hemosconseguido aguantar la embestida bastante bien. Tenemos el poder territorial de 2019 con presencia en un número de gobiernos que quizás la gente no recuerde, también en grandes ciudades. Tenemos la Alcaldía de ciudades como Alcobendas o El Molar y Valdemoro... y estamos gobernando bien. Eso nos ha dado oxígeno para abordar este último año.

### ¿Qué le pareció el comunicado de renuncia a su militancia de Ignacio Aguado?

Respeto todo lo que diga la gente, no suelo hablar de este tipo de cosas. Es muy respetable, yo soy liberal, admito la queja, la libertad de expresión y el sentir de otra gente. Pienso, conociendo a Ignacio, que debería recordar que seguimos siendo, seguro que a sus ojos también, el mejor partido. El que más concilia con todo lo que él ha defendido siempre, seguimos siendo mejor partido que el PP o el PSOE, sintenerun solo caso de corrupción o de financiación ilegal. El único partido que no se reparte jueces y que defiende que se tiene que despolitizar el Poder Judicial, el único que defiende que no se deben repartir las televisiones. Ahora, deutro del equipo de refundación, vamos a ser el único partido que empiece a decir en este país verdades incómodas que se tienen que empezar a decir. Veréis cómo nos quedamos solos defendiéndolas, pero va a haber muchos españoles que se reconozcan en nuestra voz porque saben que es verdad y que hay que haceralgo.

### Dígame una de esas verdades incómodas

Puedo poner un ejemplo: somos el único partido en España que defiende que, en un momento como éste, no se pueden seguir sublendo las pensiones. Hay una generación, que va a ser la nuestra, que lo va a tener muy complicado y nadie se atreve a decirlo. El PP y el PSOE lo saben, pero no lo dicen porque temen perder votantes. Quizá, estando en una posición como en la que estamos actualmente, podemos ser más valientes y arriesgar más. Nos va a permitir hacer la política que tiene que hacer un partido liberal. Y no lo hacíamos o no lo decíamos tan abiertamente cuando teníamos miedo a perder votos como estos partidos, pero tiene que empezar a hablarse de esto en España.

### ¿Le interesa al PSOE y el PP que Cs desaparezca de todas las administraciones?

Les interesa que baya menos competencia y tener más libertad. Pero cuando se habla de libertad, una cosa es que tú propongas una ciudad libre y otra cosa es que pidas libertad para ti como gobernante. Son cosas muy distintas. Toda la libertad que gane yo como gobernante y todas las limitaciones que pierda, las pierde la ciudadanía. Hemos visto los efectos de esto en el pasado: los grandes casos de corrupción. La corrupción es más fácil cuando los gobernantes tienen más libertades y son menos fiscalizados. No ha salido a día de hoy un solo caso de corrupción de un gobierno en coalición con Ciudada nos. Y no es casualidad.

### Muchasvecesse habla del fichaje de Villacís por el PP. ¿Nunca veremos ese escenario?

Muchas veces ese escenario ha sido despejado.

### Por tanto, nunca lo veremos.

Yo es que soy liberal. El PP es un partido al que yo respeto mucho porque gobierno con él y porque respeto a muchos de sus políticos. Creo que lo que funciona bien es el Partido Popular con Ciudadanos. La filosofía liberal y la conservadora están funcionando muy bien. Yo me identifico con el proyecto de centro liberal. Y hay otra cosa que tiene más que ver con una cuestión personal, filosófica. Yo no me puedo levantar un día creyendo en todo lo que defiende un partido que no es el mío. Yo creo en la cutanasia, porejemplo. Como jurista, siempre he defendido la despolítización del Poder Judicial y no puedo cambiar de un día para otro. Y creo en la independencia de los agentes controladoreso de Televisión Española. Es lo que me parece más llamativo de la gente que cambia de un día para otro de partido. ¿Has cambiado todo eso que Devas criticando toda la vida? No esuma cuestión de siglas, es una cuestión de lo que tú defiendes. Y, sin embargo, puedo gobernar con gente que piensa así, tratando en la medida de lo posible moderar todo eso. El mejor PSOE lo vimos en el «Pacto del abrazo» y el mejor PP lo vemos cuando compite con Ciudadanos.

# Más de cuatro atropellos diarios en la ciudad de Madrid

En lo que va de año, se han registrado más de 800 accidentes con peatones como víctimas

J.V. Echagüe, MADRID

Afortunadamente, muy pocos acaban trascendiendo en los medios de comunicación. Sin embargo, en ocasiones, es el puro azar lo que determina que un siniestro acabe acaparando titulares o se quede en un pequeño y desagradable susto. La suerte estuvo del lado de las dos muje-

res de 70 años que, el pasado 29 de agosto, fueron atropelladas en la plaza de las Meninas, en el distrito de Carabanchel. En su caso, sobrevivieron al choque con un conductor que, en aquellos momentos, se encontraba realizando una maniobra de aparca miento.

En lo que va de año -de enero a julio-, la capital ha registrado un total de 883 atropellos a peatones. Un problema inherente a las grandes urbes y que, en el caso de Madrid, supone una media superior a los cuatro accidentes diarios. Así se desprende de las tablas compartidas por el Ayuntamiento de Madrid en el portal de Datos Abiertos. Una información cuyo desglose permite comprobar que, en el

52,39% de los casos, las víctimas son mujeres, mientras que en el 47,61% restante son varones

En cuanto al número de fallecidos, por el momento se han registrado siete. Una cifra no muy lejana a la del pasado año: al término de los 12 de meses, el nú mero de personas que perdieron la vida a las 24 horas del suceso ascendió a nueve en 2021.

Con todo, la situación más numerosa fue la de la asistencia sanitaria única y exclusivamen te en el lugar del accidente: 312 casos, por lo que más de uno de cada tres siniestros no requieren de cuidados más intensivos. Por otro lado, el número de personas que precisaron un ingreso inferior o igual a las 24 horas fue de 145, mientras que 110 necesitaron atención sanitaria en Urgencias sin ingreso. Cerca de 90 personas fueron atendidas de forma inmediata en un centro de salud y otras 84 tuvieron un ingreso superior a las 24 horas, según se desprende de las estadísticas.

Por franjas de edad, hay un colectivo especialmente vulnerable: las personas mayores de más de 74 años. Prácticamente un centenar de peatones en ese rango sufrió un atropello, lo que supone un 11,6% del total de víctimas. En segundo lugar, habría que situar al extremo opuesto: los niños. Si sumamos los grupos que abarcan desde los 0 a los 14 años, el resul tado es el de 91 personas atropelladas en 2022.

Llama la atención el elevado número de casos de ciudadanos entre 40 y 44 años: más de un 8% de las situaciones, seguidos de cerca por los grupos de 25 a 29, de 30 a 34 y de 50 a 54, todos elios presentes en un 7,34% de los accidentes. Las franjas que oscilan entre los 45 y los 49 años (7,1%), así como la que abarca de los 55 a los 59 y de los 60 a 62 años -ambas un 6,15%- entran también de los grupos que sufren un mayor

79
atropellos han tenido
como escenario el distrito
de Centro. Es la zona con
mas accidentes

de los siniestros han ocurrido en la calle Alcalá. Es la vía que acumula más casos

personas han fallecido en lo que va de 2022 por este motivo. En 2021 se produjeron 9 víctimas



Emergencias Madrid atiende a un hombre de 75 años tras ser atropellado en la glorieta de Marqués de Vadillo, el pasado 30 de agosto

LA BAZÓN \* Lunes. 5 de septiembre de 2022

MADRID 5

número de atropellos.

En lo que se refiere a la zona de los siniestros, y como ocurre casi siempre que se elabora un ranking de distritos, el primero en cabeza es Centro, con un total de 79 accidentes. En todo caso, pisándole los talones se encuentra Carabanchel, que suma 77 siniestros. Entre los destacados también hay que añadir Puente de Vallecas (68), Salamanca (56), Latina (51) y Chamberí, este último con 47 incidencias.

Ciudad Lineal y Hortaleza presentan 45 accidentes, mientras que San Blas-Canillejas ha registrado en los primeros siete meses del año un total de 43. Villaverde (42), Chamartín y Usera 41 en ambos casos-, Fuencarral El Pardo (40), Arganzuela (37) y Moncloa Aravaca (34) continúan en un listado en el que seis distritos presentan cifras por debajo de los 30 accidentes en lo que va de año: Retiro y Tetuán -29 en ambos casos-, Villa de Vallecas (27), Vicálvaro (22), Barajas (17) y Moratalaz, el distrito con menos atropellos a peatones en toda la ciudad: apenas 13 hasta el pasado mes de julio.

### Calles conflictivas

Los datos municipales permiten también identificar aquellas calles concretas en las que se produce un mayor número de accidentes. Así, la calle de mayor longitud de la capital es también la más accidentada: la de Alcalá, que suma un total de 15 incidencias. Con todo, se encuentra relativamente cerca el Paseo de la Castellana y la Avenida de la Albufera, donde ya se han registrado una decena de atropellos en ambos casos. Mientras, otra de las avenidas más emblemáticas de la ciudad, la Gran Vía, ocupa el cuarto lugar con siete siniestros.

Por otro lado, llama la atención el caso de la calle San Bernardo. A pesar de contar con una longitud muy inferior con respecto a las antes citadas –en su caso, apenas 1,5 kilómetros–, se encuentra en un lugar destacado, con seis accidentes hasta el pasado mes de julio. A continuación, con cinco atropellos, figuran las calles de Arturo Soria, Francisco Silvela, Juan Bravo, Serranoy Príncipe de Vergara.

Por su parte, las Avenidas Juan Antonio Samaranch y Rafael iba rra suman cuatro siniestros, al igual que las calles Antonio de Leyva, López de Hoyos, Dolores Barranco, Génova, Oca y Puerto de Balbarán. El Bulevar Indalecio Prieto, en el distrito de Vicálvaro, también presenta la misma cifra

### MAPA DE LOS SINIESTROS EN LA CAPITAL



### SEGUN GRADO DE LESIVIDAD



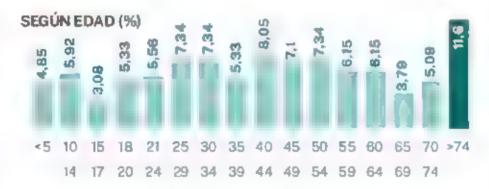

### SEGÚN DISTRITO



de accidentes

Mucho más numeroso es el grupo de calles y avenidas que acumulan tres atropellos en este 2022: las avenidas Ciudad de Barcelona, Entrevías, Manzanares y Las Águilas, así como calles tan populares como Paseo de La Habana, Bravo Murillo, Raimundo Fernández Villaverde, Princesa, Santa Engracia, Velázquez, Paseo del Prado, Goya, Embajadores y General Ricardos, entre muchas otras.

Uno de los últimos incidentes de gravedad registrados en Madridocurrió hace un par de sema nas. Entonces, una mujer de 84 años sufrió un atropello con un Las personas que superan los 74 años, las más vulnerables: suponen uno de cada diez casos

Los distritos de Barajas y Moratalaz son los que menos sucesos de este tipo registran camión de basuras precisamente en la calle Alcalá. En su caso, sufició una fractura de tibia y peroné, lo que provocó su ingreso en el hospital con pronóstico grave. Sin embargo, en la estadística de fallecidos se encuentran algunas de las noticias que más conmoción han causado en la ciudad de Madrid durante este 2022.

Ese fue el caso de Alberto, bombero de profesión, casado y de 45 años, que fue atropellado mientras conducía su bicicleta de bici mad en el distrito de Moratalaz. En aquel momento, Alberto se dirigía a salvar a una gata que se había quedado atrapada en una bajante y el choque tuvo lugar en el carril bici en el que circulaba. Si bien fue operado por los múl tiples traumatismos que sufrió en el incidente, su estado de salud empeoró hasta su fallecimiento a las pocas horas, en el Hospital de La Paz. El autor del atropello, un hombre de 32 años y conductor de autobuses de profesión que se dio a la fuga en el momento del impacto, decidió entregarse a la Policía Nacional al ver en los medios de comunicación que Alberto había fallecido.

El detenido quedó en libertad, y no se le impusieron medidas cautelares. Con todo, la justicia le investiga por la posible comisión de los delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas. El hecho de que el fallecimiento de Alberto fue en acto de servicio ha provocado la puesta en marcha de varias iniciativas ciudadanas para honrar su memoria. Entre ellas, una registrada en la plataforma de Change.org, en la que se pide una placa para la víctima.

### Dos víctimas en Sanchinarro

Antes, el pasado mes de mayo, la ciudad tuvo que afrontar una noticia no menos triste. Dos mujeres de unos 70 años perdieron la vida tras ser arrolladas por un turismo en la avenida Ingeniero Emilio Herrera, en el barrio de Sanchinarro, en el distrito de Hortaleza.

Entonces, el autor del atropello fue un conductor de un vehículo de gran cilindrada que, debido al exceso de velocidad, perdió el control del mismo. De hecho, y según declararon los testigos a la Policía Municipal, el coche llegó a invadir la mediana, en la que se encontraban las dos mujeres.

Los sanitarios del Samur-Protección Civil intentaron reanimar a las víctimas, pero al final solo pudieron confirmar la muerte de ambas, tal y como informó Emergencias Madrid. Ya te Ilamo yo



Rebeca Argudo

### Empezar el año en septiembre

o es verdad que el año empiece en enero. O sí, técnicamente. Pero emocionalmente empieza en septiembre, eso lo sabemos todos. Es septiembre un lunes eterno y brutalista y eso no lo arregia ni el olor a libros nuevos de la infancia ni el de las primeras lluvias de la adultez. Da igual volver al colegio que volver al trabajo, nunca es un suave deslizarse por la ladera mullida de un panda revoltoso. Es más bien el aterrizaje forzoso de un avión de pasajeros tras un vuelo con turbulencias. Pero a mí septiembre me gusta, porque no me gusta el verano y septiembre le echa el cierre. Me paso agosto esperando septiembre. Me gusta dejar atrás las chanclas, el bochorno y las toallas de rizo. Volver a Madrid y sentir que refresca. Pisar las primeras hojas secas, ver las pelis con mantita, rescatar los calcetines de colores. Saber que empieza el año, de nuevo, y que hay uno entero por delante antes de volver al calor insoportable. De septiembre me gusta hasta el nombre: septiem bre. La punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos paladar abajo hasta apoyarse, en el tercero, en el borde de los dientes. No es verdad, eso solo pasa con Lo lita. Perono importa. Septiembre, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Un pequeño empezar de nuevo, tras el descanso merecido, que siempre encierra la promesa tácita de una sorpresa o un reencuentro. Es la vuelta a la vieja rutina y a los nuevos proyectos. A la promesa eternamente incumplida de hacer deporte, comer mejor, cuidarse. Acabar ese libro, empezar ese ensayo, retomar ese cómic. Septiembre puede ser un gran lunes pero también una enorme y lumi-

nosa segunda oportunidad.

:Ánimo!

# LARAZON presenta la nueva oferta editorial que te va a cautivar

Llévate una revista cada día con tu periódico



### **Jueves**

El corazón más actual con la revista Más y Más.

### Sábados

Revista Mía, para la mujer práctica.

### **Domingos**

Fiel a tu cita de siempre, la revista Diez Minutos.

Revistas de venta opcional con el periódico La Razón. Oferta válida para todo el territorio nacional excepto Baleares, Canarias, Melilla, Navarra, País Vasco, Soria, Tarragona, Lérida, Gerona, Galicia y Cantabria.

### **GALICIA Y CANTABRIA**



Disfruta más de la semana con



Revistas de venta opcional con La Razón. Oferta válida solo para Galicia y Cantabria

MADRID 7 LA RAZÓN \* Lunes. 5 de septiembre de 2022

▶ Madrileñ@s. Son una veintena de niñas y jóvenes de entre 4 y 21 años que compiten a nivel nacional. Desde hace cinco años solicitan al Consistorio un espacio para poder entrenar



9 y 15 horas semanales.

Ya en 2020 el Ayuntamiento les concedió una hora, dos días a la sernana, en un polideportivo en La Fortuna, lo cual no cubre las necesidades de un club de competición a nivel nacional. «Esto no se consigue entrenando dos horas a la semana», subraya Chaparro, Además, antes de ceder el espacio provisional para estas dos semanas, el Ayuntamiento de Leganés publicó un comunicado en el que justifican que el club, después de cinco años, aún no tenga un espacio fijo, ya que rechazaron aquel de La Fortuna. Sin embargo, Chaparro explica que «alliya entrenan otros dos clubes de gimnasia rítmica, además de que no pueden rebajar tanto las horas deentrenamiento». Almismotiempo, el Consistorio asegura que el club no «cumple algunos de los requisitos» para este tipo de cesiones,

«No se llega a participar a nivel nacional entrenando dos horas a la semana»

Equipo de RITMADRID

# Las gimnastas olvidadas por el Ayuntamiento de Leganés

Elena Magariños. MADRID

«Nos hemos enterado de que no podemos seguir entrenando rítmica. Nos ban dicho que son cosas de mayores, que van otros a entrenar y nos tenemos que ir». Así exponía, en una carta manuscrita, una gimnasta de I1 años -que, si bien no revela su identidad, sí señala que lleva practicando este deporte desde los cinco-, su angustia al enterarsedequesuclub, el RITMADRID de gimnasia rítmica de Leganés, tenía que abandonar la sede donde ha estado entrenando basta ahora. La misiva, dirigida al alcalde del municipio, Santiago Llorente

(PSOE), reclama que se haga algo para que, desde el Ayuntamiento, se evite que las 20 gimnastas de entre 4y21 años que forman el club se queden sin un lugar en el que desarrollar la que es su pasión.

«Nos inscribimos en Leganés hace cinco años. Desde entonces, hemos solicitado la cesión de un espacio al Ayuntamiento para poderentrenar», explica a LA RAZÓN Ana Isabel Chaparro, fundadora y entrenadora del club. Los años han ido pasando, y la cesión del espacio no ha llegado. «Mientras tanto, alquilamos una instalación en el Colegio Ciudad Escuela Muchachos (CEMU). Pero, este año, la CEMU les ha notificado que tienen que

abandonar el espacio. El motivo: «Ha llegado un club de baloncesto que les pagamás que no sotros y nos han echado», explica la entrenadora. La notificación, además, llegóen verano, «cuando está todo cerrado, por lo que no puedes hablar con los centros deportivos, ni colegios ni nada». En julio habló con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento. «Me respondieron que estudiarían el caso, pero durante todo el mes de agosto no se han puesto en contacto conmigo. Ante la desesperación que teníamos, ya que el día 1 de septiembre era cuando, en principio, volvíamos a entrenar y no teníamos instalación, decidimos empezar con la protesta».

Así, el jueves, coincidiendo con un pleno extraordinario, entrenaron en la calle, a las puertas del Ayuntamiento, El viernes, Chapa rro recibía una llamada de la Concejalía, por la cual se les cedía -ya que dentro de mesy medio comienzan las competiciones «y de modo excepcional»- un espacio para entrepar tres horas el pasado sábado y el de esta semana. «Lo agradecemos enormemente, pero lo que necesitamos es una instalación fija», asevera Chaparro. El espacio que solicitan debería estar disponible, al menos, dos días a la semana, aunque estas niñas entrenan «entre

### Preocupación en las familias de las gimnastas

Los padres y madres de

las deportistas también se han unido a la lucha. «Está siendo un momento dificil, porque tenemos que apoyarlas para que puedan hacer el deporte que quieren, pero no encontramos nınguna salıda. Las lágrimas saleny las tienes que secar», dice Diana, una de las madres de las gimnastas de RITMADRID. «Son niñas que están dispuestas a sacrificar mucho de lo que es una infancia normal», añade Raúl, uno de los padres. «Lo complicado es ver cómo tus hijas, desde que son muy pequenas, quieren darlo todo por un deporte, que se pierden fines de semana, cumpleaños... y, cuando llega algo así, no encuentran el apoyo que necesitan», añade Rocio.

como, por ejemplo, las titulaciones de los técnicos. Algo ante lo que Chaparrono da crédito. «Soyentrenadora nacional, juez internacional, he sido gimnasta durante 17 años aquí en Leganés», dice. «He sido la primera gimnasta de rítmica que ha traído medalla nacional a Leganés durante cuatro años. Puedo seguir con el palmarés, mío y de mis gimnastas, pero creo que está de sobra demostrado», añade, e insiste en que «este palmarés y esta experiencia no lo tiene ninguna entrenadora de Leganés. Lo puedo demostraryellosiosaben. Nosé por qué han argumentado eso».

Como en cualquier práctica deportiva regular, estar un período de tiempo sin entrenar se nota. Más aun cuando se hace a nivel de competición. Y es algo que a estas gimnastas empieza a pasarles factura. «La rítmica es un deporte de repetición para que salgan los ejercicios», apunta Chaparro, por lo que «estar una semana sin entrenar es un retraso». Y ella misma lo reconoce: «Nos da mucho miedo no llegar a las competiciones nacionales, sobre todo porque son niñas que ya tienen pagadas las licencias federativas». Mientras, el clasificatorio de la copa de España, en el que solo se clasifican cinco gimnastas de cada categoría, se acerca.

# MADRID VIVA

Lunes 5.9.2022

### **Tabernarios**

# **Aperturas** en la capital recién salidas del horno

Virrey, Mola Pizza, El Lince, Omeraki y Momus animan la nueva temporada

Todos ponen su granito para que Madrid siga siendo una ciudad viva



Cómo llegar

Alonso
 Martings

Virrey

Dánde

calle Zurbano, 8

Precio 70 euros

Restaurante

### Tatiana Ferrandis, MADRID

A pesar de que los nubarrones se posan sobre el sector a causa de la subida de los precios de las materias primas, la crisis energética y la inflación, numerosos hosteleros y cocineros ponen su granito de arena para que Madrid siga

siendo la ciudad viva que es e inauguran establecimientos que aportan al panorama gastronómico. Comenzamos. César Martín, al frente del templo del producto que es Lakasa, pone su sello en Mola Pizza tras cerrar Fokacha. Ha decidido interpretar el recetario popular italiano en un concepto en el que las pizzas son protagonistas, están elaboradas a partir de masa madre y salen de un horno de piedra, alimentado

por leña de encina como único combustible. ¿Qué pedir? La pizza de morcilla con pimientos confitados, con «guanciale» laminado y aceite de ajo, con lomitos de sar dinas ahumados, pesto con piñones y tomatitos confitados y de solomillo de cerdo ahumado al sarmiento. Imprescindible es la «Mpustarella», un bocadillo de origen napolitano de mortadela con pesto y mozzarella. Alberto Fernández, exbartender de Søddle y Dr. Stravinsky ya se encuentran al frente de Momus, su primer proyecto personal. Situado en Chueca, es una coctelería «purista, de especialidad», dice Alberto, quien trabaja con ingredientes poco habituales en España, como el geranio o la flor eléctrica. Asimismo, utiliza nuevas técnicas de extracción de sabores, como la destilación, la fermentación o la reacción de maillard. Javi Estévez (La Tasquería) se arriesga con un segundo concepto, de nombre Lince, en el que regresa a sus orígenes y propone una carta tradicional más abierta y menos radical con platos como las mollejas de cordero al ajulio. Al frente de la sala está la «barmaid» Nagore Arregui. Alberto Chicote e Imma Núñez ya niedan Omeraki, mientras espe-

ramos con hambre la llegada de Javier Sanz y Juan Sahuquillo, alma de Cañitas Maite (Casas Ibáñez), a Cebo, el espacio gastronómico del hotel Urban en el que Aurelio Morales obtuvo la primera estrella Michelin.

En noviembre, nos sentarernos a la mesa en Tragabu ches, que ocupará el local del durante añosmítico Combarro: «¿Por qué no volver al 98? Es lo que vamos a hacer,

el mejor restaurante andaluz tradicional», explica Dani García. Sí, su intención es conceptualizar el primer Tragabuches (Ronda), donde ejerció de jefe de cocina durante 22 años y obtuvo su primera estrella Michelin en 2000.



Carlos F. Miranda es el cocinero de Virrey

Poco sabemos del segundo concepto en la capital, ya que cuentan con Kea en Vitoria, que tienen entre manos Nagore Irazuegi y Rodrigo García, responsables del buen rollo y mejor comer de Arima. Asimismo, hemos sabido que el Grupo Trocadero toma la capitaly lo hace en el espacio de Commodore. Le Cañí es el local que Alvaro Garcés tiene previsto abrir en octubre en Maldonado, al tiempo que asesorará La Remedios y Doña Remedios, en Hermosilla.

Mientras culmina el proyecto, una buena opción es conocer The Omar, el nuevo concepto de la familia La Ancha en Madrid o a la recién estrenada sede de Piantao. Anoten: Samo's BBQ es un home naje al mundo de las barbacoas a través de los asados y ahumados, los bocadillos, inspirados en las «food trucks» americanas, y las icónicas «smashed burgers»,

Durante una conversación con Mauro Colagreco, nos anunció que tiene previsto abrir en unos

meses una sede de Carne (ya triunfa en Argentina y en Bélgica), la única cadena de hamburguesas del mundo con la certificación de B Cord, de triple impacto económico, social y medio ambiental. Están elaboradas a partir de ali mentos orgánicos y carne de vacuno. Por cierto, hemos leído en Gastroeconomy que Rafa Zafra tiene previsto apostar por un Esti marcentrado en carnes. Y, si javier Goya y Javier Mayor, dos de los ideólogos de TriCiclo, serán los responsables de la propuesta culinaria de WOW, 2023 es el año previsto para la apertura de Nobu Hotel Madrid en el 26 de la calle Alcalá, propiedad de Robert de Niro, Nobu Matsuhisa y Meir Teper Asimismo, el Grupo Paraguas, dirigido por Sandro Silva, Marta Seco y el turco Dogus Group anda con la remodelación del icónico edificio Metrópolis. Por último, poco sabemos del aterrizaje del grupo Joël Robuchon en nuestro país. En concreto en el mítico Em-

### No te pierdas Bikini de lacón

esas tapas de siempre. Pida las bravas de Chamberi «amilhojadas», las mollejitas de ternera con salsa alegre, las clásicas gildas, unos boquerones con piparras o la ensaladilla rusa. Gusta también, el ajillo de corvina macerada y el bikıni de lacón ahumado



LA RAZÓN \* Lunes. 5 de septiembre de 2022

SOCIEDAD 29



El Papa Francisco se dirige a la ceremonia de beatificación de Juan Pablo I en la Plaza de San Pedro

# Beato Juan Pablo «de la sonrisa»

Francisco eleva a los altares al Papa italiano que solo gobernó 33 días, al que presenta como referente de su reforma para lograr «una Iglesia que no cae en el involucionismo»

José Beltrán, MADRID

La Plaza de San Pedro vivió ayer un chaparrón de santidad. Literal mente. La lluvia se hizo presente durante toda la ceremonia de beatificación de Juan Pablo I, el hombre que solo estuvo al frente de la sede de Pedro durante 33 días, un pontificado truncado por un infarto, una repentina muerte rodeada hasta hoy de rumores de complot nunca probados. Más de cuatro décadas después, Albino Luciani fue elevado ayer a los altares por Francisco, que situó su festividad litúrgica el 26 de agosto, fecha de su elección como Papa.

«Hermanos, hermanas, el nuevo beato vivió de este modo: con la alegría del Evangelio, sin concesiones, amando hasta el extremo», ensalzó el pontífice en una ceremonia singular, no solo por ser el último Papa fallecido en el siglo XX, sino por la multitud congrega da en la eucaristía teniendo en cuenta que se trataba de un único beato como protagonista.

Aunque el referente de Jorge Mario Bergoglio es Pablo VI y el Vaticano II como fundamento de su pontificado, ayer Francisco se remitió a Albino Luciani para justificar su modelo eclesial de la pirámide invertida: «Él encarnó la pobreza del discípulo, que no implica sólo desprenderse de los bienes materiales, sino sobre todo vencer la tentación de poner el propio 'yo' en el centro y buscar la propia gloria».

Al presentar a Albino Luciano como modelo de católico, durante la homilia subrayó cómo «siguiendo el ejemplo de Jesús, fue un pastor apacible y humilde». «Con su sonrisa, el Papa Luciani logró transmitir la bondad del Señor», aseveró, para rogar a Dios el don de que cada creyente «obtenga 'la sonrisa del alma', que es transparente, que no engaña».

Además, el pontífice argentino se apoyó en el gesto risueño del

que fuera patriarca de Venecia para justificar su reforma que tiene como base la exhortación «Evangelii Gaudium» -La Alegría del Evangelio-. Ni más ni menos que hasta diez referencias sobre el modelo eclesial por el que apuesta Francisco le remitieron a la sonrisa del beato: «Es hermosa una Iglesia con el rostro alegre, el rostro sereno, el rostro sonriente, una Iglesia que nunca cierra las puertas, que no endurece los corazones, que no se queja ni alberga resentimientos, no está enfadada, no es impaciente, no se presenta de modo áspero ní sufre por la nostalgia del pasado cayendo en el 'involucionismo'».

En contraposición al último Papa italiano hasta la fecha, el pontífice argentino reflexionó sobre las erradas motivaciones para ser cristiano. «Detrás de una perfecta apariencia religiosa se puede esconder la mera satisfacción de las propias necesidades, la búsqueda del prestigio personal, el deseo de tener una posición, de tener las cosas bajo control, el ansia de ocupar espacios y obtener privilegios, y la aspiración de recibir reconocimientos, entre otras cosas», comentó, apostillando a continuación: «Esto sucede hoy entre los cristianos».

En esta exposición sobre el ser cristiano, también alertó de los falsos salvadores « El estilo de Dios es distinto», aseveró Francisco, en tanto que «no quiere seducimos con elengaño, no quiere distribuír alegrías baratas ni le interesan las mareas humanas». «No profesa el culto a los números, no busca la aceptación, no es un idólatra del

Para el pontífice argentino, Albino Luciani es un modelo de «pastor humilde y apacible» éxito personal», sentenció el Papa sobre la tentación del «encanto de la popularidad».

Este modelo de liderazgo eclesial no pasa para Francisco por «entrar en una corte o participar en un desfile triunfal, y tampoco recibir un seguro de vida». «Al contrario, significa cargar la cruz», subrayó Bergoglio, como reflejo del «amor que se da hasta el extremo, sin medidas y sin límites». «La medida del amor es amar sín medidas», añadió. En paralelo, reclamó alos presentes apuntar con sus proyectos «hacia lo alto» para «no vivir a medias».

Luciani es el quinto Papa del siglo XX que llega a los altares. Y se logra tras la aprobación de un milagro por intercesión que permitió la curación en 2011 de una niña argentina de once años con una grave encefalopatía, después de que su madre rezara al pontifice italiano. En una celebración cargada de simbolismo. La reliquia ofrecida en el altar es un texto que escribió en 1956 incrustado en una piedra de su pueblo, Canale d'Agordo. El tapiz con el retrato del beato que presidía el acto estaba firmado por el artista chino Yan Zhang, un guiño sobre la amigable autoridad romana sobre la comunidad católica frente al régimen comunista.

# La ciudad de Madrid acoge el 31º Congreso Mundial de Buiatría 2022

Casi 3.000 profesionales del sector de 73 países se reunirán en el auditorio del Palacio Municipal de IFEMA MADRID

Judit Molina, MADRID

La Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina de España (Anembe), que reúne a 1.400 veterinarios especialistas en ganado bovino, es la encargada de organizar el 31 Congreso Mundial de Buiatría [World Buiatrics Congress (WBC)] por delegación de la Asociación Mundial de Buiatría (WAB), compuesta por 53 asociaciones profesionales de todo el mundo, con más de 50.000 asociados que desarrollan su actividad en el ámbito de la buiatría, la veterinaria especializada en rumiantes de producción.

Desde hoy, y hasta el 8 de septiembre, el auditorio del Palacio Municipal delFEMAMADRIDacogerá a los mayores especialistas en esta materia a nivel mundial y esta edición conseguirá batir todos los récords de asistencia con 2.770 congresistas inscritos de más de 73 países, casi un 20 % más de la cifra registrada en la más concurrida, celebrada en Dublín en 2016, con unos 2.300 participantes.

Durante los días en los que se celebra el congreso se llevarán a cabo más de 1.000 intervenciones donde se tratarán temas relacionados con la labor de los veterinarios de rumiantes y se darán a conocer las últimas novedades e investigacionescientificas anivelinternacional. Joaquín Ranz, presidente de Anembe, ha afirmado que «desde el comité organizador hemos querido impregnar el WBC con el estilo que nuestra asociación ha ido aportando en los últimos años a sus congresos y algunas experiencias novedosas como en el último celebrado en

España se convierte desde hoy en el país anfitrión de este encuentro bianual de repercusión mundial

El programa científico desarrollará veinticuatro bloques temáticos Sevilla, que fue el más grande de los realizados hasta ahora».

Por ello, además de un completo programa científico con veinticinco topics de diferentes especialidades de la veterinaria bovina, ovina, camélidos y alpacas, y los mejores ponentes del momento encada uno de los temas principales, se han or ganizado para cada jornada mesas redondas con las cuatro mejores presentaciones orales y con los dos ponentes principales, donde se podrá interactuar con ellos sobre los aspectos más relevantes de cada una de sus exposiciones.

Alfinal de cada jornada científica, se llevará a cabo la sección denominada «Vip Presentation», abierta a la sociedad en general, a la que podrá asistir cualquier persona previo registro.

En ella se abordarán temas de actualidad vinculados a la labor del veterinario de granja, tales como la importancia de una nutrición completa y equilibrada en las personas, la reducción de emisiones de metano por medio de la eficiencia productiva, la importancia de la ganadería para evitar despoblamiento rural y la limpleza de los montes para evitar los incendios forestales que estamos sufriendo.

La parte teórica se complementará con temas más practicables, con seminarios y con talleres desarrollados por los ponentes principales; además, las empresas patrocinadorastambiéntendránsuespacio con seminarios propios de alto nivel.

En este sentido, el miembro del comité organizador del Congreso Marco Sánchez-Moreiro, veterinario oficial e inspector facultativo sanitario, subraya que la percepción que tiene la sociedad de los buiatras es, a día de hoy, «parcial y reduccionista». «La población de a pie ignora -alerta- que la salud humana depende del buen estado de los animales y que, cuando chequeamos a las vacas de tuberculosis o controlamos la pasteurización de la leche en las industrias y los residuos de medicamentos en la cadena alimentaria, estamos realizando prevención para las personas, luchando contra la zoonosis, esa palabra tan conocida desde la pandemia de la Covid 19». «El control del bienestar en granja, en el transporte y en el matadero, reforzado ahora con cámaras de videovigilancia, es clave para la salud animal, pero también para la salud pública», afirma.

El presidente del Comité Cienti fico del WBC. Gumersindo de la Riera, ha subrayado que «por primeravezhemos decidido pedira los ponentes estrella de cada bloque que organicen un taller práctico sobre otro aspecto relacionado con su topic, pues consideramos de gran valor la posibilidad de disponer de talleres prácticos en grupos reducidos sobre nuevas técnicas para favorecer la interactuación con los ponentes, en fanto en cuanto se trata de profesionales muy destacados en sus ámbitos de trabajo y que vienendetodaslaspartesdelmundo». Para este apartado del programa es necesaria inscripción previa.

En el transcurso del Congreso se entregarán una serie de premios, entre los que destacan el Premio al Logro del Bienestar de Rumiantes y el Premio de investigación sobre el Bienestar de los Rumiantes, dotados con 10.000 euros, con el cual se reconocerá al mejor trabajo en esta materia. Asimismo, se otorgarán otra serie de premios y becas a jóvenes veterinarios y estudiantes de Veterinaria, con una dotación de 23.300 euros.

Por último, recordar que el programa social ofrecerá una agenda muyatractivapara todos los asistentes extranjeros, que incluye una visita a una finca de cría de toro bravo, un tour a Toledo y al Madrid monumental, una cena de gala en el palacio del Negralejo y un broche final en el ruedo de la plaza de Las Ventas con Jam session y concierto.

President,
World Association For Buiat

The 30 World

Appendix

The 30 World

Emile Bouchard, en la 30° edición del World Buistrics Congress

RIMOTOS

ENTREVISTA Fernando Aguilar Director comercial del canal tradicional de Main Paper

# "Innovamos siguiendo las tendencias del sector para ofrecer precios al alcance de todos"



Main Paper es una empresa de referencia en el sector de la papelería gracias a una filosofía de trabajo basada en el compromiso con el sector y con el mercado. Para conocerla con más detalle, hablamos con Fernando Aguilar, director comercial para el canal tradicional. ¿Cuáles fueron los orígenes de Main Paper?

La empresa iníció su andadura hace 16 años con la importación de tipo de artículos del sector multiprecio y cinco años después se especializó en los productos de papelería y material escolar. Como todos los inicios, fueron años duros y de mucho esfuerzo y trabajo, pero poco a poco la estructura fue formándose y ganando posicionamiento en el sector.

¿Qué factores han contribuido al exito de la empresa en estos años?

Los principales factores han sido el trabajo duro en equipo, la apuesta definitiva por conseguir productos de calidad a buen precio y, por supuesto, las ganas de seguir creciendo y mejorando día a día para ofrecer a nuestros clientes lo que el mercado demanda en todo momento.

Esto ha sido posible gracias a una filosofia de trabajo basada en diversos pilares, como la voluntad de contribuir al crecimiento de nuestros clientes, el desarrollo continuo, la apuesta por la garantía de la calidad de nuestros productos o el crecimiento integral de nuestros trabajadores junto a la empresa, que nos ha llevado a todos a trabajar con entusiasmo y una gran motivación profesional.

¿En qué se ha traducido esa forma de trabajar?

Creo que el mayor logro de MP ha

sido desarrollar día a día un amplio catálogo de artículos que cubre todas las necesidades de nuestros consumidores. En este sentido, escuchar todas las inquietudes de los chentes para ir creciendo juntos ha sido fundamental. Tanto, que muestro crecimiento ha ido siempre parejo al de nuestros chentes.

¿Existe una marca o línea de productos estrella en su catálogo?

Nuestra principal marca es MP, que representa un amplio abanico de productos de papelería, oficina y coloreado infantil, aunque me gustaria resaltar toda la línea de material escolar, que es ejemplo de gran variedad y cabdad.

¿Dónde radica el éxito del buen posicionamiento de MP?

Una de nuestras virtudes es que no dejamos de trabajar duro y buscar nuevas posibilidades para seguir creciendo. Intentamos mejorar nuestros productos, innovar siguiendo las tendencias del sector y, por supuesto, ofrecer precios competitivos al alcance de todos.

Esa forma de trabajar en España nos hace seguir avanzando cada año a un ritmo muy importante internacionalmente, donde ya estamos vendiendo en más de 30 países. La exportación representa actualmente alrededor del 15 % del total de nuestra facturación, pero la idea es seguir creciendo tanto en los países europeos y

Main Paper cuenta con 160 empleados, un almacén de 20.000 m² y un showroom de 300 m²

La empresa ofrece un completísimo catálogo con más de 5.000 referencias de calidad en productos de papelería, manualidades, bellas artes o material escolar, etc.

latinoamericanos donde ya estamos presentes como en otras zonas de esas regiones.

¿En qué proyectos trabajan para fortalecer su presencia en el mercado?

Actualmente, tenemos varios proyectos importantes en estudio para dar un aporte extra al canal tradicional de papelería. Hemos forialecido nuestra red comercial con profesionales con mucha experiencia en el sector y, además, hemos desarrollado diferentes acciones de marketing y publicidad, algo que siempre ayuda.

¿Cómo se ha adaptado Main Paper a los cambios que ha experimentado el sector?

En MP apostamos sin fisuras por la digitalización corporativa y podemos presumir de tener las aplicaciones y los sistemas informáticos más avanzados. Todo esto nos ayuda no solo a crecer como compañía, sino también a ofrecer a nuestros chentes diferentes herramientas para su crecimiento personal.

¿Y si hablamos de sostenibilidad?

Desde hace tiempo, Main Paper apuesta por el cuidado del planeta en el día a día en nuestras instalaciones. Además, estamos realizando estudios y ensayos con diferentes envases respetuosos con el medioambiente. De hecho, muchos de nuestros artículos ya contienen componentes ecológicos o métodos de fabricación respetuosos con el entorno. Todavía nos queda mucho camino por recorrer en este aspecto, pero sabemos que el futuro pasa por apostar claramente por ello.

¿Es posible incentivar esa apuesta sostenible desde la industria de papeleria?

Sin duda, pero para ello es absolutamente necesaria la unión con los consumidores. Necesitamos fomentar la concienciación global de toda la sociedad, pero la industria debe ofrecer productos fabricados con materiales ecológicos. Hay que hacerlo bien desde la base.

¿Cuáles son los retos de futuro de Main Paper?

Nuestro principal reto es que nuestros clientes sigan creciendo. Eso sería buena señal para todo el sector. Además, nuestra compañía tiene unas previsiones optimistas de crecimiento que nos incitan a seguir esforzándonos día a día por mejorar la calidad de nuestros productos y por buscar nuevos artículos para sorprender a los consumidores. Por otro lado, nuestro deseo es que todos nuestros proveedores, clientes y empresas del sector tengan un buen año y que se nos olvide todo lo malo que hemos pasado. Eso será signo de que el mercado está vivo y en crecimiento.







mainpaper.com

El retrovisor

1972

La tragedia fue vista en todo el mundo a través de la televisión, en directo. Hoy, precisamente, se cumplen 50 años de la «Masacre de Munich», ocumida durante la 20 edición de los Juegos Olímpicos de verano. Ese día un comando de terroristas palestinos, «Septiembre Negro», tomó como rehenes a 11 de los 20 integrantes del equipo

olímpico de Israel. Al final, murieron los 11 atletas israelíes, 5 de los 8 terronstas y un policía alemán. A pesar de ello, el presidente y otros miembros del COI decidieron que los terroristas no podían condicionar la celebración de los juegos, aunque al día siguiente se celebró en el estadio olímpico un memorial por los muertos. POR JULIO MERINO



San Sebastián

Primera jornada de traineras de la bandera de La Concha Este domingo, se ha celebrado en San Sebastián la primera jornada de las regatas de traineras de la edición 2022 de la Bandera de La Concha, que ha concluido con los remeros de Urdaibai muy bien colocados para llevarse el mejor premio de la temporada, aunque las embarcaciones Donostiarra y Hondarribia, a siete segundos de diferencia, y Getaria, lucharán por el triunfo el próximo domingo. En la categoría femenina, Orio se impuso con el mejor tiempo, completando la clasificación las traineras de Arraun Lagunak, Hondarribia y Donostiarra. La Bahía de La Concha, registró una gran asistencia de público.

#### Madrid

### La mira lúcida de Francesc Català-Roca en la sala El Águila

La Sala El Águila, de Madrid, acoge la exposición «Català-Roca. La lucidez de la mirada» que rinde homenaje a una de las grandes figuras de la fotografía contemporánea española en el centenario de su nacimiento. No en vano, está considerado como uno de los grandes autores de la fotografía humanista documental de la posguerra española y un renovador del lenguaje fotográfico nacional. Abierta hasta el próximo 18 de septiembre.



Obituario Charlbi Dean (1990-2022)

# Última ganadora de la Palma de Oro



egún se informó desde Nueva York por varios medios especializados, la actriz sudafricana Charlbi Dean habría fallecido con apenas 32 años de edad. La joven, protagonista de «El triángulo de la tristeza», se había alzado junto a su director Robert Östlund con la ultima Palma de Oro del Festival de Cannes, el reconocimiento más prestigioso de uno de los certámenes de cine más importantes del mundo. La película, de hecho, está programada dentro de la sección Perlas del próximo Festival de San Sebastián, y su estreno (ahora póstumo) se dará en salas españolas el próximo 7 de octubre.

#### Actriz y modelo

Natural de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), su carrera estaba a punto de despegar tras participar en varias series del canal juvenil The CW. Debutó como modelo a los seis años. en comerciales de televisión y catálogos de moda infantil. A los doce años firmó un contrato con la agencia de modelos Alfa Model Management. Además, había participado en producciones como «Spud», «Don't Sleep» o «Can't have you» en los últimos años. En la película de Östlund daba vida a una supermodelo, de nombre Yaya, que era una más de las ricas e influyentes personas que quedaban atrapadas a modo de sátira. Las circunstancias de su fallecimiento las calificaron como una enfermedad repentina.

LA RAZÓN • Lunes. 5 de septiembre de 2022



#### El libro del día

«La muerte contada por un sapiens a un neandertal» Juan José Miltás y Juan Luis Arsuaga ALFAGUARA 312 páginas, 18,90 euros

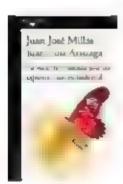

ras la fiesta de la inteligencia que emanaba de la primera entrega, el escritor y paleoantropólogo vuelven a reunirse, esta vez para hablar sobre el abismo que rodea al final de la vida. En este volumen tratan aspectos como la muerte, la eternidad, la longevidad, la enfermedad, el envejecimiento, la selección natural, la muerte programada y la supervivencia. De nuevo, humor, biología y naturaleza se reúnen a través de estos dos personajes, el sapiens y el neandertal, que reflexionan funtos para dar al lector una nueva. perspectiva sobre nuestra especie.



La obra «Skate to milk», de Baan Norg Collaborative Arts and Culture, forma parte de Documenta 15, la icónica feria de arte de Kassel

# **El fracaso** de la mirada occidental

Pedro Alberto Cruz

ay que reconocerle, de partida, un elemento positivo a la Documenta 15 de Kassel, frente al «más de lo mismo» de las ediciones anteriores de este evento artístico quinquenal, la presente convocatoria no dejará indiferente a nadie. Partidarios y detractores se multiplican, e impiden un posicionamiento neutro o de perfil bajo ante un planteamiento que, cuanto menos, pretende aportar una alternativa al sistema occidental de consumo del arte. Por lo pronto, Documenta 15 comenzó con un escándalo; la pancarta «Justicia Popular» del colectivo de artistas Taring Padi fue retirada ante las acusaciones de antisemitismo. Este incidente ocasionó la dimisión de la directora general de Documenta, Sabine Schormann. Durante varios días no se habló de otra cosa, y parecía que la Documenta 15 quedaría eclipsada por el escándalo de la censura. Pero, cuando la calma regresó, se volvió a hablar de arte y, por tanto, de la arriesgada propuesta realizada por el colectivo indonesio ruangrupa, encargado de comisariar esta última edición.

Con una ya dilatada historia que arranca en el año 2000, ruangrupa se ha desmarcado de los modelos imperantes hasta el momento en Documenta para tejer una red de proyectos colaborativos, en la que lo importante es el «hacer» y no el teorizar. Si tuviéramos que resumir el complejo sistema de trabajo del que parten, dos serían los conceptos: el de «lumbung» y el de «cosecha». «Lumbung» es un término agrícola

del vocabulario vernáculo indonesio que hace referencia a un granero de arroz donde una comunidad rural almacena conjuntamente sus cosechas para administrarlas colectivamente. Ruangrupa utiliza la idea como una metáfora que impregna cada uno de los trabajos mostrados en Documenta: el arte se convierte en un conjunto de recursos que es gestionado colectivamente, de una manera solidaria y horizontal. Por otro lado, «cosecha» es el conjunto de registros artísticos de todos aquellos encuentros y discusiones que han mantenido, durante los últimos tres años, los diferentes colectivos invitados, y que pueden adquirir la forma de una nota, una historia escrita, un dibujo, una escultura, una instalación, un vídeo o una pieza de sonido.

Y he aquí cuando todo se complica para el espectador occidental. Documenta 15 es probablemente el primer evento artístico internacional que no realiza ninguna concesión at sistema de arte occidental. Baste decir que, en la selección de artistas, no hay norteamericanos y, salvo el caso del español Santiago Cirugeda, los europeos pertenecen a la etnia gitana y, por lo tanto, no forman parte del «mainstream» ni de sus sucesivos círculos concéntricos. Asia, África, y Latinoamérica aportan el núcleo fundamental. Y lo hacen, además, en unos términos que bloquean por completo todos los resortes de los que se vale usualmente el espectador occidental para experimentar el arte. En primer lugar, existe un modelo genérico de trabajo común, pero no hay ningún discurso marco que genere un relato. Uno de los aspectos que más turba es la ausencia del concepto de «autor». A esto se le añade el hecho de que las diferentes obras desafían el sentido de «síntesis» del lenguaje artístico occidental y se expanden mediante un desconcertante «horror vacuí». Pero, entiéndase bien, tal dificultad no conlleva un cuestionamiento de la propuesta de ruangrupa. Ha desbaratado el modelo artístico de occidente, hasta el punto de tornarlo inoperativo y, por ende, incompetente para descifrar las experiencias colaborativas de Documenta. De ahí que, quien se enfrente a ellas, o cambia rápida y drásticamente de paradigma, o se sentirá un alienígena.

## Cultura / Selvático animal



Rebeca Argudo, MADRID

o es casualidad que algunas de las más populares y queridas canciones del rock español luzcan. la firma de Sabino Méndez, como también la lucen algunas de las más flamantes columnas de opinión actuales -aquellas que una querría firmar o libros tan inclasi ficables como «Literatura Univer sal», y aquel «Corre, Rocker» con el que provocaba en el año 2000 todo un sismo en su grey. Si el éxito parece cosa inusual, conseguirlo en todas las disciplinas en las que uno se adentra parece ya casi alquimia. Pero es Sabino uno de esos raros talentos al que, sin embargo, la gloria y la fama se la traen al pairo. «¿Cómovoya preocuparmeporlas glorias de la inmortalidad artística si la ciencia ha demostrado ya que nuestro universo desaparecerá?», se pregunta divertido, «lo que verdaderamente prevalece y me acompañará hasta que me muera es la extraña emoción que le recorre a uno la espina dorsal cuando está en un concierto y ve que diez mil personas cantan juntas una secuencia de palabras que recuer do perfectamente cómo las inventé a solas hace muchos años en el comedor de casa de mis padres». Y es que sus canciones siguen emocionando de igual manera a los que las cantaban entonces y a los adolescentes de hoy. Y pese a ello, nuncafue Sabino la típica «rock and roll star», aunque protesta cuando se lodigo: «¡Claro que fui una rocanrol star! Fui todo un guitarrista de rock. Malo, pero guitarrista. Pui una rocanrol star al estilo peninsular y adolescente, que son las que vale la pena ser. Y fue muy divertido. Lo que pasa es que en seguida resultó aconsejable apearse de ese personaje. Ahora bien, con veinte años era un sueño muy estimulante».

Un estimulante sueño al que, sin embargo, renunció, dejando la banda que había creado con Loquillo. «La versión más mítica y rockera», cuenta, «es la que achaca

El compositor ha conseguido un éxito inusual: el de todas las disciplinas a las que se ha adentrado. Autor del cancionero del rock español, reflexiona sobre temas como la cancelación o el nacionalismo

# Sabino Méndez:

«Los mejores escritores jóvenes españoles están en las columnas de opinión»

mi marcha del grupo amisadicciones, pero no es exacta. La decisión la habría tomado igual sin estupefacientes. Llevábamos toda una década de éxito juntos desde adolescentes y teníamos que hacer cada uno su camino para saber con certeza quienes éramos cada uno personalmente. Simple proceso de madurez». Permanece sin embargo la amistad con el que fue compañero, al que hoy siguen identificando las canciones de Sabino. «Los dos somos parte del otro, por

eso conservamos una buena amistad. Las canciones no serían las que son sin el carisma de su interpretación y él no sería el que es sin ese repertorio. Somos más que amigos, casí hermanos», añade con cariño. «Y como todos los hermanos, a veces el otro nos tiene hasta el gorro con sus particularidades y otras veces no podemos pasar sin ellas. Ni él ni yo renunciariamos a todo lo que hemos compartido, las extraordinarias experiencias y todo lo que nos hemos reido juntos con multitud de copas y brebajes. A veces comentamos que nos parece increíble lo que nos ha pasado». Y fue así: tras años en la música, reconocido compositor ya entonces, cuelga la guitarra, decide entrar en la universidad y comienza a estudiar filología, Con un par, «Es que estaba fascinado por los misterios de la escritura. Quería saber más. Casi todo en mi vida se ha guiado siempre por el objetivo del placer y del reto de la curiosidad; resolver enigmas y hacerme preguntas. In cluso muchas veces las decisiones más contraindicadas o arriesgadas han tenido ese motor».

#### La disidencia está servida

Pocos misterios guarda ya la escritura para él. Brillante columnista de opinión, compañero en las páginas de este diario, algo hay de la estrella del rock en sus palabras. «Empecétocando la guitarra como un adolescente punk y eso marca. No quiero decir que odie a la humanidad, ni mucho menos, pero digamos que no me entusiasma precisamente el ser humano como género. Con lo cual la disidencia permanente está servida. Pero la actual rockstar del periodismo es el tertuliano, no el columnista. La situación del columnista hoy es la contraria a hace años. Ahora el columnista es el gourmet de la escritura periodística, porque cada vez se habla más y se lee menos. Afortunadamente, eso ha creado toda una generación de columnistas jóvenes de gran calidad, yo diria que incluso con más calidad como escritores que el simple novelista. Muchos de los mejores escritores jóvenes españoles actuales están en las columnas de opinión y, en esa búsqueda de la adjetivación exacta, Umbral también tuvo su peso y creó escuela. Adjetivar es juzgar, al fin y al cabo». Y el Sabino lector los conoce a todos y los disfruta: «Leo a todos esos columnistas jóvenes (si es que se puede seguir llamando jóvenes a gente en los 30 y 40 años). En muchos de ellos reencuentro lo que me gustaba leer en Ibargüengoitia, en S.J. Perelman, en Guillermo Sheridan.



en el Pla joven, en Agustín Calvet «Gazieb», en Eugenio Xammar, en Julio Camba, en Chaves Nogales... Sospecho que muchos de ellos bantransitado por esa trayectoria de lecturas previas porque la ironía, la hipérbole, se practica con gran talento». Habiamos también del estado actual del debate público, de la cultura de la cancelación. Le recuerdo su canción «La mataré»,

**Opinión** 

Sabino solitario

#### Javier Menéndez Flores

Estaba guapo Marlon Brando con aquella perfecto y la gorra ladeada sobre su robusta cabeza, apoyado en su Triumph Thunderbird del 52. James Dean era una tormenta con patas en su rebeldía porque sí, o a la derecha del paraíso, o bañado en petróleo y más solo que un perro. Elvis sonreía como sólo saben hacerlo los díoses, y cada uno de sus movimientos despedía el erotismo de

los vencedores. Y sonaban las alentadoras canciones de Eddie Cochran. Y Lou Reed susurraba versos desde el infierno. Y Bowie era un marciano al que no podías dejar de mirar. Cuando Sabino Méndez absorbió con avaricia todo aquel imaginario, aún era un niño. Pero su hambre de épica lo empujó a rellenar cuadernos de historias que con suerte verían algún día la luz.

Igual que en una novela o una película, hay un salto temporal y estamos ya en otro escenario. En un escenario, de hecho. El tipo

alto que canta, y que monopoliza los focos, recita las letras que, en noches de fiebre e insomnio, inventó el guitarrista que está detrás de él. Ese músico con chupa de cuero que toca como si no se encontrara allí. Y sólo este parece saber que para que la proa corte las aguas se necesitan unas velas poderosas. En los años ochenta, él, Sabino, fue esas velas. O por ser precisos: sus relatos, capaces de apresar emociones universales.

Tres cumbres del rock español llevan su firma, Rock 'n' roll star, Cadillac solitario y





Los canceladores son la enésima versión de las damas de la templanza de las películas del oeste»

«Ni Loquillo ni yo renunciaríamos a todo lo que hemos compartido. Somos casi hermanos»

cuando aparecí entre el grupo fundador de Ciutadans, incluso aunque nunca militara en el partido. Defender algo que no fuera nacionalista ya me convertia en un hereje y un proscrito, lo cual te puede dar una idea del valor sectario y democrático de cada una de las opciones. El extremismo desgraciadamente no terminará jamás bajo ninguna de sus formas. Es un defecto de fábrica muy desagrada ble del ser humano. Pensar cuesta más esfuerzo que creer». Barcelonés hasta la médula, desde esa disidencia que es hoy allí no declarase nacionalista, reivindica su amor por la ciudad: «Me encanta mi ciu dad. Me encanta su clima, su geografía, su comida. De Madrid me encanta su gente, su grandiosidad, su actividad, sus perspectivas amplias. Barcelona es más cálida pero más ñoña. Madrid es más revitalizante intelectualmente. Te mantiene más vivo, aunque estresa. Madrid es una maravilla. Cuando lo digo en mí ciudad de nacimiento eso irrita, porque la rivalidad se ha convertido ya casi en algo estúpidamente patológico. Es un privilegio disfrutar de ambas ciudades y de una dualidad como esa: mar y meseta a gran altura. Ya la querrian para sí los franceses o ingleses que los pobres solo tienen una: Londres o París, sin competencia».

inspirada en la rumba catalana y en las extremas canciones de Los Chichos y Los Chunguitos, y me preguntosihoy podría escribirla. «Solo alguien con una mente muy sucia puede pensar que es una apología una canción que consiste, precisamente, en un retrato y una explora ción de los tenebrosos rincones del maltrato. Los canceladores no son más que la enésima versión de las

ridículas damas de la templanza de las viejas películas deloeste. No hay que hacerles nicaso. Como mucho, creemos el club de defensa de los cancelados, quienes pronostico alegremente que serán tratados como héroes rebeldes dentro de pocas generaciones, el mismo día que los hípsters descubran perplejos en el geriátrico que sus flácidos tatuajes ya no estan de moda. Por-

que vamos a seguir escribiendo canciones y libros como esos, que no quepa duda. Estaría bueno que un crítico de "El País" nos dijera lo que se va a escribir en el futuro. Eso no es un crítico sino un pitoniso».

Hablamos también del independentismo catalán, claro, de esa es pecle de religión que al que más y al que menos, sobre todo si se participa activamente en el debate público, y Sabino lo hace, ha costado amigos. «Yo no he retirado la palabra a ningún amigo ní he deja do de quedar con él porque se con virtiera en independentista», explica, «opción que me parece errónea pero legitima. Desgraciadamente, no puedo decir lo mismo a la inver sa. Algunos amigos nacionalistas me retiraron la palabra y dejaron de responder a mis invitaciones

En las calles de Madrid. Sólo por esas canciones merece un monumento. Porque si las metes en un robot de cocina, el guiso que sale lo tiene todo. Y porque medio país se ha emborrachado, enamorado o llorado con ellas, y al lado de eso la fama es calderilla.

Catalán con los balcones abiertos, Sabino definió la Movida con una suerte de eslogan: «Tomamos las calles, las camas, los bares y las galerías». Fue por entonces cuando un aguijonazo le reveló «la aspirina total», aunque pronto los arcoíris se transformaron en

postales tenebrosas. A punto de sucumbir, un aliento impensado entró en él y le entregó un flotador cargado de respuestas. Y dejó la música por un tiempo y se puso a estudiar, porque quiso vivir y ser mejor. Puede que los días perfectos fueran sólo una ilusión, o quizá no. Pero en los desvanes de la culpa la duda cotiza a la baja, y siempre que el pasado vuelve deja un regusto salobre en el

Las poses estudiadas al milímetro y las frases efectistas pero huecas, memorizadas

con el único propósito de epatar, nada saben de la majestad. La majestad tiene que ver con mantener el tipo aunque dentro de uno se esté librando una guerra. Es estar jodido y pensar, inexplicablemente, en Steve Mc-Queen y Ali MacGraw tumbados en una cama repleta de dólares. O en los Beatles despidiéndose del mundo en una azotea de Londres. O en Robert Redford dormido en un taburete y Barbra Streisand sintiéndole entero con sólo rozarle el flequillo. O en aquel concierto en el que el público y los

demás músicos se desvanecieron y sólo quedó él, Sabino. Y uno de sus héroes de la infancia surgió como en un sueño, le guiñó un ojo y levantó el pulgar. La misma noche en que entendió a qué sabía la gloría.

Cadillac solitario es el canto de un corazón roto, pero resulta imposible saber cuántos otros corazones ha unido. Cada día, con ella de fondo, alguien comienza a teclear: «No encontraba una excusa para escribir te...». La vida, tantas veces una balada a deshoras.

## Cultura



Penélope Cruz, ayer en el Festival de Venecia en promoción de la película «L'immensità», presenteda a la competición oficial

# Penélope Cruz salva Italia

En «L'immensità», la actriz interpreta a una madre, esta vez encarcelada en el machismo de la Italia de los sesenta

Sergi Sánchez, VENECIA



En el reino de la autoficción, el yo se conjuga en tercera persona.

El yo es otro, como decía Rimbaud, sin dejar de ser él mismo. Superado el insufrible narcisismo del «Bardo» de Iñárritu, ayer, a concurso en la Mostra, dos cineastas el italiano Emanuele Crialese y la francesa Rebecca Zlotowski— aprendían, con desigual fortuna, a desempolvar sus diarios íntimos para rescatar periodos cruciales de su vida e intentar convencernos de la universalidad de sus crisis.

En «L'immensità», Penélope Cruz aspira a repetir Copa Volpi con el papel de una madre que, encarcelada en las tradiciones ma chistas de la Italia de los setenta, deja consumir su vitalidad a la sombra de un marido violento e infiel, expuesta a la escrutadora mirada de sus tres hijos, especialmente la mayor, Adriana, que a su vez pasa por una crisis de identidad de género, Cuando Crialese confesó ayer que la película se inspira en «su infancia transfigurada» y afirmó que Adriana no representaba a «nadie», contradijo lo que unos días había confirmado en una entrevista para la revista «Variety»: que Adriana era su alter ego, y así declaró por primera vez que era transgénero. Ayer, en rueda de prensa, remató el «outing»: «Lamejor parte de ser hombre es ser mujer, mantengo viva en mí esa bipo-

#### Vitalidad mediterránea

Bajo los ojos de Adriana, que quiere llamarse Andrea, la madre, cómplice pero aplastada por la figura paterna, intenta sobreponerse a su incipiente depresión bailando y cantando el «Rumore» de Raffaella Carrà, siendo tolerante con sus hijos, y rompiendo con las convenciones sociales cuando se aburre. Cruz, que es una especialista en madres («en cinco de las siete de las películas que he hecho con Pedro Almodóvar he sido madre, y tengo un instinto maternal muy

fuerte»), combina con sutileza el sentimiento de soledad y aislamiento con una contagiosa vitalidad mediterránea, peroni siquiera ella es capaz de levantar una película tan laxa en sus intenciones. «L'immensità» toca varios temas delicados -la violencia doméstica; la disforia de género; la transformación del espacio urbano, que aniquila a los pobres del paisaje que invaden los privilegiados; la asumida misoginia de las sociedades la tinas-pero lo hace de una manera un tanto deslavazada, como si Crialese no supiera cómo dar consistencia dramática a su propia vida.

Mucho más acertada está Rebecca Zlotowski al recrear su relación con el cineasta Jacques Audiard en «Les enfants des autres». En la película ella es Rachel (Virgi-

La actriz aspira a repetir Copa Volpi con el papel de una madre a la sombra de un marido infiel nie Efira), profesora de instituto, y éles Ali (Roschdy Zem), diseñador de coches. Han coincidido en una clase de guitarra, y se enamoran. Ella quiere tener un hijo, él tiene una hija de una pareja anterior. Zlotowski explica de una forma muy natural lo que viene después del enamoramiento a ciertas edades, cuando las mochilas pesan demastado. A ratos parece que veamos una película de Mia Hansen Love sin sus bruscos cortes antiemotivos: es fácil reconocer en Rachel (y Virginie Efira tiene mucho que ver en ello: es una actriz cálida, inmediata, alérgica al truco yalaimpostura, que despierta empatía en la alegría y en la melancolía) la felicidad del amor tardio; el deseo de parar el reloj biológico; el sentirse desplazada, intrusa, en una familia a medio deshacer; la incertidumbre de un compromiso mutuo en el que tienen que coincidir prioridades y tempos... A diferencia de Crialese, no hay grandes temas que tratar. Es en lo concreto, en lo modesto pero también en lo cercano de la crisis de Rachel-Rebecca, donde la película triunfa. Y lo hace con un optimismo, con una esperanza que resulta poco menos que liberadora en una Mostra más bien sombría.

#### 266 kilos de buenas intenciones

• «El superpoder de Charlie es ver lo bueno que hayen los demás, y eso lo acerca al proceso de salvación». Así definia Brendan Fraser al protagonista de «The Whale», un profesor de literatura que, con 266 kilos de peso y una hipertensión estratosférica, está dispuesto a comer hasta reventar. Su muerte ha de culminar el proceso de duelo por el suicidio de su novio, pero antes quiere reconciliarse con su hija adolescente, a la que no ve desde que la abandonó. Lo más llamativo de «The Whale» deberia ser la interpretación de Fraser. Lievamos meses leyendo que este será un «comeback» tan sonado como el de Mickey Rourke de «El tuchador», con el que Darren Aronofsky ganó el León de Oro. El problema es que el disfraz prostético que viste Fraser relega su trabajo a la mirada y a la voz, reduce lo gestual a una cuestión de volumen, y Aronofsky está más preocupado por dinamizar el espacio único de la acción que en hacerle primeros planos. Fraser está encerrado en una escafandra de grasa que ha de atravesar con el tono y timbre de su voz para conmovernos. Es una película sobre la belleza interior, y sobre la necesidad de ponernos en el lugar del otro venciendo prejuicios. No queda claro que Aronofsky los haya vencido, porque trata el cuerpo de Chartie como un espectáculo. En «The Whate» se aprecian su amor por los espacios cerrados («Pi»), por los perdedores («El luchador»), pero también saca a la luz su tendencia al sentimentalismo barato («The Fountain»), al efectismo tramposo, todo ello alimentado por un texto sembrado de obvios simbolísmos (la ballena de «Moby Dick»).

## Ciencia

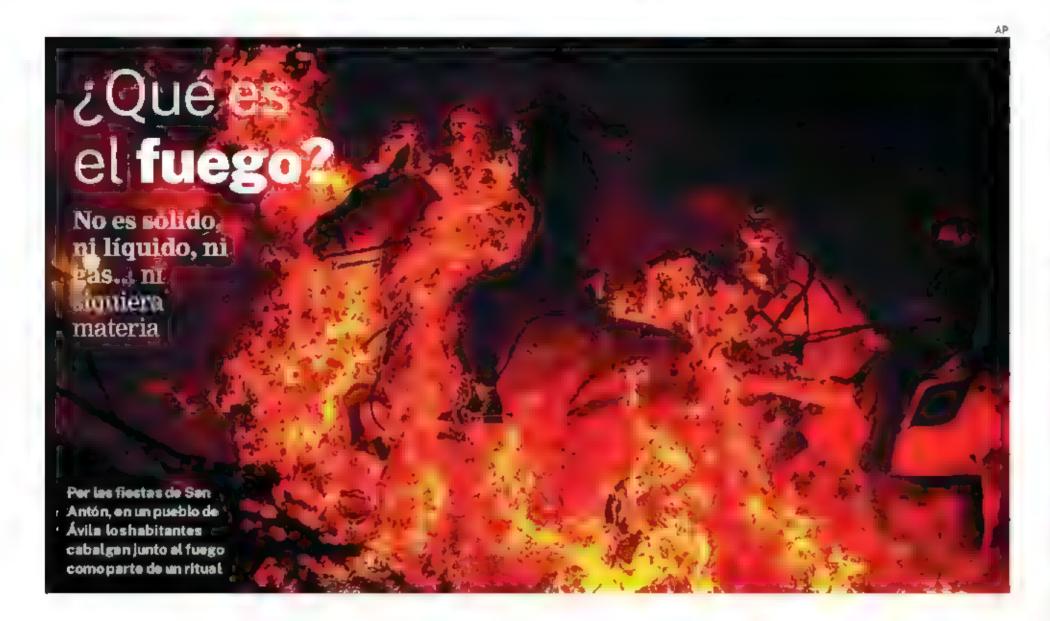

Ignacio Crespo, MADRID

l fuego es hipnótico. Su sonido, la manera en que eleva sus llamas, retorciéndose y serpenteando bajo el humo... Pero ¿qué es el fuego? Todos sabemos identificar el fuego, lo usamos con relativa frecuencia, hablamos de él en nuestro día a día, lo dibujamos para representar calor o excitación y puede que hasta hayamos tenido que enfrentarnos a él en alguna ocasión. Sin embargo, nada de eso asegura que nos hayamos preguntado cuál es la naturaleza del fuego. Tenemos esa extraña facilidad para ignorar las preguntas fundamentales que rondan a nuestras experiencias diarias y este caso es uno de ellos.

El fuego nos ha hecho quienes somos, no solo por el papel simbólico que juega en nuestra cultura y tantas otras, sino porque, sin él, nuestros antepasados más remotos habrían seguido cami nos muy diferentes. No cocinarían la comida, lo cual disminuiría la capacidad de obtener energía de ella y aumentaría el riesgo de enfermar por sus microorganismos. No babríamos desarrollado la metalurgia y, por lo tanto, nuestra tecnología se habría visto muy limitada. Ni siquiera habríamos podido protegernos de las fieras que acechan en la noche. El fuego nos ha acompañado durante buena parte de

nuestra historia y, en un sentido algo poético, le debemos cierta atención, por ejemplo, conociendo qué es y cómo funciona.

lmagine que tuviera que definir

el fuego. No lo busque en un diccionario, antes de eso, intentemos enfrentarnos a la hoja en blanco. Tal vez lo más básico sea identificar el estado de la materia en que se encuentra el fuego. Sabemos que no es sólido ni líquido, eso por supuesto, así que tal vez podría ser gas, por exclusión. La sorpresa llega ahora, al descubrir que no es gas, no cumple las características necesarias para ser considerado como tal y, para aquellos que sepan de otros estados de la materia, ya anticipamos que el fuego tampoco es plasma ni nada similar. De hecho, no podemos decir que el fuego esté en un estado concreto de la materia porque, en realidad, el fuego ni siquiera es «material» en un sentido popular. Si nos ponemos finos, podríamos considerarlo material según desde qué corriente filosófica lo analizáramos, pero en la calle, para el entendimiento común, el fuego sería un proceso, del mismo modo que lo es la putrefacción de un alimento o que nos ruboricemos. Nadie se plantea que la putrefacción sea líquida, sólida o gaseosa, por mucho que implique la presencia de determinadas sustancias en varios estados de la materia.

Ahora sí, podemos buscar en el diccionario qué es el fuego, y descubriremos que se suele definir de una manera algo diferente,

como un fenómeno o una experiencia sensorial. En cierto modo es así, pues hemos nombrado al fuego a partir de los estímulos que recogen nuestros sentidos y eso es un fenómeno. Sin embargo, eso sucede con prácticamente todo lo que nos rodea, con el mar, la sal, los perros... Por lo que la afirmación de que sea una experiencia sensorial se vuelve poco relevante y, por supuesto, incompleta, porque esas sensaciones vienen de una realidad que está más allá denuestros sentidos y que hemos de definir. Por eso, considerarlo un «proceso» es más exacto. De hecho, ese proceso sería el conjunto de reacciones químicas y procesos físicos característicos de una hoguera.

#### Química y física

El fuego, más allá del caso parti cular de una vela o una hoguera, requiere un combustible, un comburente y la energía de activación. El combustible, como puede ser la madera, es el material capaz de arder en presencia de un comburente. El comburente, a su vez, es la sustancia que libera energía química produciendo la combustión propiamente dicha, siendo el oxígeno el ejemplo por excelencia. Finalmente, la energía de activación es un aporte de calor (sea una chispa o una llama), que permiten que el comburente y el combustible reaccionen entre si.

Podríamos decir que hay dos características generalizables de cualquier fuego. Por un lado, su capacidad para emitir calor, o dicho de manera más erudita: que sea una reacción exotérmica). La liberación de calor se debe a que, a partir de cierta energía de activación, los compuestos del combustible empiezan a reaccionar con el comburente reordenándose y liberando energía al formar enlaces más estables entre sí. La cual, a su vez, actuará como nueva energía de activación capaz de mantener en fuego vivo hasta que el combustible o el comburente

Por otro lado, está la presencia de una llama, pues hay muchas reacciones exotérmicas que no consideramos fuegos. La llama es la luz que emiten las partículas y gases que se desprenden de la combustión. Normalmente, todos los objetos emitimos luz, pero si el cuerpo no está lo suficientemente caliente, esa luz no es visi ble para nuestros ojos (aunque sí para unas gafas de visión nocturna, por ejemplo). En este caso, el calor hace que los gases, las partículas de carbono desprendidas de un tronco y otras sustancias brillen mientras se elevan, arrastradas por los gases calientes y, por lo tanto, menos densos, que rodean a la combustión. Con estas palabras solo hemos comen zado a arañar la superficie y queda muchísimo que decir sobre la naturaleza del fuego, pero, al menos, ahora conocemos algunas de las características fundamentales de ese proceso que nos ha hecho humanos.

# El poder de la palabra Miguel Botellla

#### Fernando Vilches

Cuando se llega a una edad provecta como la mía, la agenda de amigos y el listado de admirados suele estar completa. Pero la vida, a Dios gracias, no deja de sorprendernos. Hace cuatro anos conocí al escritor y premio Planeta Javier Sierra, todo un descubrimiento en lo humano, en lo profesional yen lo intelectual, y, hace un par de meses, con motivo de un viaje a Turquía (del que también hablaré), he conocido a este singularísimo ser humano. Conocerlo en el aeropuerto fue amor a primera vista: sencillo, campecha no, conversador excelente, contador de chistes que va quisieran algunos del Club de la Comedia, excelente pintor de acuarela y humilde por ser sabio, muy sabio. De su currículo no voy a hablar, porque lo tienen ustedes en cualquiera de las redes sociales. Miguel Botella es arqueólogo, antropólogo y médico y ejerce desde hace «taitantos» años de Catedrático de Antropología Forense de la Universidad de Granada. Creía que ya ningún sujeto me podría sorprender (ni siquiera me ha sorprendido «grazie, Antonio»), pero lo de Miguel Botella es una experiencia casi religiosa, parafraseando al cantante. Junto a él, hemos recorrido en julio la Turquía Bíblica y los primeros asentamientos de seres humanos. Nos ha contado historias reales de lo que supone la investigación forense, lo mucho que hablan los huesos y los cadáveres. No le da importancia a su trabajo, que ayuda a muchas personas a librarse de acusaciones gravísimas. Es un ser muy entrañable, con su pañuelo azul en la cabeza y su luenga barba cana que nos refleja también lomucho vivido por él. Tiene en YouTube vídeos suyos de entrevistas y en Netflix un caso sonado en Colombia, pues lo llaman desde todas partes del mundo. Es un personaje de una talla humana e intelectual poco corriente. Es un orgullo considerarme su amigo.

# 7



Juanjo Sacristán, MADRID

a vida es como es y ha pasado loquehapasa do. No hay marcha atrás». Son palabras de Ana María Aldón el pasado domingo ante el mes de septiembre caliente que se avecina. El verano ha sido todo menos tranquilo en la casa del matrimonio formado entre José Ortega Cano y Ana María Aldón. Ambos han pasado el verano juntos -pero no revueltos- en el ático que el diestro posee en la urbanización Costa Ballena, situado entre las localidades de Chipiona y Rota. Han convivido pormomentos, pero haciendo encaje de bolillos para no verse las caras. Sorprende la diferencia de los dos a la hora de encarar la

Los próximos días serán clave para la pareja formada por el diestro y Ana María Aldón para decidir su futuro

# La guerra fría en el clan **Ortega Cano**

crisis. Ana María gritando a los cuatro vientos en televisión su malestar: «Ya no espero nada de mi marído», zanjaba. Mientras, Ortega Cano ha pasado el verano negando la mayor y hecho un manojo de nervios ante las cámaras de los reporteros, a los que llegó a despachar, al grito de «váyase usted a mamarla... a Parla!». La crisis de la pareja ha sido el culebrón de las vacaciones. Una ruptura televisada que ha servido alos programas, inertes de noticias en verano, para subir sus rating de audiencia. Aldón y Ortega han pasado todo el verano a caballo entre Madrid y Cádiz. Cuando Ortega Cano viajaba a Madrid, Ana María regresaba a Costa Ballena desde

Sanlúcar, donde ha pasado buena parte del verano junto a su familia. Cuando Ana María visitaba Madrid para atender compromisos profesionales, Ortega dejaba la casa familiar de la capital para volverse a Cádiz. Para ese entonces ambos aún se turnaban el domicilio con yugal. Ahora ya ni eso. Ya no pisa la casa familiar y se aloja en un ho-

tel cuando viaja a Madrid. El punto de inflexión ocurrió a finales de julio cuando al regresar del plató de «Viva la Vida», Ana María se encontró con Ortega Cano, Gloria Camila y una amiga de ésta en la casa. La discusión que se desencadenó acabó a gritos que se escuchaban desde la calle. El tono de la riña fue subiendo hasta el punto de que el diestro decidió dormir esa noche fuera de la casa familiar para evitar una bronca aún mayor. Desde entonces, la guerra fría impera en la pareja, que ha coincidido en contadas ocasiones por su hijo peroquehacevidascompletamen te separadas. Ni siquiera se dirigen la palabra cuando se cruzan. Comen por separado, duermen en habitaciones separadas y la convivencia es nula. «Hacemos una vida cordial, sin ningún tipo de planes juntos. No soy una hipócrita no voy

a negar la evidencia», reconoce Aldón. Muchas son las causas que les han llevado a esta situación.

#### Personaje del «cuore»

Al margen de su permanente comparación con Rocío Jurado, Ana María se queja de que su marido noledé«susitio» Otra razónes que Ana María ha eclosionado en el mundo rosa como un personaje con entidad propia. Ha pasado de ser «la mujer de» a convertirse en protagonista de las portadas, que ceba conveniente con declaraciones explosivas muy poco del gusto del torero. Una conversión de personaje secundario a papel protagonista que consiguió tras su par ticipación en «Supervivientes», y su entrada a diferentes programas de Mediaset. Otro de los puntos que les separatiene que ver con la edad. Los 24 años de diferencia hacen que donde a ella le apetece «salir y entraryhacercosas-, eldiestro, que ha superado varias complicaciones de corazón, prefiera una exis-

La situación se ha vuelto insostenible. «Ya no espero nada de mi marido», destaca Aldón

### La diseñadora podría haber sondeado ya el mercado inmobiliario a la búsqueda de un piso

tencia sedentaria y con mucho menos ajetreo.

La situación se ha vuelto insostenible, como reconocía este pasado domingo Ana María en el plató de «Ya es verano», su nueva colabora ción televisiva: «Ya no espero nada de mi marido», zanjaba.

#### Vida en solitario

Aparte de su nueva vida en televisión, esa que el diestro detesta, la todavía mujer de Ortega Cano tendrá que decidir qué hacer con su matrimonio. Regresará a Madrid con su hijo José María y se enfrentará a la dificil decisión de separarse del extorero e iniciar una vida en solitario o seguir con una relación de pareja que languidece por momentos. La convivencia está rota y mucho tendrían que cambiar las cosas para que la diseñadora cambiara de opinión. Tanto es así que la colaboradora habría sondeado ya el mercado inmobiliario en búsqueda de una vivienda para su nueva vida de soltera.

## Cuerpos y almas



#### Mirlam Ungría se casa por sorpresa con el príncipe Ghazi bin Muhammad

La empresaria de joyas y viuda de Kardam de Bulgaria, Miriam Ungría, se ha casado con el príncipe jordano Ghazi bin Muhammad en la más estricta intimidad. La casa real de Jordania ha sido la encargada de desvelar la noticia a través de un comunicado oficial y les ha deseado lo mejor a los príncipes. Ahora, Miriam de Ungría es la princesa Maryam Al Ghazi y, desde el 3 de septiembre, pertenece a la Corte Hachemita y pasa a ser de la realeza jordana. Su romance lo han llevado de la manera más discreta posible y la sociedad española no estaba al tanto de esta relación.

#### La princesa Charlène, junto a su familia en el picnic tradicional

Charlène de Mónaco ha reaparecido junto a su esposo, el príncipe Alberto, y sus dos hijos, en el picnic tradicional monegasco, una de las citas más importantes del principado y que cierra la temporada estival y da comienzo al nuevo curso escolar. Cómplices y felices, han protagonizado una idílica estampa familiar.





# Tana Rivera, el máximo apoyo de su padre en la Goyesca

La hija de Francisco Rivera ha sido una de las invitadas de honor en la Goyesca de Ronda, un evento organizado por Francisco Rivera.

Nadie ha querido perderse esta cita anual tan especial para el torero y toda su familiar que se celebra desde 1954.

Tana Rivera, junto a su novio, ha sido la que más miradas ha acaparado y ha protagonizado uno de los momentos más tiernos del evento junto a su hermano pequeno Curro, al que se ha comido a besos mientras lo abrazaba en volandas.

# Diario de un viejo que le grita al televisor Qué bien: los amiguetes visitan la Moncloa

#### Jesús Amilibia

Inauguración del curso político: 50 ciudadanos dialogarán hoy con Él en la Mondoa. No creo, como cuentan, que los afortunados a los que Él se mostrará en todo suesplendorhayan sido seleccionados por especialistas en castings de Mediaset. No le hacefalta. Informanfuentes oficíales que han sido escogidos entre los 250.000 que se dirigieron por carta a la Moncloa para exponer al presi sugerencias, inquietudes, reflexiones, dudas, quejasypeticiones. Digoqueno le hace falta porque el mero hecho de haberse dirigido esperanzados y animosos a la Moncloa en busca de respuestas a peticiones, dudas, quejas, sugerencias, reflexiones e inquietudes, ya ofrece un perfil claro de los remitentes: son ingenuos escolares en primero de Devoción, Fe y Confianza en el Gobierno, y serían felices si les per mitieran colocar exvotos en la capillade la Moncloa para agradecerle la gran atención prestada a sus dudas, sugerencias, quejas, etc.

Son los elegidos entre los que son capaces de creer que Pilar Alegría repartirá abanicos en la puerta de los colegios para combatirlos calores que aun puedan llegar, o que Teresa Ribera regalará estufas de leña a tutiplén para que nos calentemos este invierno, o que María Jesús Montero va a distribuir cheques-regalo entre los que empujamos el carrito de la compra en los supermercados, o que Yolanda Díaz va lograr por lo menos un salario mínimo de 1.500 euros, o que Irene Montero promulgaráunaleyparaquelos niños menores de un año puedan cambiar de sexo interpretando los matices de su llanto o su rechazo a los patucos rosas o azules.

Son los que nunca harán preguntas complejas: "¿Creequele votará Txapote si al final, como está previsto, pasa las Navidades en casa?" Qué suerte, Carme Chaparro: moderar un acto tan moderado. ¿Habrá barbacoa?

## Toros





Uceda Leal y Roca Rey salen a hombros de San Sebastián de los Reyes

# Uceda y Roca Rey suplen la mediocridad de Sanse

El madrileño corta dos trofeos a un gran toro de El Vellosino y el peruano suma tres en la última del ciclo con una excesiva desigualada corrida

Patricia Navarro, MADRID

nhoras Roca Reyconfirmó su presencia en
Sanse después de lo
de Bilbao reapareciendo en la plaza de
toros de Ronda, con Puerta Grande incluida y fue en este caso Julián López «El Juli», quien no
suele fallar, el que causó baja al
ser cogido en Palencia. Arrollado
por un toro tuvo que pasar allí por
la enfermería y con el paso del
tiempo la cosa no mejoró. Las
pruebas dictaminarán el alcance,
mientras toca el reposo. Uceda,

que dejó una buena tarde a principio de temporada en Madrid, vio sus frutos mientras nos acercábamos al final de campaña y cogía la sustitución.

Hacía tiempo que otras ferias no me dejaban aterrizar por Sanse. Una plaza que he pisado desde la infancia. No fue una buena vuelta. El trato a la prensa, no solo a mí, lo compartimos otros compañeros con no poco asombro, resultó lamentable y penoso. Para no volver. La primera parte de la tarde sumó motivos. Al flojísimo y terciado primero le siguió un impresentable y desmochadísimo segundo que acabó de rematar un eralote

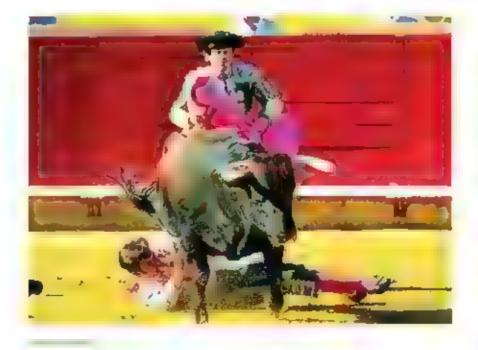

#### De baja

El Juli, a la espera de pruebas

En la corrida celebrada el pasado sábado en la plaza de toros de Palencia, el diestro Julián López «El Juli» fue arrollado por un toro de salida y tuvo que pasar a la enfermería.

Después el parte informeba

de la siguiente «fuerte contusión en la región trocanterea que le impide la movilidad de la pierna izquierda». Un día después los síntomas empeorarony el diestro está a la espera de pruebas radiológicas.

que hizo tercero. Un suma y sigue que daba cuenta de una burda representación de la verdad de la tauromaquia, difícil de explicar con los mimbres de ayer. Ni Roca, el huracán Roca Rey ante su temporada estrella lograba salvar lo insalvable. Uceda hizo el esfuerzo con un primero que era desagradecido. Tardo, pasaba por allí el de Vellosino haciéndose el tonto, pero no era de fiar. En cuanto te despistabas te pegaba un gañafón.

El cuarto fue el que vino con premio y para resarcimos. Una máSAN SEBASTIÁN DE LOS
REYES (MADRID). Última de
Feria. Se lidiaron toros de
Vellosino, impresentables por
desmochados y terciados 2° y
3°. El 1°, deslucido y con peligro,
el 2°, noble y de buen ritmo; el
3°, bueno; el 4°, extraordinario;
el 5°, encastado y complicado;
el 6°, bueno. Tres cuartos
largos.

Uceda Leal, de tabaco y oro, des pinchazos, media, descabello (silencio); estocada, descabello (dos orejas).
José María Manzanares, de cerinto y azabache, dos pinchazos, estocada (saludos); estocada, defectuosa (saludos).
Roca Rey, de blanco y oro, pinchazo, estocada (oreja); estocada (dos orejas).

quina de repetir el de Vellosino con mucha calidad en el viaje. Uceda lo recibió con dos largas de rodillas en el tercio. Era su última bala y fue correspondida, porque el toro acudió al engaño todo y más. El madrileño se ralentizó y firmó pasajes de extraordinario calado. Algunos le quedaron más amontonados, pero en todos dejó poso de ese concepto tan depurado que tiene. Fue conquistando pase a pase, muletazo a muletazo y tras la estocada vino el doble premioque le abrió la Puerta Grande. y nos dejó con sabor a toreo del

El desmochado segundo restaba toda importancia a lo que ocurría en el ruedo. El presidente lo mantuvo, a pesar de que pidieron su devolución, y al toro le dio por embestir con nobleza y la fuerza justa. Manzanares se hartó de torearlo con la mano derecha.

Lo cierto es que con el quinto podía haberse justificado al tercer pase, porque el toro le hizo un feo por ambos pitones. Manzanares quiso dar la cara y montó faena. La espada le quitó méritos.

Elabecerrado tercero de pitones negros no mejoró la cosa a esas alturas de latarde. Era básicamente un eral. Impresionaba ver tal espectáculo. Roca lo toreó a placer, pero era poco oponente para tal figurón. Un pinchazo, estocada y la inercia de lo que es trajeron el premio,

Al sexto le arrancó el doble. Su versión huracanada se llevó por delante lo que hiciera falta. Está sobrado. Y así lo demostró ante el noble animal. El triunfo de Roca y la clase de Uceda suplían la mediocridad con la que había empezado el último festejo de Sanse.

## Historia mítica de España



La obra «Hércules lucha contra la hidra de Lerna», de Francisco de Zurbarán, cuelga en las paredes del Museo del Prado de Madrid

# Las pistas legendarias e inagotables de **Hércules**

Hijo de Zeus y Alcmena en el mito griego, su historia es fundamental para el devenir histórico de España

David Hernández de la Fuente, MADRID

as raices de una nación, una comunidad de ciudadanos libres e iguales en el moderno sentido constitucional, hay que buscarlas muchas veces en las oscurida- des y los arcanos del mito. La mitología antigua es importante no solo para la construcción nacional moderna, sino también para las antiguas acepciones de la nación, desde los «ethne» griegos a las «gentes» o «nationes» romanas o medievales, que perdurará de forma soterrada durante la edad moderna en la conformación de las identidades europeas posteriores. Si hay escritores que, como Sánchez Dragó, se propusieron perseguir una historia mágica de España, también se podrían sondear las raíces de una historia mítica de nuestro país. Desde la legendaria Tarteso y los (beros hasta las colonias griegas o fenicias, mucho antes de que los romanos nos dieran lengua y cultura, los mitos conformaron ya para nuestro país una nebulosa y evanescente identidad, que se transmitió de generación en gene ración. Argantonio, Gerión, Tubal, Heracles, Odiseo y otras muchas figuras mítico-legendarias acompañaron la gestación de la vieja España, la Iberia griega, la 1 spn-ya semítica antigua o la Hispania romana.

En esta ocasión me gustaría comenzar recordando el mito de un héroe griego, luego romanizado, que marca de forma indeleble los mitos sobre la península ibérica. Es Heracles, hijo de Zeus y Alcmena en el mito griego, romanizado como Hércules. Es uno de los héroes más importantes, el último hijo del dios padre, que nace mortal y de una mortal merced a una treta mágica de suplantación de personalidad (el paralelo con el británico Arturo es claro) y tiene que ganarse el cielo como recompensa a sus muchos afanes y esfuer zos, los famosos trabajos, que, en número perfecto de 12, representan el afán del ser humano por superar su condición efimera y trascender hasta llegar al Olimpo de la inmortalidad. Hércules conseguirá, como no podía ser de otra manera, convertirse en divinidad. Asimilado en el mundo semita con Melkarty adorado por los romanos con un ciclo propio de aventuras, Hércules cruzó el Mediterráneo de Oriente a Occidente, como las propias colonizaciones fenicias y griegas, y vino a aposentar sus reales con todo derecho en la Península Ibérica, que será su termiño predilecto y en el que culmina memorables gestas.

Heracles es fundamental para la etnogénesis de la

vieja nación española a través de las edades, desde el mundo romano al mundo tardoantiguo, de allí al medievo y al renacimiento y hasta hoy. Seguir las pistas míticas dejadas por Hércules en nuestra geografía es un ejercicio inagotable, desde las fuentes antiguas a las medievales, y mucho más allá. Recordemos su primera gran aventura, en el ciclo de los 12 Trabajos, cuando roba los ganados al tremendo rey Gerión, monstruo de tres cabezas que gobernaba en el sur de la vieja Iberia. No lejos de allí rescató también las manzanas de las Hespérides, de Hesperia, la «tierra de Poniente». Son hazañas en el «finis terra e», pues Heracles va siempre hasta los confines, y a fe que en nuestro país los asienta.

#### Superación de todo límite

Así, la hazaña de Hércules más recordada por estos pagos, pues llega al escudo nacional y a la bandera de Andalucía, huelga decirque es la de sus dos columnas, que sitúa donde en principio acababa el mundo («non plus ultra»). Pero Hércules trasiega por otros parajes de la geografía española con fundaciones legendarias como la de la Torre que lleva su nombre en La Coruña o la propia Universidad de Salamanca, recorriendo también Navarra, Aragón, Cataluña, los Pirineos... Esta preeminencia será aprovechada, a partir de Carlos V, por la monarquía hispánica de los Austrias, que toma Hércules como divisa para convertirlo en una especie de héroe panhispánico. La gesta del descubrimiento de América quitará el adverbio negativo al lema de las columnas y perpetúa el simbolismo de Hércules como héroe que no conoce fronteras. Desde su divinización en el mundo grecorromano, tras arder en la pira del monte Eta, y su filosofización en la sofística, hasta las relecturas cristianas medievales del mito, Heracles es el emblema de la superación de todo límite. Es uno de los mitos fundacionales de nuestro devenir histórico.

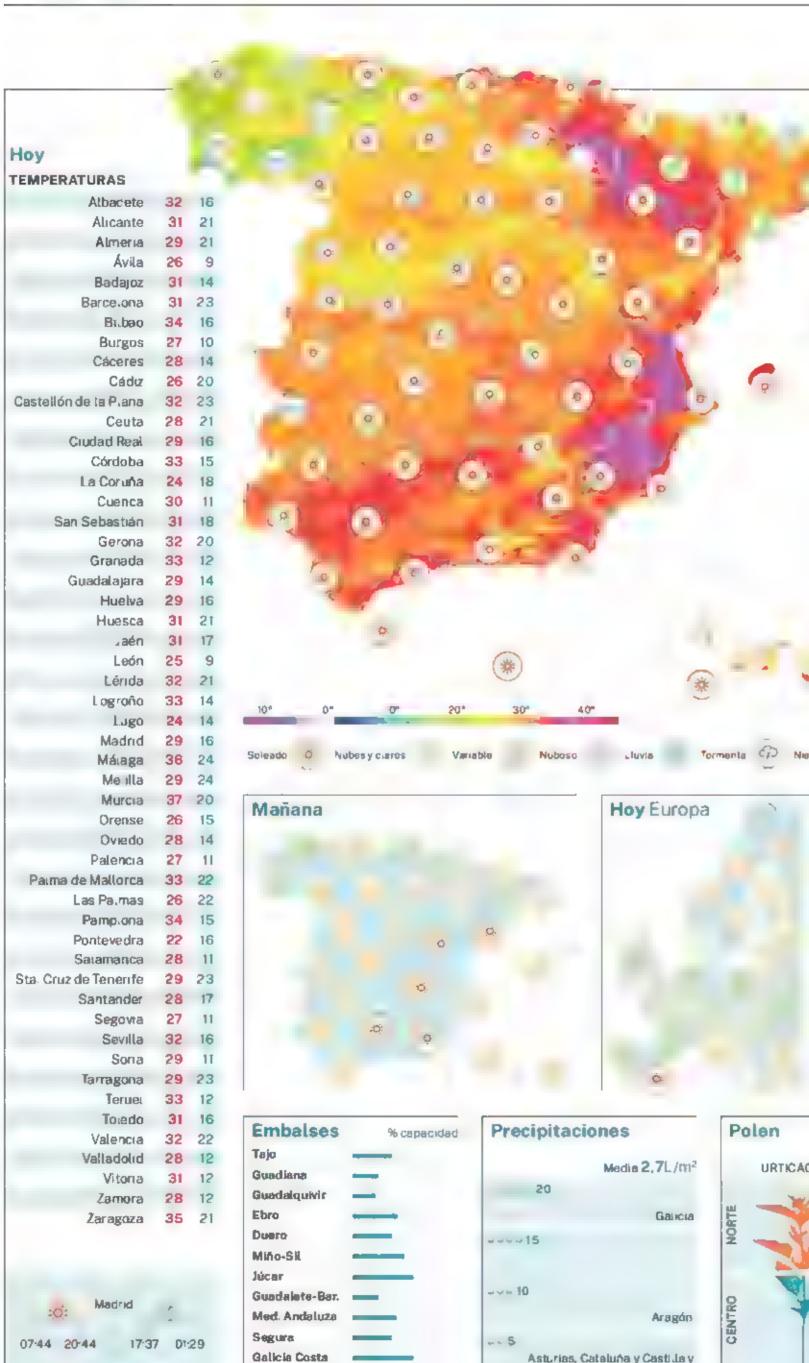

Cataluña int

Cantábrice Occ.

Tinto, Odiel y P.

Cantábrico Or.

0 20 40 60 80 00

P. Vasco Int.

Creciente |

ыепа

Nueva 💿

Manguante

04/09

10/09

18/09

26/09

El hombre del tiempo

# Borrascas en Galicia

#### Roberto Brasero

🧻 sta semana nos trae un patrón de diempo que antaño resultaba co-noticia: lluvias en Galicia. Una borrasca en el Atlántico nos envió este domingo un primer frente que regó con ganas la comunidad gallega y en los próximos días veremos más. Hoy lunes será por la mañana y en las rías gallegas donde más se espera que descarguen las nubes, y en el resto de la comunidad y el oeste de Asturias serán más bien débiles. El miércoles otro frente llegará por el mismo camino y puede que avance un poco más por el cantábrico. En Cataluña y Aragón posibilidad de aigunas tormentas pero en principio parece que serían pocas y débiles, nada que ver con las de las semana pasada. Y en el resto de España, más sol que otra cosa, con algunas neblinas matinales y temperaturas que vuelven a subir ligeramente. Llegarán a 31º en San Sebastián y Barcelona, máxima similar a la de Jaén y Alicante, aunque el tope lo encontramos en Málaga con 36º.

#### A tener en cuenta

Niebla

25 16

25 19

26

23 13

16

21

25

28 23

12

32 17

17

5

5

Londres

Lisboa

Paris

Roma

Berlín

Oslo

Estocolmo

Varsovia

Viena

Atenas

Moscu

Bruselas

Los países latinoamericanos han mostrado un gran consenso sobre la necesidad de protegentas aguas no territor eles, la llamada latin mani, en las distintas rondas transcurindas para negociar un Tratado Internacional de los Océanos que concluyer on sin ésito.



Una nueva especie de repti. ha sido encontrada en Puerto Rico, el primar descubrimiento de este tipo en la isla en más de 65 años, anunció la bióloga puertorriqueña que ideró la investigación.

Alondra Mi Diaz Lameiro.

#### Indice ultravioleta





A.to
 Medio
 Bajo

Navarra

Resto de comunidades

VUELTA

Roglic y Enric Mas asedian a Evenepoel en Sierra Nevada Pág. 44-45



GPPAÍSES BAJOS

Alonso remonta, Ferrari fracasa y Verstappen, más líder del Mundial Pág. 48



LA RAZÓN LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022





# La reivindicación de Enric Mas

El arranque del español debilita a Evenepoel, que ha perdido un minuto en dos días. Ganó Arensman



**DEPORTES 45** 

#### Domingo García, SIERRA NEVADA

«Enric Masy Miguel Ángel López eran los más fuertes», reconoce Remco Evenepoel. Pero nada, ni los ataques sufridos ni los segundos perdidos hacen perder la compostura al líder de la Vuelta. Acabala etapa y parece tranquilo. Se sube al rodillo con un chaleco refrigerado y mira hacia delante.



Acaba de salvar otra semana, otro día complicado. Ha superado las dos jornadas aparentemente más peligrosas de la carrera, la que acababa en La Pandera y la de Sierra Nevada, y ha perdido algo más de un minuto respecto a sus dos principales rivales, Mas y Roglic. Pero no pasa nada.

La clasificación sigue diciendo que es el primero, el que más cerca está de ganar la Vuelta el próximo domingo en Madrid. El belga ve la Vuelta en su conjunto. Y piensa en el tiempo que ganó en los primeros días de carrera.

Todo suma y el trabajo que hicieron sus dos principales enenemigos para desgastarlo en la meta de Hoya de la Mora, en Sie rra Nevada, solo sirvió para que Roglic le robara quince segundos. Y 36, Enric Mas. Evenepoel prefiere mirar la parte positiva. Le atacaron, le desgastaron a él y a su equipo y solo pudieron arrancarle ese puñado de segun-

El Jumbo, el equipo de Roglic, endureció la carrera desde el comienzo del puerto. La ventaja de Evenepoel era grande y babía que atacar desde lejos para recuperar. Pero no consiguieron la rentabilidad esperada. Tampoco Enric Mas, que se decidió a atacar cuando quedaban diez kilómetros para el final.

Una maniobra desacostumbrada del balear que sorprendió al líder. A Mas le motivó la arrancada de Miguel Ángel López unos momentos antes. No son los mejores amigos después de coincidir el año pasado en Movistar, pero el colombiano tenía por delantea David de la Cruz para ayudarle y Mas decidió que eran buena compañía.

Tenía fuerzas Enric. No le quedó más remedio que asumir la responsabilidad cuando se agotó De la Cruz y aún le quedaron energías para despegarse de Supermán en los últimos metros y sacarle dos segundos. Era la reivindicación de Enric Mas como 3:29 de Arensman, el ganador.

el mejor ciclista español del mo-

Roglic esperó más. El primer intento no le había salido demasiado bien, pero tenía que volver a intentarlo. Y lo hizo a falta de poco menos de dos kilómetros. Sin mirar atrás. Le resistió Ben O'Connor, pero el líder se quedó

Evenepoel, en su lucha por resistir, se vio superado también

#### La Vuelta, Clasificaciones

| 15º etapa: Martos -Sierre Nevada. Alto de la |
|----------------------------------------------|
| Have de la 18ana MED 6116ana banas           |

| Light on re mot s 1100 in remarded  |         |
|-------------------------------------|---------|
| I. Thymer Arensman (Hol/Dam)        | 4517-17 |
| 2. Enric Mas (Esp/Movistor)         | n 1:23  |
| 3. Miguel Angel López (Col/Aistana) | mt.     |
|                                     |         |

| Remos Evenepoel (Bel/Quick Step)                | 56h40:49 |
|-------------------------------------------------|----------|
| Primoz Roglic (EstJumbo Visma)                  | p 2:34   |
| I. Brute Man (Exp/Movistar)                     | n 2:01   |
| i. Juan Ayune (Esp/UAE)                         | # 4:49   |
| <ol> <li>Carlos Rodríguaz (EspAneos)</li> </ol> | m 5:16   |
| i. Miguel Ángel López (Col/Astans)              | a 524    |
| ! Joao Almeida (Por/UAE)                        | a 7:00   |
| l. Thyman Aserstman (Hol/Deat)                  | n 7:05   |
| 8en-O'Connor (AusrAg2R)                         | n 8:57   |
| S. David de la Caux (Esp/Astana)                | a 16:02  |
| 6. Atejendro Valvarda (Esp/Movistar)            | a [7:2]  |
|                                                 |          |

| NEWSON.                      |            |
|------------------------------|------------|
| 1. Mads Pedarsen (Din/Treft) | 284 punto: |
| Montaña                      |            |
| 1. Jay Vine (Aus/Aipecin)    | 59 puntos  |
| Jóvennek.                    |            |

Remos Evenagoel (Bel/Quick Step) 56h40:49 Equipos 1. UAE 169h(7:58

por Juan Ayuso. El joven español del UAE demuestra en cada puerto que tiene cabeza para gestionar las subidas y piernas para domarlas. Se le hizo duro el comienzo del ascenso a Sierra Nevada, perdió pie con los primeros, pero se fue rehaciendo poco a poco. Se enganchó a Carlos Rodríguez, ayudado por Carapaz; después llegó su compañero Almeida para llevarlo hacía arriba y al final se atrevió hasta a superar al líder. Ya ha superado el covid dio negativo en el test de antigenos antes de la etapa- y también a Carlos Rodríguez. Al campeón de España se le hicieron largos los últimos kilómetros. Llegó a

#### «Hasta Madrid tenemos que soñar»

Estaba contento Enric Mas después de la etapa. «Las sensaciones han sido muy buenas. Nos vamos al último día de descanso con unas sensaciones increibles. De los tres he sido el más fuerte», reconocía el ciclista de Movistar, que recuperó tiempo a sus dos principales rivales, Roglic y Evenepoel. «Es cierto que los intereses de López y los

míos no se han encontrado. Yo estoy en la lucha por el podio y él buscaba la etapa, pero a la vez, yo también quería colaborar para sacar tiempo. Los dos hemos guardado un poco porque crejamos que el otro tenja un poco más de fuerzas. El ciclismo es así, a veces hay que jugar inteligentemente. Dije siempre que iriamos día a dia», afirma.



|     |              |          |    |           |   |           |    |                | P  | ART | 100 | S  |     |    |    |    |     |     | GO | LES |    |      |    |     |
|-----|--------------|----------|----|-----------|---|-----------|----|----------------|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|------|----|-----|
|     | EQUIPOS      | Ptos. d. |    | tos. d.g. |   | tos. d.g. |    | Ta!            | al |     |     | Ce | 9.8 |    |    | Fu | ere |     | To | tal | Ca | 15.2 | Fu | era |
|     |              |          |    |           | 1 | G.        | E. | P <sub>i</sub> | J. | 0.  | Œ.  | P. | L   | 6. | E  | R  | E.  | C.  | F. | C.  | F. | G.   |    |     |
| L.  | R. Madrid    | 寄        | 12 | 7         | 4 | 4         | 0  | 0              | 1  | 1   | 0   | 0  | 3   | 3  | 0  | 0  | 11  | 4   | 2  | 1   | 9  | 3    |    |     |
| 2.  | Barcelona    | *        | 10 | 10        | 4 | 3         | 1  | 0              | 2  | 1   | 1   | 0  | 2   | 2  | 0  | 0  | 11  | 1   | 4  | 0   | 7  | 1    |    |     |
| 3.  | Villarreal   | €\$      | 10 | 9         | 4 | 3         | 1  | 0              | 1  | 1   | 0   | 0  | 3   | 2  | 1  | 0  | 9   | 0   | 4  | 0   | 5  | 0    |    |     |
| 4.  | Betis        | ❸        | 9  | 4         | 4 | 3         | 0  | 1              | 2  | 2   | 0   | 0  | 2   | 1  | 0  | 1  | 7   | 3   | 4  | 0   | 3  | 3    |    |     |
| 5.  | Osasuna      | Ŧ        | 9  | 3         | 4 | 3         | 0  | 1              | 3  | 3   | 0   | 0. | 1   | 0  | 0  | 1  | 6   | 3   | 6  | 2   | 0  | 1    |    |     |
| 8.  | Athletic     | 1        | 7  | 4         | 4 | 2         | 1  | 1              | 3  | 1   | 1   | 1  | 1   | 1  | 0  | 0  | 5   | 1   | 1  | 1   | 4  | 0    |    |     |
| 7.  | Atlético     |          | 7  | 2         | 4 | 2         | 1  | 1              | 1  | 0   | 0   | 1  | 3   | 2  | 1  | 0  | 5   | 3   | 0  | 2   | 5  | 1    |    |     |
| В.  | Celta        |          | 7  | 1         | 4 | 5         | 1  | 1              | 3  | 1   | 1   | 1  | 1   | 1  | 0  | 0  | 7   | 6   | 6  | 6   | 1  | 0    |    |     |
| 9.  | R. Sociedad  |          | 7  | -1        | 4 | 2         | 1  | 1              | 2  | 0   | 1   | 1  | 2   | 2  | 0  | 0  | 4   | 5   | 2  | 5   | 2  | 0    |    |     |
| Ю.  | Valencia     |          | 6  | 3         | 4 | 2         | 0  | 2              | 3  | 2   | 0   | 1  | 1   | 0  | 0  | 1  | 6   | 3   | 6  | 2   | 0  | 1    |    |     |
| n.  | Mallorca     |          | 5  | 1         | 4 | 1         | 2  | 1              | 2  | 0   | 1   | 1  | 2   | 1  | 1  | 0  | 4   | 3   | 2  | 3   | 2  | 0    |    |     |
| 2.  | Almería      |          | 4  | Ü         | 3 | 1         | 1  | 1              | 2  | 1   | 0   | 1  | 1   | 0  | 1  | 0  | 4   | 4   | 3  | 3   | 1  | -1   |    |     |
| 3.  | Girona       |          | 4  | 0         | 4 | 1         | 1  | 2              | 2  | 1   | 0   | 1  | 2   | 0  | 1  | 1  | 4   | 4   | 3  | 2   | 1  | 2    |    |     |
| 14. | R. Vallecano |          | 4  | -1        | 4 | 1         | 1  | 2              | 1  | 0   | 0   | 1  | 3   | 1  | -1 | 1  | 3   | 4   | 0  | 2   | 3  | 2    |    |     |
| 15. | Espanyol     |          | 4  | -3        | 4 | 1         | 1  | 2              | 2  | 0   | 0   | 2  | 2   | 1  | 1  | 0  | 4   | 7   | 1  | 5   | 3  | 2    |    |     |
| 16. | Sevilla      |          | 1  | -6        | 4 | 0         | 1  | 3              | 5  | 0   | 1   | 1  | 2   | 0  | 0  | 2  | 3   | 8   | 1  | - 4 | 2  | - 4  |    |     |
| 17. | Valladotid   |          | 1  | -7        | 3 | 0         | 1  | 2              | 1  | 0   | 0   | 1  | 2   | 0  | 1  | 1  | 1   | 8   | 0  | 3   | 1  | 5    |    |     |
| 18. | Elche        |          | 1  | -8        | 4 | 0         | 1  | 3              | 2  | 0   | 1   | 1  | 2   | 0  | 0  | 2  | 1   | 9   | 1  | 2   | 0  | 7    |    |     |
| 9.  | Getafe       | NF.      | 1  | -9        | 4 | 0         | 1  | 3              | 2  | 0   | 1   | 1  | 2   | 0  | 0  | 2  | 2   | -11 | 0  | 3   | 2  | 8    |    |     |
| 20. | Cádiz        | #        | 0  | -10       | 4 | 0         | 0  | 4              | 2  | 0   | 0   | 2  | 2   | 0  | 0  | 2  | 0   | 10  | 0  | 5   | 0  | -5   |    |     |

| PRIMERA<br>DÍVISIÓN | A,mería | Athletic | Athitico | Barcelona | Betis | Cériliz | Celta  | Elche | Espanyal    | Getafe | Girona | Mellora | Osasuna | R Madnd | R. Socieded | R Vallecano | Sevilla | Valencia | Valledolid | Warrest |
|---------------------|---------|----------|----------|-----------|-------|---------|--------|-------|-------------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|-------------|---------|----------|------------|---------|
| Almeria             |         |          |          |           |       |         |        |       |             |        |        |         |         | 1-2     |             |             | 2-1     |          |            |         |
| Athletic            |         |          |          |           |       |         |        |       | <b>0-</b> 1 |        |        | 0-0     |         |         |             |             |         | 1-0      |            |         |
| Atiético            |         |          |          |           |       |         |        |       |             |        |        |         |         |         |             | T           |         |          |            | 0.2     |
| Barcelonn           |         |          |          |           |       |         |        | -     |             |        |        |         |         |         |             | 0-0         |         | ~        | 4-0        |         |
| Betis               |         |          |          |           |       |         |        | 3-0   |             |        |        |         | 1-0     |         |             |             |         |          |            |         |
| Cádiz               |         | 0-4      |          |           |       |         |        |       |             |        |        |         |         |         | 0-1         |             |         |          |            |         |
| Celta               |         |          |          |           |       | 3-0     |        |       | 2-2         |        |        |         |         | 14      |             |             |         |          |            |         |
| Eche                | 1-1     |          |          |           |       |         |        |       |             |        |        |         |         |         | 0-1         |             |         |          |            |         |
| Espenyol            |         |          |          |           |       |         |        |       |             |        |        |         |         | 1-3     |             | 0-2         |         |          |            |         |
| Gotofu              |         |          | 0-3      |           |       |         |        |       |             |        |        |         |         |         |             |             |         |          |            | 0-0     |
| Girona              |         |          |          |           |       |         | 0-1    |       |             | 3-1    |        |         |         |         |             |             |         |          |            |         |
| Mallorca            | Т       |          |          |           | 1-2   |         |        |       |             |        | н      |         |         |         |             |             |         |          |            |         |
| Osasuna             |         |          |          |           |       | 2-0     |        |       |             |        |        |         |         |         |             | 2-1         | 2-1     |          |            |         |
| R. Madrid           | Т       |          |          |           | 2-1   |         |        |       |             |        |        |         |         |         |             |             |         |          |            |         |
| R. Socieded         |         |          | 1-1      | 1-4       |       |         | $\Box$ |       |             |        |        |         |         |         |             |             |         |          |            |         |
| R. Vallecano        |         |          |          |           |       |         |        |       |             |        |        | 0-2     |         |         |             |             |         |          |            |         |
| Sovilla             |         |          |          | 0-3       |       |         |        |       |             |        |        |         |         |         |             |             |         |          | 14         |         |
| Voiencia            |         |          | 0-1      |           |       |         |        |       |             | 54     | 1-0    |         |         |         |             |             |         |          |            |         |
| Vatladotid          |         |          |          |           |       |         |        |       |             |        |        |         |         |         |             |             |         |          |            | 0.3     |
| Vitarreal           |         |          |          |           |       |         |        | 4-0   |             |        |        |         |         |         |             |             |         |          |            |         |

■ Descrende

2

Q

2

2

0

0

0

8

#### RESULTADOS

| Athletic   | 0-1 | Espanyol    |
|------------|-----|-------------|
| Osasuna    | 2-1 | R Vallecano |
| R Sociedad | 1-1 | Atlético    |
| Sevilla    | 0.3 | Barcelona   |
| R. Madrid  | 2-1 | Betis       |
| Villameal  | 4-0 | Elche       |
| Valencia   | 5.1 | Getafe      |
| Celta      | 3-0 | Cádiz       |
| Valladolid | hoy | Almería     |
| Mallorca   | 1-1 | Girona      |

#### PRÓXIMA JORNADA

Atlético-Celta
Betis-Villarrest
Getafe R. Sociedad
Espanyol-Sevilla
R Vallecano-Valencia
Atmeria-Osasuna
Girona-Valladolid
Etche-Athletic
Cádz-Barcelona
R. Madrid Mallorca

#### GOLEADORES

5 Lewendowski (Barcetona) y Aspas (Ip. Ceita). 4 Borja Iglesias (2p. Betis). 3 Vinicius y Benzema (1p. Real Madrid) Morata (Atlético) y Sadiq (Real Sociedad).

#### LA QUINIELA

Jomada 4

| Fecha. 4-09-2022        |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|
| Matiorca-Girona         |   | Х |   |
| Real Madrid-Betis       | 1 |   |   |
| Real Sociedad At Madrid |   | X |   |
| Sevilla-Barcelona       |   |   | 2 |
| Osasuna-Rayo Valtecano  | 1 |   |   |
| Athletic Club-Espanyol  |   |   | 2 |
| Villameat-Eliche        | 1 |   |   |
| Valencia Getafe         | 1 |   |   |
| Alevés-Las Palmas       |   | X |   |
| Ponferradina-Sporting   |   |   | 2 |
| Tenerife-Racing         | 1 |   |   |
| Malaga Albacete         |   |   | 2 |
| Burgos-Cartagena        | 1 |   |   |
| Zaragoza-Lugo           |   |   | 2 |
| Valsadolid-Almería      |   |   |   |

#### COMENTARIO

La recaudación de esta jornada de La Quiniela ha ascendido a 3.796.200.75 euros, con un bote de 1.973.655,07. El escrutinio no se conocerá hasta esta noche, una vez termine el Valladolid-Almería, de la casilla del pleno al 15.

| La <b>Liga 📤</b> Smar | tBank | Liga | ocinado<br>da Fut | or Offici<br>be Pro | a de<br>fesio |
|-----------------------|-------|------|-------------------|---------------------|---------------|
| 50111555              |       |      |                   |                     |               |

1

| -   | EOUIDOS      |    |         | e lugados |    | CASA |   |    | FUER/ | 30_ES |    |    |
|-----|--------------|----|---------|-----------|----|------|---|----|-------|-------|----|----|
|     | FQUIPOS      |    | Puritos | Jugados   | a. | E    | P | G. | E.    | P.    | F. | C. |
| 1,  | Albacete     | *  | 10      | 4         | 1  | 1    | 0 | 2  | ٥     | Q.    | 6  | 3  |
| 2   | Granada      | n  | 9       | 4         | 2  | 0    | 0 | 1  | 0     | - 1   | 7  | 1  |
| 3.  | Las Palmas   |    | 8       | 4         | 1  | 1    | 0 | 1  | 1     | 0     | 7  | -1 |
| 4.  | Sporting     |    | 8       | 4         | 1  | 1    | 0 | 1  | 1     | 0     | 8  | 3  |
| 5.  | Alavés       |    | 8       | 4         | 1  | 1    | 0 | 1  | 1     | 0     | 5  | 3  |
| 6.  | Burgos       |    | 8       | 4         | 2  | ٥    | 0 | 0  | 2     | 0     | 2  | 0  |
| 7.  | Villarreal B |    | 7       | 4         | 1  | 1    | 0 | 1  | 0     | -1    | 7  | 5  |
| 8.  | Éiber        |    | 7       | 4         | 2  | 0    | 0 | 0  | 1     | - 1   | 6  | 5  |
| 9.  | Lugo         |    | 7       | 4         | 1  | -0   | 1 | 1  | 1     | 0     | 4  | 5  |
| 10. | Oviedo       |    | 6       | 3         | 1  | 0    | 1 | 1  | 0     | 0     | 2  | 1  |
| 11. | Cartagena    |    | 6       | 4         | 1  | 0    | 1 | 1  | 0     | 1     | 6  | 6  |
| 12. | Ponferradina | 3  | 6       | 4         | 1  | 0    | 1 | 1  | 0     | 1     | 6  | 7  |
| 13. | Andorra      |    | 6       | 4         | 1  | 0    | 0 | 1  | 0     | 2     | 3  | 6  |
| 14. | Levante      |    | 5       | 3         | 1  | 1    | 0 | 0  | 1     | 0     | 2  | 0  |
| 15. | Huesca       |    | 4       | 4         | 1  | 0    | 1 | 0  | 1     | -1    | 6  | 5  |
| 16. | Tenerife     |    | 4       | 4         | 1  | 1    | 0 | 0  | 0     | 2     | 3  | 5  |
| 17  | Laganés      |    | 3       | 4         | 1  | 0    | 1 | 0  | 0     | 2     | 3  | 5  |
| 18. | Málaga       |    | 3       | 4         | 0  | 0    | 2 | 1  | 0     | -1    | 4  | 8  |
| 19. | Zaragoza     | 8  | 2       | 4         | 0  | 1    | 1 | 0  | 1     | -1    | .1 | 3  |
| 20. | Mirandés     | N. | 1       | 4         | 0  | 1    | 1 | 0  | 0     | 2     | 2  | B  |

**≜**Asciende

Promociona

#### RESULTADOS

| Alavás       | 1-1 | Las Palmas |
|--------------|-----|------------|
| Andorra      | 1.0 | Granada    |
| Burgos       | 1-0 | Cartagena  |
| Huesca       | 3-0 | lbi2a      |
| Ponferradina | 1-3 | Sporting   |
| Leganés      | 2-1 | Éibar      |
| Oviedo       | hoy | Levante    |
| Zaragoza     | 12  | Lugo       |
| Villarreal B | 3-0 | Mirandés   |
| Tenerife     | 1-0 | Racing     |
| Málaga       | 1-2 | Albacete   |

#### PRÓXIMA JORNADA

Burgos Oviedo Éibar - Granada Huesca - Málaga Ibiza Tenerife Levante - Villameal B Ponferradina - Zaragoza Lugo - Alavés Mirandés - Andorra Las Palmas - Leganés Sporting - Racing Cartagena - Albacete

#### GOLEADORES

4 Uzuni (2p, Granada) y Cardona (1p, Las Palmas). 2 Ojeda (Ponferradina)...

#### :A ver!

# Mbappé ya no mea colonia

#### Mariano Ruiz Díez

l PSG lidera la Liga francesa. Vaya novedad pensarán y con toda la razón del mundo. Aunque alguno informando de esto presumiría de exclusiva no crean. El PSG resuelve sus par tidos por goleadas, le aguantan el tipo Marsella y Lens, pero será por poco tiempo y ha

quedado encuadrado en un grupo sencillo en la fase de grupos de la Champions solo amenazado por la decadente Juve. Y todo con Kytian Mbappé al lado de Messi y Neymar para mayor gloria del jeque Al-Khelaifl. Pero el francés ha dejado de ser el que era. Al menos a este lado de los Pirineos. La bronca con un compañero por no pasarle el balón, la discusión con Neymar para ver quién lanzaba un penalti o una nueva novia, que resulta que es modelo transgénero, han servido para constatar que para algunos Mbappé ya no mea colonia.

21 lbiza

22 Recing

Lo que era la octava maravilla del mundo se ha convertido en apenas cuatro meses, una eternidad para los tiempos que corren, en un personaje marginal cuando no en un demonio que se dedica a jugar al fútbol. Ahora es un mal compañero, un tipo que no sabe asimilar los roles en el vestuario y que no sabe liderar. Mbappé es el del tartazo a la Gioconda; el culpable del incendio de Notre Dame; poco menos que un pandillero de los que delinquía en los alrededores de Saint Dennis yel responsable del día que Rafa deje de ganar Roland Garros... y si no al tiempo. Aunque lo mismo dentro de tres años, en

0

2

El francés ha dejado de ser el que era... al menos hasta 2025 2025 cuando acabe su actual contrato, los mismos que ahora le desean la guillotina le vuelven a encumbrar. Entonces escribirá mejorque Víctor Hugo, su presencia impondrá más respeto que el primer Napoleón y si no ha encendido la antorcha olímpica un año antes será un fracaso de la República. Y claro su madre volverá a ser alguien respetable. Son los criterios volátiles. El pan nuestro de cada día. Que se lo digan a la selección española de baloncesto. Alguno después de las dos primeras victorias ya vendía una candidatura al oro y la derrota ante Bélgica, el «bofetón» que dice Scariolo, lo mismo sirve de escarmiento y para poner las cosas en su sitio. El problema de vivir en la inmediatez o en la idiotez vaya usted a saber.

LA RAZÓN \* Lunes. 5 de septiembre de 2022

DEPORTES 47

## **Amarcord Mundial**

# El Duce contra el Divino

España debutó en las Copas del Mundo en Italia 1934 donde sufrió una escandalosa actuación arbitral ante los anfitriones

#### Lucas Haurie

En la segunda edición, la de Italia en 1934, se produjo el debut de España en una Copa del Mundo. A dos años de la Guerra Civil, una selección pacional ataviada con los chándales tricolores de la bandera republicana viajaba hasta Italia para desafiar a Benito Mussolini, el primer gobernante que comprendió la enorme dimensión política del deporte. El dictador fascista había luchado en vano por organizar el Mundial de 1930 y, cuatro años más tarde, convirtió el que se jugaba en Italia en una auténtica exaltación na cionalista. No serían un puñado de comunistas quienes impedirían la consagración de la Squadra Azzurra que dirigía Vittorio Pozzo, debió pensar el Duce. Y puso todos los medios necesarios, legitimos o no, para impedirlo.

Amadeo García Luco, el seleccionador nacional, desplazó a un equipo poderoso liderado por Ricardo Zamora, portero justamente liamado el Divino, pero con grandes argumentos ofensivos como el jugador del Athletic Iraigorri, el legendario delantero del Oviedo Isidro Lángara y el sevillista Guillermo «Gordo» Campanal, una delantera temible que había logrado su clasificación gracias al 9-0 endosado a Portugal en la fase previa. El sistema de eliminación directa convertía cada partido en decisivo y el debut en octavos, contra Brasil, fue la primera gran sorpresa del torneo: la Seleçao de Leónidas, «Maravilla Negra», se marchaba para casa tras un rotundo 3-1 para España.

El 31 de mayo, en un atestado estadio Giovanni Berta de Florencia, se vivió uno de los episodios más tristes de la historia del fútbol, un escándalo de proporciones mayúsculas del que fue protagonista el árbitro belga Louis Baert, de quien se cuenta que recibió en su hotel la visita de algunos camisas negras -las milicias irregulares del partido de Mussolini que determinaron su parcial actuación. Luis Regueiro, un fino interior zurdo del Madrid, entonces sin el «Real» en su nombre, que había empezado su carrera en el Unión de Irún, adelantó a España a la media hora y el público toscano estalló en una furiosa lluvia de objetos al terreno de juego. Al borde del descanso, Giuseppe Meazza cargó a Zamora en el área pequeña ante la pasividad arbitral y facilitó la igualada, ile-



Ricardo Zamora, en la portería de España

#### Claves

#### Italia 1934

#### Victoria histórica

La ternible delantera española, formada por Lángara, fraigorri y Campanal, apabultó al Brasil de Leónidas en octavos de final.

#### La seguia de Kopa

La excesiva agresividad de los italianos hizo que Amadeo García Luco tuviera que cambiar a siete jugadores para el partido de desempate ante los anfitriones.

#### Dinastía madridista

Luis Monti, autor del primer gol de la historia de los Mundiales con Argentina, fue uno de los verdugos de España. «Doble Ancho» fue luego uno de los mercenarios nacionalizados que reforzaron a Italia en el 34. gal, de Ferrari.

Sin prórroga ni ningún sistema de desempate previsto, el reglamento prescribía la repetición del partido 24 horas más tarde en el mismo escenario. Mientras que Pozzo prácticamente repitió la alineación de la víspera, García Luco tuvo que prescindir de siete de sus titulares, lesionados por la virulencia con la que se habían empleado los italianos. Aun así, España plantó cara hasta que tuvo que jugar en inferioridad: en una época en la que todavía no había cambios, la lesión de Crisanto Bosch fue decisiva. El medio volante del Espanyol tuvo que retirarse tras una formidable tarascada de Luis Monti, uno de los mercenarios argentinos con los que Mussolini había reforzado a su selección por la vía de la nacionalización. Apodado «Doble Ancho» por su tremenda envergadura, ya había sembrado el pánico durante los años veinte con la camiseta de San Lorenzo de Almagro antes de representar al país de sus ancestros.

Antes de la lesión de Bosch, España había logrado marcar mediante Campanal un gol anulado por un más que discutible fuera de juego que pitó René Mercet, el árbitro suizo de esta revancha, que tampoco respetó el principio de neutralidad. Un gol solitario de Meazza le dio a Italia el pase a semifinales para delirio de los 43.000 «tifosi» que había en el Giovanni Berta, que el día antes había colgado el cartel de «No hay billetes» con una asistencia de 35.000 espectadores. Cómo cupieron 8.000 personas sin que esos viejos graderios de madera se derrumbaran es uno de los grandes misterios de la historia de los Mundiales. El caso es que los anfitriones, para satisfacción del Duce, ganaron su copa... y repi tieron cuatro años más tarde en Francia.

## El infiltrado

# La estafa interminable

#### Gonzalo Miró

igue ocurriendo y parece no tener fin en esta temporada recién comenzada. Los árbitros continúan influyendo directamente en los resultados de los partidos y gracias a dos de plorables actuaciones en esta jornada, el Atlético ya está a cinco puntos de la cabeza

de la Liga en lugar de estar solo a uno, como debería suceder con arbitrajes, ya no buenos, pero al menos razonables.

Del juego o más bien de la falta de él se habla mucho y se seguirá hablando, pero cuando no te permiten pelear en igualdad de condiciones con los rivales directos, la competición queda absolutamente desvirtuada. Un penalti de libro de Carvajal sobre Fekir en el Santiago Bernabéu que se fue al limbo y un gol anulado a los de Simeone por incompetencia de Soto Grado alteran la clasificación del campeonato.

El arbitraje que sufrió el Atlético en San Sebastián fue escandaloso. No solo el árbitro permitió que los de Imanol cosieran a faltas tanto a Joao Félix como a Morata, que terminó viendo una tarjeta amarilla por protestar de impotencia, sino que el criterio con las manos llevó a que subiera al marcador el gol de la Real Sociedad, pero se anulase uno del delantero madrileño. Por si fuera poco, anuló también un gol del Atlético porque había pitado falta a favor, en lugar de aplicar la lógica ley de la ventaja. Fue tal el despropósito que por fin alguien del club puso el grito en el cielo.

Como en el Metropolitano ahora Civitas Metropolitano han decidido prescindir de

Los árbitros ya están influyendo directamente en los resultados. Es agotador una figura que defienda públicamente al clubante tales atropellos, o incluso transmita un discurso institucional casi siempre inexistente de manera incomprensible, tuvo que salir Tomás Reñones a dar la cara ante el sentir de un vestuario donde se sienten robados y sin una comisaria cercana a la que poder acudir.

Pero la mayor estafa la recibe el de siempre. El aficionado, que se ilusiona con su equipo y que paga religiosamente para ver los partidos, en casa o en el campo, y que en el primer fin de semana de septiembre ya ha comprobado como una diferencia en la tabla que debía ser de un punto, es de cinco. Y todo gracias a la disparidad de criterios arbitrales. Es escandaloso y, sobre todo, resulta agotador.

# Bagnaia ya está aquí

Cuarta victoria seguida del italiano, que es segundo en el Mundial y se acerca a Quartararo

#### José Manuel Martín

Hace un par de semanas, Fabio Quartararo dijo que su gran rival para luchar por el título iba a ser Bagnaia. El segundo clasificado en ese momento era Aleix Espargaró, pero el líder apuntaba al italiano de Ducati y vaya si no se equivocaba. Pecco está imparable y el vigente campeón, asustado. O al menos, preocupado, porque su ventaja se va consumiendo y ahorallega Aragón, un circuito que no le gusta demasiado, Bagnaia ganó en Misano, igual que había hecho en Austria, en Gran Bretaña y en Países Bajos. Un 4 de 4 que le coloca en el Olimpo de Ducati, porque nadie, ni Stoner, el mito de la fábrica, lo había conseguido. Una racha descomunal que le ha permitido además recortar 61 puntos en cuatro carreras y pasar de los 91 a sólo 30 de diferencia. No son pocos, pero viniendo dedonde viene, la iniciativa en la guerra psicológica está de su lado.

Bagnaia empezó la temporada cruzado, con una moto versión 2022 que no le gustaba y de la que inclusollegó adudary pedir volver a la anterior. Sumó un punto en las primeras dos carreras y tuvo que esperar a la sexta para conseguir su primera victoria. Todavía le esperaban tres ceros más por culpa de algunos errores, pero los triunfos también iban llegando. Ahora no cornete fallos, lleva seis primeros puestos y es el piloto más en minadora. Quartararo tiene un problema y su sonrisa permanente empieza a borrarse porque se da cuenta de que ir sumando poquito a poco no le basta.

En Misano fue quinto y gracias, una posición en la que estuvo casí toda la carrera después de adelantar a Aleix Espargaró, al que metió un punto más y que volvió a dar un pequeño pasito atrás en sus ilusiones de campeonato. Va perdiendo terreno poco a poco y su compañero en Aprilia no le pudo ayudar con un triunfo que en al gún momento pareció posible. Va recordando Maverick Viñales el piloto que fue y el tercer puesto le

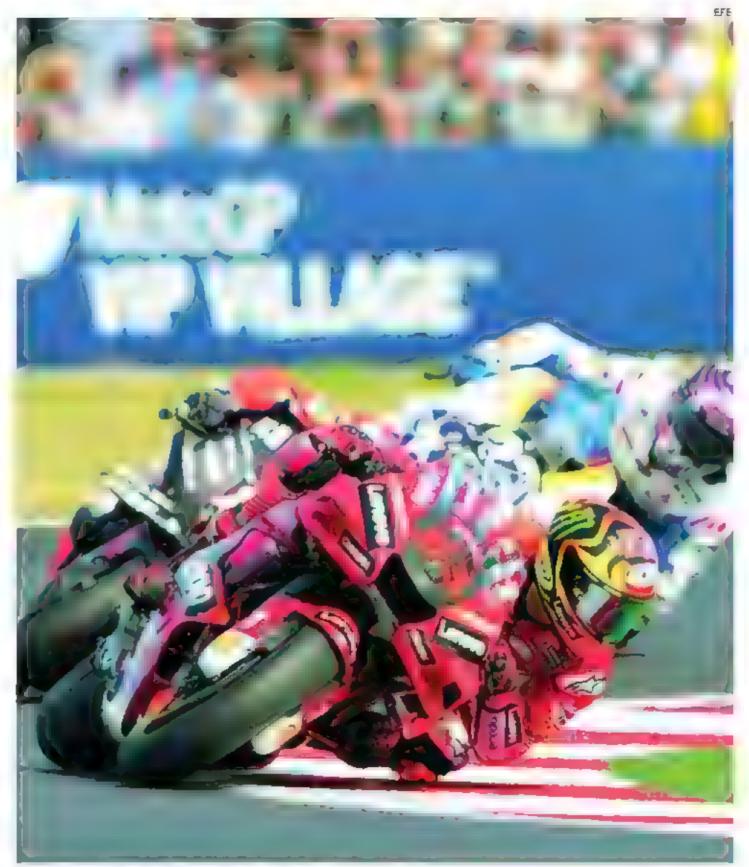

Pecco Bagnaia ganó en Misano y sueña con el título mundial

sirve para acumular confianza.

El ritmo final de Bastianini y Bagnaia fue demasiado para él y provocó un momento de gran tensión argumental sobre la pista. Los dos van con Ducati y compartirán colores en el equipo oficial el curso que viene. Pero ahora, ambos quieren ganar y sus jefes no han dado todavía órdenes de que el resto de pilotos de la fábrica no resten puntos al gran candidato. Por eso Enea luchó hasta el final, estuvo muy cerca de liarla cuando

Maverick pensó en algún momento que la victoria era posible y Aleix dio otro paso atrás casi toca a Pecco en la última vuel ta y se quedó a 34 milésimas de la victoria. Mejor así para todos porque Bagnaia sigue en la ola buena, él tiene otro podio y no hubo incendio en Ducati con una caída que hubiera sido dramática.

«Desde que hemos encontrado esta constancia ningún fin de semana ha sido fácil. Al final siempre hemos estado ahí. La moto está a un nivel increíble, pero Enea y yo hemos marcado la diferencia. Estoy contento con las cuatro victorias consecutivas, he tenido dificultades de agarre al comienzo», explicaba Pecco, que se ha ganado el derecho a soñar en las seis carreras que faltan. Son 150 puntos en juego con 30 para recortar. Hay Mundial y Quartararo parece que tenía razón. El rival era Bagnaia y ya está aquí.

#### GP de San Marino

1 Francesco Bagneta (ta/Ducati Lenovo) 41:43.199 2 Enea Bastianto (Ita/Gresio Racing) 3. Maverick Viheles (Espr Aprilia Recing) a 4.212 4. Luca Marini (Ita /Mooney V R46 Racing) a 5.283 5. Fabio Quartaraio (Fra/Monster Yamaha) 85.771 6. Alaix Espargaró (Esp/Aprilio Racing) #10.230 Ası va el Mundiat (14 de 20 carreras) L. Fabio Quarteraro (Fra) 211 puntos 2. Francesco Bagnera (Ita) 181 (-30) 3. Alaix Expangaró (Esp) 178 (-33) 40:35.332 I Aloneo López (Espr Ego Speed Jp) 2 Artia Caset (Esp/Flexbox HP40) 3. Augusto Fornández (Esp/Red Bull KTM): a 3.305 Ası va el Mundiai (14 de 20 cerreras) Augusto Fernández (Esp) 198 puntos 2 A Ogura Japl 194 (-4)

1. Dennis Foggia (ItaA.sopard Racing) 39:21:884
2. Jeume Masià (Esp/Red Bull KTM Ajd) a 0.289
3. L. Guevara (Esp/Gaviota Geagas Asper) a 0.334
Asi va el Mundial (14 de 20 carreran)
1. Izan Guevara (Esp) 204 puntos

2. Singio Gercia (Esp.) 193 (-11)
Princissa cita: GP de Aragón (18 de septiembre)

# Nadal abusa de Gasquet en tercera ronda

M. Ruiz Díez, MADRID

Richard Gasquet, francés, es compañero de quinta de Nadal y al finalizar el decimoctavo duelo entre ambos no se le ocurrió decir otra cosa que «menos mai que no me he cruzado con Rafa en primera ronda». El partido número 18 entre ambos terminó como los 17 anteriores, con victoria del españoly de qué manera. Rafa se impuso por 6-0, 6-1 y 7-5 en dos horas y 17 minutos. A Nadal le espera ahora el local Frances Tiafoe, número 26 del mundo y que con 24 años se ha enfrentado en dos ocasiones al de Manacor con sendas victorias prepandémicas para el zurdo. En los cuartos de final del Abierto de Australia de 2019, Rafa se impuso en tres sets (6-3, 6-4 y 6-2) y en la ter cera ronda de ese año en la Caja Mágica tampoco cedió ninguna manga (6-3 y 6-4).

El partido ante el francés tuvo poca historia como ha sucedido con buena parte de los enfrentamientos que han protagonizado ambos jugadores. La superioridad de Rafa en los duelos directos se agudizó enlos dos primeros sets que no tuvieron nada que ver con las dos rondas anteriores que había vivido el zurdo. Si el partido se equilibro algo en la tercera manga fue más una cuestión de pura inercia que de igual dad real.

A Rafa en octavos le espera el único estadounidense que sigue vivo en el torneo. Frances Tiafoe superó en tercera ronda al argentino Diego Schwartzman por 7-6 (9/7), 6-4 y 6-4 en 3 horasy dos minutos. Schwartzman, número 16 de la clasificación mundial, había ganado dos de sus anteriores enfrentamientos contra Tlafoe, que ocupa la posición 26 del ranking de la ATP, pero en esta ocasión no pudo con el joven estadounidense. «Ahora sí creo que puedo ganar a Nadal, voy a ir a por él. La sensación ahora no va a ser de un respeto extremo y de emoción por enfrentarme a él», comentó Tlafoe después de adentrarse en la cuarta ronda.

LA RAZÓN \* Lunes. 5 de septiembre de 2022

DEPORTES 49



Sergio Scariolo da instrucciones de forma muy expresiva en el banquillo durante el partido ante Bélgica

# España recibe un «bofetón» merecido

Cae ante Bélgica. El equipo no fue el de las dos primeras jornadas. Toque de Scariolo a Willy y Juancho

Mariano Ruiz Díez, MADRID

España se olvidó de ser el equipo de las dos primeras jornadas y con una actitud bastante discutible claudicó ante la seriedad de Bélgica. Sergio Scariolo fue muy gráfico:

«Cuando no has vivido estas situaciones, igual te hace falta un bofetón». Eso fue lo que se llevó Espana ante la seriedad belga: un guantazo que debe devolver a tierra firme al grupo. La merecida derrota complica el camino a medio plazo en el torneo. La selección sigue teniendo intactas las opciones de clasificación para los octavos en un grupo muy abierto tras la derrota de Turquía ante Georgia tras dos prórrogas. Lo de Bélgica fue para recordar por las muchas cosas que no debe hacer esta selección, faltó actitud, esfuerzo colectivo, respeto al rival, intensidad en el rebote, concentración en el

#### Eurobasket

3º jamada: Butgaria, 81-Montenegro, 91: España, 73-Báigica 83 y Georgia, 88-Turquia, 83.

| Grupo A       |    |    |   |     |     |
|---------------|----|----|---|-----|-----|
|               | 4. | 6. | R | PF. | PC. |
| 1. Montenegro | 3  | 2  | 1 | 235 | 223 |
| 2. Belgion    | 3  | 2  | 1 | 232 | 225 |
| 3. Turquia    | 3  | 2  | 1 | 258 | 243 |
| 4. España     | 3  | 2  | 1 | 277 | 234 |
| 5. Georgia    | 8  | 1  | 2 | 228 | 252 |
| 6. Bulgarin   | 3  | 0  | 3 | 255 | 306 |
|               |    | _  | _ | _   |     |

4º jornada (mañana): Bélgica-Turquia (13:30); Montenegro-España (16:15, Cuatro) y Georgia-Bulgaria (19:00). tiro libre... demasiados lastres para derribar a un rival medio serio. Y un detalle: a 2:07 para el final y con los belgas mandando 73-78, Scariolo mandó al banquillo a Juancho y a Willy y ya no regresaron.

Los tiempos muertos de Scariolo en los dos primeros cuartos fueron reveladores de la calma con que se tomaron algunos el partido. «Estamos supermuertos, necesitamos más agresividad sobre el balón», exigió el seleccionador después de encajar un parcial de 2-11 en el primer cuarto que anuló un par de minutos decentes de España. Fueron un espejismo. Porque el grupo de titulares no escarmentó en el segundo cuarto. «Vamos a poner otra vez un poco de intensidad o voy a tener que sacar otra vez a todos los del banquillo. ¡¡¡Hay que saltar al tapón!!!», clamó Scariolo dirigiéndose directamente a Willy. Esos momentos de dejadez permitieron a Bélgica

| España           | 73                                                                                |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>∐</b> Bélgica | 83                                                                                |  |
| Brown (11)       | Obasohen (11) 7<br>Lecomte (20) 9<br>Gitet (14) 8<br>Vanwijn (8) 7<br>Baka (10) 7 |  |
| Garuba (5)       | Mwema (6) 6 De Zesuw (2) 5 Tumba (1) 5 Libert (2) 6 Bleijenbergh (3) 6 Tabu (6) 6 |  |

Arbitrom Lanzarini (Ita), Zapolski (Pol) y Gurton (Isr). Sin eliminados, Técnicas a López-Arostegui y al benquitio be ga. Incidencias: 1,000 espectadores en el Tbitisi Arena, Partido correspondiente e La tercera jornada en el Grupo A Parciales: 11-15, 22-17, 21-25 y 19-26.

dominar a España de salida y regresar al partido después de que la selección mostrase un ápice de la actitud que había enseñado ante Bulgaria y Georgia. Con Jaime Fernández en la dirección del equipo y junto a él Brizuela, Parra, Pradilla y Garuba llegaron los únicosminutos aceptables. España se disparó con un parcial de 15-0, los belgas se pasaron seis minutos sin anotar, pero la selección recayó en la actitud contemplativa. Y Bélgica ya se lo empezó a creer.

Apenas se ha superado el ecuador de la primera fase y la selección y los rivales tienen claro que si la actitud y la intensidad de España no son máximas cualquiera le puede generar problemas. Y Bélgica lo constató. Como en el tercer cuarto la defensa dejó de funcionar-25 puntos encajados-y los belgas anotaron desde fuera, la selección se encontró con una si tuación desconocida. Diez minutos por delante y la obligación de remontar (54-57).

Los hermanos Hernangómez eran los máximos anotadores de la selección, pero su peso real en el partido estaba siendo prácticamente nulo. Willy hace números con una facilidad pasmosa (18 puntos y 4 rebotes, pero 13 con él en cancha), pero si no es importante atrás sirve de poco. Juancho (11 puntos y 3 rebotes, pero -10 con él en cancha) fue un agujero negro en defensa. Si ambos no tiran del carro es complicado en contrar un relevo capaz de asumir responsabilidades. Parra, López Arostegui y Brown dieron un pase al frente cuando la amenaza belga era más que real y un par de conexiones entre Brown y Willy fueron las últimas noticias positivas de España que tuvo un final penoso. Después del 73-71, la selección encajó un parcial de 0-12 y Juancho y Willy vieron el desenlace sentados en el banquillo.

# Alonso, la pesadilla de sus jefes

El asturiano, sexto, brilló en Zandvoort con una remontada. Ganó Verstappen. Desastre de Ferrari perjudicando a Sainz

#### Fran Castro

La tormenta desatada por Fernando Alonso al principio de verano cuando anunció su fichaje por Aston Martin ha supuesto una crisis tremenda para el equipo Alpine.

No solo por perderle, sino también por no haber sabido sujetar a su discípulo, Oscar Piastri, que pilotará para McLaren. Lo peor de todo es tener en tus filas a un piloto con muchísima experiencia, con mucha velocidad, que es capaz de todo cuando el coche está más o menos en buena forma... y no haberle dado el suficiente carino para quedarse dos o tres años. Porque una vez más, Alonso volvió a dejar en evidencia a su compañero Ocon y al propio equipo. El asturiano, en un escenario que no es fácil, fue capaz de remontar desde el decimotercer puesto al sexto, un resultado que incluso pudo ser mejor de no haber salido el coche de seguridad al final.

La relación entre Alonso y Alpine no es la mejor, pero la estructura francesa le necesita más que nunca para seguir sumando puntos. No debe ser muy agradable que el piloto al que no has querido (o has hecho muy poco por retenerle) tengas actuaciones como la de Alonso ayer en Zandvoort. Esta vez, no salió tan bien como el pasado año, pero poco a poco fue remontando y haciendo adelantamientos con mucho riesgo. Fue una ejecución perfecta por parte del asturiano. Al final, una penalización de Sainz le benefició y aca-

El español demostró que todavía tiene mucha velocidad, aunque Alpine no quiera verlo

> El piloto asturiano volvió a superar a su compañero Ocon



Ferrari, un «enemigo» para Carlos Sainz

La temporada empezó bien para Ferrari, pero... al margen de la caída de rendimiento del coche respecto a Red Bull y Mercedes, la gestión de las paradas en boxes y la estrategia están fallando. En el GP de los Países Bajos la parada en boxes de Sainz duró 14 segundos frente a los 2,5 que suele ser habitual. Lo llamaron a boxes de forma precipitada y el equipo de mecánicos no tenía las ruedas preparadas. Pero fue peor en la siguiente parada, con la carrera ya neutralizada. Lo sacaron antes de tiempo y en el box contiguo. McLaren también estaba cambiando ruedas así que Sainz tuvo que esquivar a un mecánico y casi choca con Alonso, que pasaba en ese momento. Fue sancionado con otros cinco segundos. Un desastre que le llevó del quinto al octavo lugar.

bó sexto en la clasificación, algo que le aúpa a la novena plaza de la clasificación general, justo por detrás de su compañero Ocon, del que ya solo le separan siete puntos en el Mundial.

El francés es otro que está sufriendo con la presencia y el rendimiento del ovetense. Que un piloto con 41 años termine por delante la temporada es dificil de justificar. «La verdad es que esperábamos estar en los puntos, pero en la salida me encontré encajonado y pensé que era dificil. Después adelantamos a los Alpha Tauri en pista, paramos muy pronto para poner ruedas duras, había que exprimirlas, teníamos un juego de blandas nuevas que nos vino bien, pero luego nos vino mai el coche de seguridad en que todo el mundo paró y tenía nuevas gomas, pero conseguimos aguantar», comentó el español. «Esperaba encontrar una racha seguida de 10 carreras en los puntos en Barcelona y a ver si podemos seguir ampliando la racha a 11 o 12», terminó.

La carrera en los Países Bajos la ganó Max Verstappen después de dar toda una lección de conducción. Eso sí, muy bien dirigido desde el muro de su equipo por la responsable de estrategia, Han nah Schmitz, que debió improvisar y tomar decisiones arriesgadas durante la dos neutralizaciones que sufrió la prueba, ya que Mercedes, con Hamilton, volvió a equivocarse cuando tenía muchas posibilidades de ganar el Gran Premio. De hecho, su compañero Russell acabó segundo por delante de Leclerc, que mostró todas las carencias del Ferrari y su falta de ritmo en carrera a pesar de que en la clasificación estaba muy igualado con el Red Bull.

#### Fórmula Uno

| Clasificación GP Países Bajos      |          |
|------------------------------------|----------|
| I Max Verstappen (Hol/Red Bulk) 1h | 38.42773 |
| 2. George Russetl (Gbr/Mercedes)   | +4.071   |
| 3. Charles Leclerc (Mon/Ferrart)   | +10.929  |
| 4. Lewis Hamilton (Gbr/Mercedes)   | +13.016  |
| 5. Sergio Pérez (Max/Red Bull)     | +18.168  |
| 6. Fernando Atonao (Esp. Alpina)   | +18.754  |
| 7. Lando Norris (Gbr/ McLaret)     | +19306   |
| B. Carlos Sainz (Esp: Farrari)     | +20.916  |
| 9. Estaban Ocen (Fra. Alpina)      | +21.87   |

| MILITARISH PARACON               |            |
|----------------------------------|------------|
| 1. Max Verstappen (Hol/Red Bull) | 310 puntos |
| 2. Charles Lecler: (Mon/Ferrari) | 201        |
| 3. Sergio Pérez (Mex/Red Bull)   | 201        |
| 4. George Russell (Gbr/Merceden) | 188        |
| 5. Corlos Seinz (Esp/Ferrar)     | 175        |
| 6. cews Hamilton (Gbr/Mercedes)  | 158        |
| 7 Lando Norris (Gbr/McLaren)     | 82         |
| B. Esteban Ocon (Fra/Alpine)     | 66         |
| 9. Fernando Alonso (Esp/Aspine)  | 59         |

10. Lance Stroll (Cary Aston Martin) +22,459

Próxima carrera: GP Italia 11 y 12 de septiembre, Mosea 15:00 (Dazn y Movistar+)

**DEPORTES 51** LA RAZÓN \* Lunes, 5 de septiembre de 2022

### La Contra

▶ El brasileño tiene la cabeza razonablemente amueblada y sus virtudes, con 22 añitos, le convierten en un más que seguro futuro Balón de Oro

# Mbappé era Vinicius



Vinicius volvió a ser decisivo en el partido ante el Real Betis



Eduardo Inda

orría el minuto 33 de la primera parte del Real Madrid Betis cuando Vinicius jr. recibió una asistencia en esa banda izquierda en la que es el auténtico rey. Un buen balón, pero demasiado potente, tan potente que los 68.000 espectadores dimos por hecho que no lo alcanzaría. Pero su velocidad y su afán son tales que acabó controlando el esférico dejando boquiabiertos a los rivales. La jugada quedó en nada porque no había en el área un solo compañero para recibir, pero el esprint fue tan sobrenatural que recibió una sonora ovación. Fue como el Raúl de los mejores tiempos, que jamás daba por perdida una oportunidad por imposible que pareciera. Corría, corría y corría como si no hubiera un mañana poniendo raza y talento donde el físico no llegaba. La diferencia entre Vini y el mítico 7 es que mientras el uno alcanza una velocidad punta de 38,5 kilómetros por hora -solo superado entre los futbolistas profesionales por los 39,2 de Mbappé-, el otro apenas estaba en los 31 ó

El debate de los últimos años en el fútbol español en general y en la órbita madridista en particular fue el fichaje de Mbappé que acabó degenerando en no fichaje. La cosa estaba tan caliente, más que nada porque tal y como se ha contado hasta la saciedad el chaval había dado su palabra a la Casa Blanca, que el parisino se convirtió en un jugador más de la plantilla en el imaginario colectivo. Lo mismo que sucedió con Cristiano en los dos años (2007-2009) que transcurrieron entre el runrún y la formalización de su transfer, pero confinal triste. Así como el de Madeira dijo «firmaré» en 2007 y firmó en 2009, el de Bondy se pasó la palabra dada por el arco del triunfo tras una oferta, 200 millones netos por temporada, que demuestra que el fair play financiero es una filfa.

El madridismo quedó sumido en una profunda depresión cuando el tercer sábado de mayo,

tal y como había anticipado 24 horas antes Okdiario, la estrella de Francia dejó plantado al mejor equipo de la historia. Los siete días entre el anuncio de la renovación del extremo del PSG y la final de la Copa de Europa fueron un vía crucis para la cúpula merengue, entre otros motivos, porque nadie entendía que algo que esta-

ba hecho y requetehecho se fuera al carajo por culpa de unos padres más avariciosos que el protagonista de la obra de Molière y un niño más flojo mentalmente de lo que se nos antojaba cada vez que le escuchábamos. Tanto que todo el mundo daba por hecho que o la entidad de La Castellana conquistaba la Copa de Europa o entraría en una crisis de proporciones bíblicas. Lo mismo, por cierto, que se vaticinó con la victoria que finalmente terminó en no victoria del Atlético sobre el Madrid en Lisboa. Y así

como allí fue el gran Sergio Ramos el que obró el milagro, en París el rol lo desempeñaron ese portero cuasi infalible que es Courtois y un Vinicius que metió el tanto que nadie esperaba tras colarse sigilosamente por la banda izquierda. Lo cual demostró que nadie es imprescindible, tampoco Mbappé, y que el brasileño nada tiene que envidiar al francés. Sus 22 goles de la pasada temporada son menos que los 34 de Mbappé, cierto, pero no lo es menos que la Li-

gusto al lado de la Liga.

El sombrerito que le hizo al portero del Betis, Rui Silva, en el primer gol blanco fue para enmarcar. Lo mejor de todo es que no es un brasileño al uso de ésos que se salen del mapa dos temporadas y acaban en la cuneta de la historia por su afición a ese Madrid la nuit que tan-

tos jugadores de élite malogró. Todo lo contrario: tiene la cabeza razonablemente amueblada. Es más: sus problemas de puntería los ha resuelto en apenas año y medio ensayando disparos a puerta en solitario en Valdebebas, muy al estilo de ese Drazen Petrovic que cuando terminaba el entrenamiento se metía una ración de 1.000 tiros libres. Todo lo cual, unido a sus 22 añitos, hace presagiar que estamos ante un más que seguro futuro Balón de Oro. Conclusión: el fichaje estrella no era Mbappé, era Vinicius.

gue 1 es una broma de mal



1ª jornada: Hetsinki-Real Betis (18:45) y United-Real Sociedad (21:00), (Movistar Liga de Campeones).

Fútbol / Europa League

Para no perderse

4" jornada: Valladolid-

US Open (Eurosport).

Fútbol/Champions

Liga de Campeones).

(TVE y Eurosport).

1º jornada: Celtic-Real Madrid y Sevilla-City. (21:00, Movistar

Sigue la Vuelta hasta el día 11

4ª jornada: Montenegro-España (18:15, Cuatro).

Fútbol / Champions

1ª jornada: Atlético-Oporto y

Barcelona-Viktoria Plzen.

5° jornada: Turquía-España

(21:00, Movistar Liga de

Campeones).

Eurobasket

(15:30, Cuatro).

Almería (21:00, Movistar).

Fútbol / La Liga Santander

L5

Tenis

M6

Ciclismo

**Lumbasket** 

X7

## $\mathbf{V9}$

J8

Fútbol / LaLiga Santander 5° jornada: Girona-Valladolidi (21:00, Dazn).

## S10

Fútbol / LaLiga Santander

5ª jornada: Rayo-Valencia (14:00, Movistar), Espanyol-Sevilla (16:15, Dazn), Cádiz-Barcelona (18:15, Movistar) y Atlético-Celta (21:00, Dazn).

#### Eurobaskor

Octavos de final (Mediaset).

# D11

Fútbol / LaLiga Santander 5ª jornada: Real Madrid-Mallorca (14:00, Dazn), Elche-Athletic (16:15, Movistary Gol), Getafe-Real Sociedad (18:30, Dazn) y Real Betis-Villarreal (21:00, Movistar). Eurobasket

Octavos de final (Mediaset) F-1/GP de Italia

Carrera (15:00, Dazn F-1).

Sus problemas de falta de puntería los resolvió al estilo de Drazen Petrovic»

## La recomendación de la semana «Rafa Nadal. Simplemente leyenda», la evolución del mito

 A partir de varios de los partidos más señalados de su carrera, el periodista británico Dominic Bliss construye en «Rafa Nadal. Simplemente leyenda» (Editorial Lunwerg) el retrato del mejor tenista de todos los tiempos, según las cuentas del Grand Slam. Pero Bliss va más allá, repasa la biografía desde que era un

chaval de 15 años que luchaba por hacerse un hueco en los Challengers hasta que se ha convertido en el número 1 de la historia. Bliss par te de la ventaja de haberle entrevistado en varias ocasiones y ahí ha podido comprobar cómo el fondo del humano que se esconde detrás del tenista apenas ha cambiado.



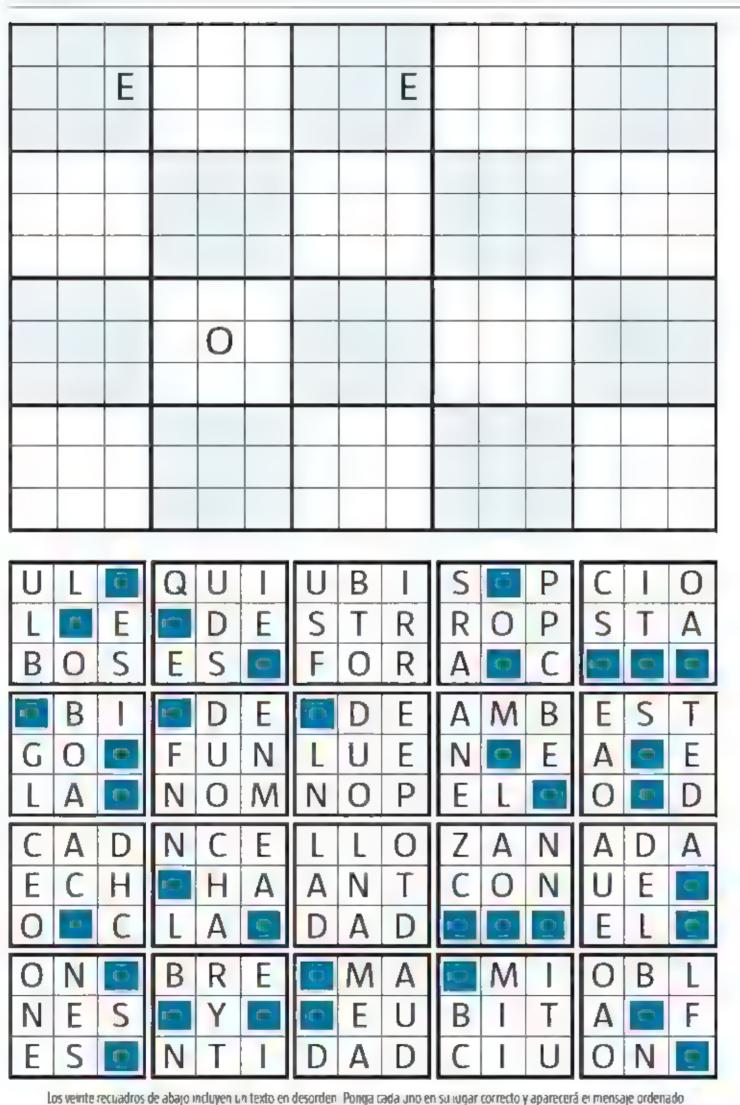



A B D K A A M Ñ O A Q R S A S H E F C O G L R U B E N D A R I O H A T C T M H T E J G H E A R F O N I T I C A B Ñ A N G S I D I E V Ñ A K P E O A L M L Q J I O A M U V L J A R R K P F T A B P X A F I O A I G Ñ A U A I E E Q A C A O A H A E A Q E G M A N R V H A P X C A S S R I P E F E T A A E A A Y S A I X G V F A D S M D I Z F A C S E A L E A V E V A O R L A B E C Q U E R S T T T D F L T R M A N T I F A U A T A A K A M A D O N E R V O G V I U Z O I E K E C E O A E I S G A V A V A X A Y A A E I O J L A F A A M F N A N P Q L O R C A U G U H R I S C A C S E A L E A V F N Othopoetas

#### Cruzado mágico

## 

Ponga las letras que faltan para completar las palabras

#### Escalera

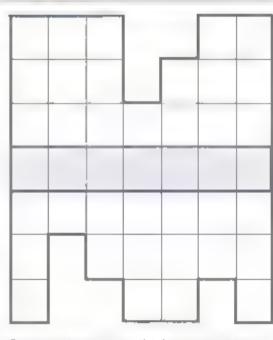

Ponga ias palabras en vertical de forma que en la banda de color se forme una palabra dave: Corona, mejoría, parra, écoto, aliado, compota, trampa

#### Enredo

| ANTPANO |  |
|---------|--|
| ENLMCAO |  |
| OECSOJN |  |
| SEONJAP |  |
| ANLUMCO |  |

Componga fos anagramas siguientes de forma que aparezca la palabra ciave en las casillas de color

## 

8 8 6 5 6 3 8 5 9 8 8 3 7 2 9 5 4 9

Sudoku

#### 3 6 9 3 6 5 2 8 9 4 9 3 7 3 9 2 4

3

### 

Horizontales: 1. Obrera que vuela. Es un poco trasto. - 2. Detalles,

particularidades de algo, - 3. Espacio acotado. El Capricornio austral. - 4.

Baile riopiatense. Río que es menos que poco. - 5. Hacen una pausa.

Levanta la voz a la gente y cobran por ello. - 6. País de Asia. Nombre de

letra. - 7. Disparate, dislate. - 8. Acaban fatal. Limitan el agua. Muy escasos

argumentos. La mitad de nada. — 9. Especialista en parejas. Mujer que

trae cola. - 10. Trozo de titanio. Experto en cotilleos. - 11. Sustancial,

principal. Es muy corriente en Galicia. - 12. Se ven en medio del paro, ¡Qué

Verticales: 1. Ni un euro en Europa. Engreido que hace alarde de erudición.
−2. Especialista en transporte de sangre. Nombre de mujer. −3. Alguitrán.

Los límites del seiscientos. Fluído invisible que se suponía que llenaba todo

el espacio. — **4.** Libera de la patria potestad. Cola de tucán. — **5.** Demuestran un poco de jeta. Manos de animal armadas con uñas corvas. Van en coche.

- 6. Nombre de varón. Parte del ojo. - 7. Pepitas de oro. Oculatar algo. Se

ven en el acto. - 8. Gente militar. Hable en público. Están en vela. - 9.

Colocas a alguien en lugar que ocupaba. Están en nómina. - 10. De forma

precisa. Os enfadáis mucho. - 11. Indudable, de demostrada veracidad.

Espacio de tiempo. - 12. Medio coco. Acaban con el deseo. Astro rey

Jeroglífico

A A

4

Juegan negras

2 A A

4

**Ajedrez** 

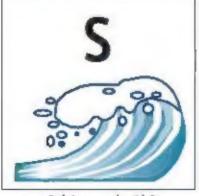

¿Cuántas veces has ido?



www.rttm.es • www.pidetaxi.es

Ocho diferencias







mal están las cosas!





2. gala **E1+3.** Rg2 Hgl mate

50 2 EnU AJO2

JEROGLÍFICO: UNA

 9
 1
 7
 7
 1
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 9
 1
 1
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 9
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8</t

Santoral

Grupo Alfil

Madre Teresa de Calcuta, Alperto, Bertino y Quinto.

Cumpleaños



ANGY FERNÁNDEZ actriz y cantante (32)

MICHAEL KEATON

actor (71)

**ACHERO MAÑAS** 

directory actor (56)

**ALSTEWART** 

músico y cantautor (77)

Loterias

Domingo, 4 de septiembre

Número premiado S: 012 68465

Sábado, 3 S: 017 00106

Viernes, 2 S: 070 55331

Jueves, 1 S: 047 27474

Miércoles, 31 S: 050 85396

Martes, 30 S: 039 16735

Lunes, 29 S: 019 98850

BONOLOTO

**LOTERIA NACIONAL** 

Sábado, 3 de septiembre Número premiado

16245 2-5-9

33,20

(1)

9

03-12

EUROMILLONES

Viernes, 2 de septiembre Números

07-12-13-20-45

Números estrella

LA PRIMITIVA

Sábado, 3 de septiembre

Números

11-29-35-43-45-49 C-39 R-5

Aciertos euros 6+R 0

5+C 69.708,95 5 2.778,26

EL GORDO

Domingo, 28 de agosto

osto

Números 11-17-18-29-34 C-3



Pablo Motos junto a las hormigas Trancas y Barrancas

Pablo Motos y su equipo arrancan esta noche la Temporada 17 del formato de entretenimiento líder de nuestra televisión

# **«El Hormiguero 3.0»** vuelve por todo lo alto en Antena 3

Rodrigo Carrasco. MADRID

esde esta noche, «El Hormiguero 3.0» continuaráhaciendo historia en la televisión una temporada más. El programa de Antena 3 capitaneado por Pablo Motos arranca hoy su nueva temporada después de cerrar como líder de su franja por octavo año consecutivo el pasado curso. El programa mantuvo el pasado curso con un 15,6% de cuota de pantalla medía y alcanzó 2,4 millones de espectadores, su segundo mejor resultado histórico, coronándose un año más como el formato más visto de la noche a pesar de los numerosos formatos que han pasado por esta franja en la competencia.

Como todos los años, el nuevo curso comienza con muchas novedades. La actriz y cantante argentina Lalí Espósito será una «life coach» que dará consejos y abrirá nuevos debates sobre los temas que más nos importan, pero de los no nos atrevemos a hablar. Por su parte, Omar Montes hará una sección que, en palabras de Pablo Motos, «sólo él es capaz de definir». Este año, «El Hormiguero 3.0» regalará un coche cada 15 días. Ir de público al programa es una experiencia emocionante, pero, además, ahora se podrán llevar «El coche de Flexicar» si consiguen pasar las nuevas pruebas que ha diseñado el equipo del programa.

Como marca la tradición, la temporada 17 comenzará con una película rodada a lo largo de todo el año anterior con alguna de las estrellas que han pasado por el programa. Este año estrena «Hormigocean's Eleven»: el equipo de «El Hormiguero 3.0» tiene que infiltrarse en un casino para recuperar un objeto imprescindible para el programa. Si no lo consiguen, no habrá temporada... El programa de Antena 3 ha prepa-

rado así una semana muy especial para arrancar la nueva temporada del programa. Comenzará el curso con Chanel. La cantante volverá a sentarse junto a Pablo Motos tras triunfar en Eurovisión. El martes, el programa recibirá a la periodista Sonsoles Ónega, que ya prepara su desembarco en Antena 3 con un nuevo espacio. El miércoles, el programa contará con la visita de Paz Padilia. La humorista regresa a «El Hormiguero 3.0» después de varios años sin pasar por el programa. La primera semana la cerrará Quevedo, el artista del momento y que encabeza las listas musicales de todo el mundo con la canción de este verano junto a Bizarrap.

A lo largo de sus más de 2.500 programas han pasado ya cerca de 3.000 invitados de renombre

Pero no todo son novedades, también seguirán los colaboradores habituales que han hecho de este programa el más visto de la noche: Pilar Rubio, El Monaguillo, Carlos Latre, El Justiciero Resines, Luis Piedrahita, Nuria Roca (con la sección «Lo que pasó y lo que dicen los titulares»), el Mago Yunke, Jorge Salvador, Suko (El Espía Tecnológico), Dani Fontecha (con los trucos para hacer la vida más fácil), y la Tarjeta de Openbank. La tertulia de los cómicos, con Luis Piedrahita, El Monaguillo y Marron. Pasarse de la raya, con Pablo Motos. Las tertulias de actualidad, con Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca, El Polémico Juan del Val, Rubén Amón, María Dabán y Miguel Lago. Y mucho más.

La sección estrella del programa, la Ciencia con Marron, será una pieza aún más clave este año, ya que, durante los dos años de pandemía, las restricciones han impedido traer la ciencia más puntera de otros países. Esta temporada veremos, por fin, los últimos avances tecnológicos del planeta. Y, por supuesto, las brillantes Hormigas: Trancas, Barrancas y Petancas.

A lo largo de su historia y sus ya más de 2.500 programas, han pasado cerca de 3.000 invitados de renombre. De ellos, 1.350 del cine, 620 músicos, 221 del mundo del deporte y 750 de otros sectores. «Déjate ver», la nueva serie de Atresplayer Premium arranca rodaje

L.R.T. MADRID

Atresplayer Premium continúa su apuesta por la ficción nacionaly pone en marcha un nuevo proyecto. «Déjate ver» (antes llamada «Ana &»), su nueva serie original escrita y dirigida por Álvaro Carmona, acaba de arrancar su rodaje que se extenderá durante los próximos meses. Atresplayer Premium vuelve a apostar por el talento de Álvaro Carmona, también creador de la alabada ficción «Gente Hablando» (Flooxer), nominada al Emmy Internacional como Mejor Serie Corta.

Las grabaciones de los ocho capítulos que conforman esta ficción tendrán lugar endistintas localizaciones ubicadas en la Comunidad de Madrid. A lo largo de sus entregas, «Déjate ver» narrará una historia que gira en torno a la búsqueda de uno mismo y la necesidad de trascender en un mundo cada vez más absurdo.

Macarena Sanz es la protagonista de «Déjate ver». Interpretará a Ana, la ayudante de un artista mundialmente famoso que está comenzando a desaparecer. Si no quiere acabar volviéndose totalmente invisible, deberá volver a casa para reencontrarse con la vida que abandonó, con ella misma y, sobre todo, para enfrentarse cara a cara con un mundo con el que no acaba de conectar. También forman parte del elenco de la ficción Irene Minovas, Joan Amargós, Ramón Barea, Óscar Ladoire, Miki Esparbé, Iván Massagué, César Tormo, Carlos Librado "Nene" o Alba Ribas, entre otros intér-

«Déjate ver» es una producción de Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios. Montse García, Álvaro Carmona, Sonia Martínez y Borja Echevarría son los productores ejecutivos del proyecto y Lucía Alonso-Allende, la coproductora ejecutiva. 'Déjate ver' está escrita y dirigida por Álvaro Carmona, La dirección de Producción corre a cargo de Marta de Miguel.

#### LAT

08:30 La hora de La 1. 14:00 Informativo territorial. 14:20 Corazón.

15:00 Telediario 1.

15:55 Informativo territorial.

16:15 El tiempo.

16:25 Cine. «La nuera perfecta».

17:55 Serviry proteger.

18:55 El cazador. Concurso con Rodrigo Vázouez.

19:50 Te ha tocado. 20:30 Aquí la Tierra.

21:00 Telediario 2

21:50 Mapi. Concurso con Jandro.

22:25 La noche de los cazadores. Concurso con Rodrigo Vázouez.

23:55 Cine. «La red social». 01:50 Cine. «Recuerdos de Navidad».

03:10 Noticias 24 horas.

#### LA2

12.45 Mañanas de cine. El rebelde orgulloso...

14:30 Las recetas de Julie con Thierry Marx

15:20 Sin equipaje. 15:45 Saber y ganar.

16.30 Grandes documentales. 18.10 Documenta2.

19:00 Magnifico Magreb. 19:55 Sin equipaje.

20:15 Grandes viajes ferroviarios por Australia.

21:15 Mi lugar de retiro. 22.00 Días de cine clásico. «Solo ante el peligro».

23:25 Septiembre negro. 00:55 Festivales de verano. 02:10 Gorbachov y la paz

nuclear. 03:45 Serengueti.

#### ANTENA 3

09:00 Espejo público. Con Susanna Griso, Con la colaboración de Lorena García.

13:20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13:45 La ruleta de la suerte. Concurso con Jorge Fernández.

15:00 Antena 3 Noticias 1. Con Sandra Golpe.

15:45 Deportes. Con Rocio Martínez, Angle Rigueiro y Alba Dueñas.

16:00 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

16:02 El tiempo. 16:30 Amar es para siempre. 17:45 Tierra amarga.

19:00 ¡Boom! Concurso con Juanra

Bonet. 20:00 Pasapalabra. Concurso con Roberto

21:00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Vallés y Esther Vaquero,

21:30 Deportes. Con Rocio Martinez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

21:35 El tiempo.

21:45 El hormiguero 3.0. Con Pablo Motos, Con la colaboración de Marron, Nuria Roca, Pilar Rubio, Juan del Val, El Monaguillo, Tamara Falcó, Antonio Resines, Carlos Latre, Lali Espósito y Omar Montes, Invitada: Chanel Terrero, cantante, actriz y

bailarina. 22.45 Hermanos... 02:30 Live Casino. 03:15 Joyas TV.

#### LA SEXTA

07:30 Previo Aruser@s. 09:00 Aruser@s. 11:00 Al rojo vivo. Con Antonio García Ferreras.

14:30 La Sexta noticias 1º edición. Con Helena Resano.

15:10 Jugones. Con Josep Pedrerol. 15:30 La Sexta meteo.

15:45 Zapeando. Con Dani Mateo. Con la colaboración de Miki Nadal, Lorena Castell, Quique Peinado, Cristina

17:15 Más vale tarde Con Cristina Pardo y Iñakl

Pedroche y Valeria Ros.

López 20:00 La Sexta noticias 2\* edición.

Con Inés García. 20:55 La Sexta Clave. Con Rodrigo Blázquez.

21:15 La Sexta meteo. 21:25 La Sexta deportes. Con Carlota Reig y Oscar

Rincón 21:30 El intermedio. Programa de humor con El Gran Wyoming. (Estreno de la nueva temporada.)

22.30 El taquillazo, «Operación final». Quince años después de la Segunda Guerra Mundial, la agencia de inteligencia y el servicio de seguridad de Israel,

Mossad y Shin Bet, tienen la misión de capturar al criminal de guerra nazi Eichmann,

01:00 Cine Sin determinar. 02:40 Pokerstars.

#### NEOX

07.00 VeraNeox Kidz. 09:20 Los Goldberg. 10:30 The Big Bang Theory.

12:15 Los Simpson, 15:15 Friends.

16:55 Los Goldberg. 18:40 The Big Bang Theory.

20:30 Mom. 22:30 Cine. «Furia ciega». 00:30 Cine. «16 calles».

02:15 Padre de familia. 02:35 Live Casino. 03:20 Padre de familia. 05.00 Minutos musicales

06:15 Bestial.

10:40 Betty en NY.

12:35 Elif. 14:30 Cocina abierta con Karlos

NOVA

Arguiñano. 15:00 Cludad cruel. 16:45 El triunfo del amor.

17:45 El zorro, la espada y la rosa.

19:00 Pasión de gavilanes. 20:10 Alas rotas.

21:15 Meryem.

21:50 El sultán. 23.00 Cine Supernova. «Mentiras perfectas».

00.50 Cine Supernova. «La viuda negra».

02.25 Cine Supernova, «Engano perfecto».

#### MEGA

16:40 ¿Quién da más? 17:25 La tienda de las restauraciones.

18:25 El salón de las subastas.

20:20 Maestros de la parrilla. 22:10 El jefe infiltrado.

23:45 El chiringuito: la cuenta atrás.

00:00 El Chiringuito de Jugones.

FOX

#### CUATRO

08:25 Alta tensión. 09.15 Alerta Cobra. 13:15 En boca de todos.

14:50 Noticias Deportes Cuatro. Con Diego Miguel Fernández y Luis Alberto Vaquero.

15:00 Alta tensión.

15:45 Todo es mentira, (Estreno de la nueva temporada.)

17:00 Todo es mentira bis. 18:00 Cuatro al día.

20:00 Cuatro al dia a las 20 h. 20:40 Noticias Deportes Cuatro.

Con Diego Miguel Fernández y Luis Alberto

Vaquero. 20:55 El tiempo.

21.05 First Dates 22.55 Viajeros Cuatro...

01:45 El Desmarque de Cuatro. 02:25 The Game Show.

03:05 FIBA Eurobasket 2022. Gran Bretaña-Grecia.

#### TELECINCO

07:00 Informativos Telecinco. 08:55 Previo: El programa del verano.

09:00 El programa del verano. 13:30 Ya es mediodía.

15:00 Informativos Telecinco.

15:40 Deportes. 15:50 El tiempo.

16:00 Sátvame limón. 17:00 Sálvame naranja.

20:00 Sálvame sandía. 21:00 Informativos Telecinco.

21:40 El tiempo.

21:50 Deportes. 21:55 Got Talent España.

01:00 Got Talent España. Momentazos. 02:00 Casino Gran Madrid

Online Show.

06:15 Gen360.

## TELEMADRID

14:00 Telenoticias. 15:00 Deportes.

15:25 El tiempo. 15.35 Cine de sobremesa.

«Charada». 17.35 Cine de tarde, «Fort Bravo». 19:25 Madrid Directo.

20:30 Telenoticias. 21:00 Deportes. 21:10 El tiempo.

21:20 Juntos. 22:30 Enamorados de Madrid.

00:30 A un metro de ti.

#### TRECE

14:30 Trece noticias 14:30. 14:50 El tiempo en Trece. 15:00 Cine. «Renegado Jim». 16:50 Cine «Le llamaban

Pegafuerte». 18:30 Abierto redacción. 18.45 Cine western, «Carson

CILY». 20:30 Trece noticias 20:30. 21:05 Trece al día.

21:55 El tiempo en Trece. 22:00 El cascabel. 00:30 El Partidazo de Cope.

### #0

12:36 Universo. 13:40 Descubriendo Mónaco. 14:44 Conspiraciones al

descubier to. 15:40 Cine. «Palmeras en la

Dieve». 18:18 Cine. «Siempre a tu lado.

Hachiko» 19:48 Zasback

23:30 La Resistencia.

20:17 Illustres ignorantes. 20:46 Cinco tenedores. 21.50 Chernobil desclasificado.

07.08 CSI Las Vegas. 08.33 New Amsterdam,

10.19 House. 12.08 Shin Chan. 14.08 Los Simpson.

17.25 9-1-1.

21:59 Cine, «Objetivo: Londres». El funeral del primer ministro británico se convierte en un complot para acabar con los

lideres. 23.27 CSt Vegas.

# TNT

07.02 Arma letal.

08.25 Lucifer. 10.07 The Big Bang Theory.

13.28 Friends. 17:16 Cine. «El jurado».

19.21 FBI. 22:00 Chicago Med. «¿Cuándo empezamos a

cambiar?». 22:54 Cine, «El guardaespaldas».

01:01 Cine. «12 valientes».

02:57 Chicago Med. 03:37 Cine. «¡Tú la llevas!».

# SELECCIÓN SEPTIEMBRE VIVIRIN

33%

PRECIO MERCADO: 77,90€ IVA y gastos de envio incluidos

> INFORMACIÓN Y PEDIDOS 633

> > vivirelvino.com

92

9

93

# LOTE 6 BOTELLAS

1 BOTELLA PUGNUS RESERVA BOBAL 2017 Murviedro - DO Utiel-Requens (8,25€)

1 Botella Clos de Lôm Garnacha 2020 Clos de Lòm - DO Valencia (12,15€)

Vicente Gandía - DO Valencia (25€) 1 BOTULLA ÁBADÍA SAN QUIRCE 6 MESES BARRICA 2020

Abadís San Quirce - DO Ribera del Duero (10€)

1 BOTELLA LA PLANTA 2020 Arzuaga - DO Ribera del Duero (10€)

1 BOTILLA PAGO DE LOS CAPELLANES JOVEN ROBLE 2020 Pago de Los Capellanes - DO Ribera del Duero (12,50€)

# JÓVENES, CRIANZAS Y RESERVAS







lunes, 5 de septiembre de 2022

ace tiempo que no espero grandes alardes oratorios de Patxi López, pero hay que reconocer que su simpleza es abrumadora. Los esfuerzos intelectuales no son lo suyo. No le critico porque sea socialista, ya que Sánchez tiene a su lado políticos capaces y preparados como Bolaños o Albares. El refranero siempre es un pozo de sabiduría. Mi padre decía que «de donde no hay no se puede sacar». Es lo que sucede con el portavoz del PSOE en el Congreso. La entrevista de mi compañera Carmen Morodo a Feijóo era muy interesante. Es evidente que López no la leyó. En lugar de responder con rigor y ofreciendo ideas alternativas, se limitó a hacer el ridículo con descalificaciones de brocha gorda destinadas a hacerméritos ante Sánchez y conseguir el ansiado ministerio, aunque sea de Marina Mercante. Hablar de «contradicción andante» un dirigente del PSOE es un insulto a la inteligencia. No hay más que ver la sucesión de contradicciones que ha protagonizado su Gobierno desde el triunfo de la moción de censura.

Hay que reconocer que estuvo «cumbre» al afirmar que el

Sin Perdón

# Feijóo y las simplezas de Patxi



Francisco Marhuenda

«López es un hombre de memoria selectiva que nunca agradece al PP que le hiciera lendakari»

líder del PP «sabe de dinero en sobres, pero no de subir las pensiones». La memoria de Patxi es frágil, porque olvida el escándalo de corrupción y clientelismo político de los EREy anteriores, como Filesa, los fondos reservados, los maletines de la Transición... La lista es interminable. Nadie debería utilizar la corrupción como argumento para descalificar al adversario, porque ni unos ni otros están libres de culpa, ya sea por acción o por omisión. López es un hombre de memoria selectiva que nunça agradece que el PP le hiciera lendakari. En cambio, no le importa pactar con los herederos de ETA. No voy a entrar en su biografía que contrasta con la de Feijóo, que no nació en un entorno privilegiado y consiguió abrirse camino con esfuerzo y sacrificio. Sacó derecho con gran brillantez y superó una dura oposición como funcionario. Hubo un tiempo en que tuve a Patxi López en cierta estima y simpatía, pero su simpleza intelectual dice poco de su talento político. Un portavoz parlamentario debería tener una mayor altura y capacidad dialéctica. Sánchez se ha equivocado, salvo que considere útil contar con alguien incapaz de hilvanar argumentos sólidos y rigurosos.



añana asistiremos en el Senado a un poco habitual cara a cara entre el presidente y el líder de la oposición. Feijóo es senador -no diputado- y eso condiciona su labor política y también la de Pedro Sánchez en su relación con el máximo responsable del PP. Los populares intentarán que la sesión de mañana sea una prórroga del debate sobre el estado de la nación. Allí se cruzará con un jefe de Gobierno que se encuentra en su elemento: Sánchez es más Sánchez cuando las cosas le van mal.

Lo demostró en sus batallas para liderar el PSOE frente al aparato del partido, y lo ha demostrado siempre que las dificultades parecían situar al presidente ante un final político inminente. La audacia (a menudo la temeridad) ha permitido a Sánchez superar momentos muy complejos, y ahora tiene que hacer frente a otro, ante el empuje demoscópico del PP y en medio de una grave crisis energética y de inflación.

Esta vez, el presidente ha decidido utilizar una táctica

La situación

# La triangulación



Vicente Vallés

«Pedro Sánchez trata de ocupar un espacio político amplio: adopta medidas muy izquierdistas en algunas materias, y a la vez toma decisiones liberales en otras» de largo recorrido: la triangulación. Consiste en apropiarse de las propuestas de los adversarios y presentarlas como propias, de tal manera que se deja al rival sin contenidos alternativos que plantear. Así lo ha hecho Pedro Sánchez con la bajada del IVA aplicado al gas.

La triangulación es un mecanismo político que fue teorizado por Dick Morris, un asesor republicano al que el presidente demócrata Bill Clinton pidió ayuda en 1994 cuando su mandato hacía aguas después de solo dos años en el poder. Clinton no sabía qué hacer para mejorar su posición en los sondeos y Morris le recomendó que «robara» algunas propuestas a los republicanos y las hiciera suyas. Así daría la impresión de tener ideas transversales y dejaría a la oposición sin argumentos para oponerse. Y no le fue mal: Clinton ganó las siguientes elecciones.

Pedro Sánchez trata de ocupar un espacio político amplio: adopta medidas muy izquierdistas en algunas materias, y a la vez toma decisiones liberales en otras. Porque bajar impuestos a todos por igual, sin tener en cuenta el nivel de renta, es liberalismo en estado puro.